#### deportes

#### River sufrió una caída histórica y aparecen dudas por todos lados

El Millonario perdió con Riestra por 2-0; el mercado de pases será crucial para Demichelis, un DT cuestionado.



#### El G-7 acuerda una ayuda para Ucrania y debate sobre el aborto

-el mundo

Empezó la cumbre en Italia, con Meloni como anfitriona; hoy se suma Milei al encuentro de los líderes. Página 2

# LA NACION

VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

#### **FUERTE ALIVIO EN LA ECONOMÍA**







# La inflación más baja en 28 meses y euforia del mercado por la Ley Bases

Los precios subieron en mayo 4,2%, menos de la mitad que el mes anterior; es el mejor registro desde enero de 2022; el aval del Senado al proyecto oficial impulsó una caída del dólar y del riesgo país, y alzas de las acciones y los bonos

El Gobierno festejó ayer por vía doble. En un mismo día logró la aprobación de la Ley Bases en el Senado, lo que impulsó la euforia en los mercados, y pudo además informar una significativa desaceleración de la inflación en mayo, mes en el que el IPC marcó 4,2%. Se trata de la variación de precios más baja en más de dos años.

El avance con el proyecto de ley, que aún requiere la ratificación en la Cámara de Diputados y la renegociación con los legisladores de algunos puntos del paquete fiscal, demostró a los mercados que las reformas estructurales que el Gobierno quiere impulsar lograron un importante aval político. Por eso, los dólares libres cayeron \$40, las acciones argentinas se revalorizaron hasta un 10% en Wall Streety el riesgo país bajó hasta los 1421 puntos.

Cuando aún no habían cerrado los mercados financieros, el Indec difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que tuvo la menor variación desde enero de 2022. En lo que va del año, acumuló 71,9%, mientras que en doce meses registró 276,4%.

Se trata de un dato clave para el oficialismo, que tiene como primer objetivo económico, pero también político, un descenso rápido de la inflación. Páginas 8, 9 y 18

El FMI aprobó otra revisión del acuerdo y confirmó el envío de US\$800 millones

Rafael Mathus Ruiz. Página 21

# ROSTROS DEL SALVAJISMO Daniela Camargo, en la quema de bicicletas

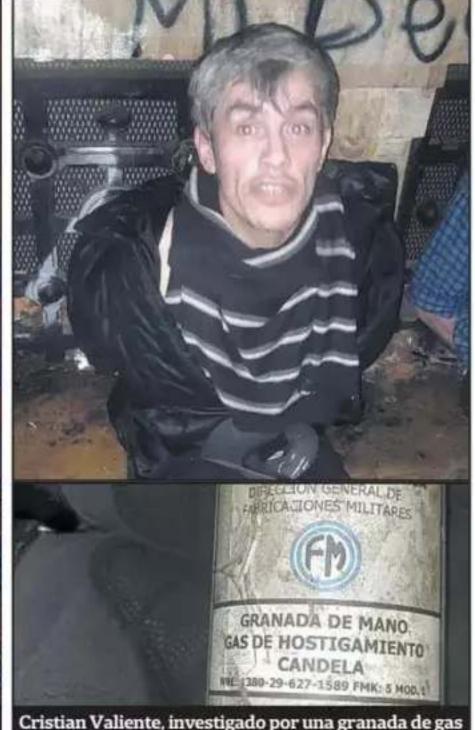

#### **ESCENARIOS**

#### Gana Milei 1 a O. pero falta mucho

José Luis Brea -LA NACION-

uis Caputo y Javier Milei podrán decir, como los jugadores de futbol, "hoy a disfrutar y desde mañana a pensaren lo que viene". Si bien Economía logró completar otro mes en el que la inflación mostró una fuerte caída respecto del mes anterior (4,2% vs. 8,8%), los índices venideros prometen ser menos contundentes. Continúa en la página 19

#### Nueva etapa y nuevos desafíos

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

espués de semanas de incertidumbre y mercados atemorizados, una combinación de noticias positivas para el Gobierno le permitió al Presidente llegar a la cumbre del G-7 con una sonrisa sustentada en hechos concretos. En 24 horas se enhebraron tres objetivos que durante seis meses resultaron más que esquivos. Continúa en la página 12

### Alzamiento: la acusación por la violencia

consideró que los desmanes protagonizados anteayer en el Congreso deben investigarse como un "alzamiento contra el orden constitucional", que tuvo como objetivo impedir que funcionara el Parla-

dos sigan en prisión preventiva y no sean excarcelados.

Entre los detenidos aparecen una militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), un simpatizante kirchnerista y un

El fiscal federal Carlos Stornelli mento, y pidió que los 33 deteni- referente del sindicato docente Ademys, de la CTA.

FOTOS X

Aunamujeridentificada como Daniela Camargo se la investiga por quemar bicicletas de la Ciudad, y a otro detenido. Cristian Valiente, se le encontró una granada de gas. Página 14

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

UN PERIODISTA DE THE WASHINGTON POST, A JUICIO POR ESPIONAJE **EN RUSIA** 

Evan Gershkovich PERIODISTA



#### Cumbre en Italia | ACUERDOS Y CONTROVERSIAS

# El G-7 pacta un paquete para Ucrania y se empantana en un debate sobre el aborto

Para financiar la guerra, el gobierno de Volodimir Zelensky recibiría 50.000 millones de dólares provenientes de los intereses que generan los activos congelados de Moscú



Meloni y Scholz hablan mientras Michel, Sunak, Trudeau, Von der Leyen, Biden, Kishida y Macron observan a paracaidistas

D. STINELLIS/AP

#### Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

BARI.- En una ubicación maravillosa, como el paradisíaco complejo turístico de Borgo Egnazia -una réplica del típico pueblito de antiguos muros de piedra blanca para multimillonarios, inmerso en 16 hectáreas de añejos olivares, a la vera del mar Adriático-, en una jornada de sol y treinta grados, Giorgia Meloni inauguró ayer "su" G-7 con los mejores auspicios.

En efecto, según trascendió, ya estaría sellado un acuerdo para un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania, para alegria del presidente Volodimir Zelensky, quien fue recibido con abrazos y enorme respaldo por los "Siete Grandes". Sin embargo, en la cumbre también se coló una inesperada polémica.

Los líderes de las siete economías más poderosas del mundo acordaron otorgar un crédito de 50.000 millones de dólares a Ucrania, financiado con los activos ru-

sos bloqueados por Occidente.

El plan busca utilizar los intereses quegeneren los cerca de 300.000 millones de euros de activos rusos congelados por los aliados occidentales tras la invasión de febrero de 2022, como garantía para otorgar un crédito de 50.000 millones de dólares al país en guerra.

Aunque a Meloni se la vio radiante, con un elegante conjunto Armani color rosa, sonriente y consolidada como anfitriona de la cumbre que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los siete países más industrializados del mundo -Italia, Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, a los que se suma la Unión Europea-, estalló unincidentediplomático que podría opacar su resultado final.

¿Qué pasó? Desde Bruselas se filtróque Italia, que preside este G-7 que quisomostrarlealmundolasbellezas de la región de Apulia, habría pedido cancelaruna referencia al derecho al "acceso legal al aborto seguro y legal y a los cuidados posaborto".

Esta mención ya había sido incluida por los "sherpas"-como llaman a los negociadores entre bambalinas de los diversos países-y ya figuraba el año pasado en el documento final de la cumbre del G-7 que tuvo lugar en Hiroshima, Japón.

Como no podía ser de otra manera, Francia, que en abril pasado se convirtió en el primer país del mundo que incluyó en su Constitución explícitamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, así como otros países -Alemania y Canadá-pusieron el grito en el cielo. En abril pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pidió insertar el aborto seguro y legal entre los derechos fundamentales. También se mostró a favor de la referencia el entorno del presidente estadounidense, Joe Biden, que hizo del derecho al aborto una de las banderas de su campaña por la reelección, en contrade una de las "guerras culturales" que emprendió su rival republicano, Donald Trump.

Para evitar un incidente, desde el

gobierno italiano trataron de negar que Italia había pedido quitar la referencia al aborto del documento final. "Ningún Estado ha pedido eliminar la referencia relativa al aborto del borrador de las conclusiones del G-7. Estamos en una fase en la que las dinámicas negociables aún están en curso. Todo lo que entrará en el documento final será resultado de tratativas entre los miembros del

G-7", aclararon. Más allá de la débil desmentida, todo el mundo conoce la postura antiaborto de Meloni, aunque dice reconocer el derecho a esta práctica. Su gobierno, en efecto, recientemente aprobó una más que cuestionada medida por la que pueden ingresar grupos provida en las clínicas donde las mujeres abortan. La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Italia desde 1978; pero, de hecho, es una práctica que suele ser obstaculizada ya que hay trabas burocráticas y la mayoría de los médicos son objetores de conciencia.

El supuesto pedido de Italia de no

incluir el derecho al aborto en la declaración final no solo tendría que ver con la posición de Meloni y su partido, sino, sobre todo, porque se anotó una victoria al conseguir que por primera vez un pontífice asistiera a la cumbre-hoy llegará Francisco para hablar sobre inteligencia artificial y paz-. Justamente por esta presencia del Papa, la voluntad de Italia, según trascendió, sería "no herir la sensibilidad del papa Francisco", huésped ilustre que, más de una vez, condenó esta práctica.

#### Cuestionamientos

El tema del derecho al aborto supuestamente suprimido de la declaración final abrió, así, grandes interrogantes e incluso le dio pie a la oposición de centroizquierda para atacar a la anfitriona de la cumbre.

"Meloni se presenta frente a los demás jefes de Estado y de gobierno poniendo en discusión un derecho fundamental de las mujeres como es elegir sobre su propio cuerpo", denunció Elly Schlein, líder del Partido Democrático, el principal de centroizquierda.

Aunque no era el tema de la primera jornada de la cumbre -en la que África, el cambio climático y el desarrollo, y las guerras en Ucrania y de Israel contra Hamas en Gaza estuvieron sobre la mesa-, la polémica dominó también entre los sherpas y los más de 800 periodistas llegados desde todo el mundo para cubrir el G-7. ¿Qué hará finalmente Meloni, quien desde que asumió el poder, a fines de 2022, sorprendió por su pragmatismo a la hora de discutir los grandes temas, alineándose, por ejemplo, con la postura en total respaldo a Ucrania desde la invasión a gran escala perpetrada por la Rusia de Vladimir Putin? ¿Hará primar la razón de Estado o sus convicciones ideológicas?

Un alto funcionario de la Casa Blanca, no obstante, remarcó que la posición oficial de la administración Biden al respecto es muy clara. "Él considera necesario que [en la declaración final] haya al menos un lenguaje que se refiera a lo que se hizo en Hiroshima en cuanto a la saludde las mujeres y sus derechos reproductivos". Por eso, "el comunicado final reiterará el compromiso tomado en Hiroshima", agregó.

En las declaraciones finales de la cumbre de Hiroshima de 2023, las siete naciones habían coincidido en el "pleno compromiso para asegurar la salud y los derechos sexuales reproductivos completos para todos", yal "acceso al aborto seguro y legal y a los cuidados posaborto".

En la foto de familia que Meloni se sacó con sus pares de las siete grandes democracias occidentales -Joe Biden, el canadiense Justin Trudeau (con quien Meloni en la cumbre de Hiroshima se había enfrentado sobre el tema de los derechos del colectivo LGBT), el japonés Fumio Kishida, el francés Emmanuel Macron, el alemán Olaf Scholz, el británico Rishi Sunak, y junto con la presidenta saliente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel-, la polémica no apareció. Cualquier subrepticia división fue tapada con sonrisas. •

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 3

#### Juicio

La fiscalía rusa anunció ayer que el periodista estadounidense Evan Gershkovich, que está preso en ese país desde 2023, será juzgado próximamente en un tribunal en los Urales por "espionaje", acusado de haber recolectado informaciones sobre una fábrica de tanques para la CIA.

#### Detención

El periodista, de 32 años, que trabajaba para The Wall Street Journal fue detenido en marzo del año pasado por los servicios de seguridad rusos (FSB) cuando realizaba un reportaje en Ekaterimburgo y desde entonces permanece detenido en la conocida prisión de Lefortovo de Moscú.

#### Canje de prisioneros

Gershkovich, sus allegados, su empleador y la Casa Blanca niegan las acusaciones. Washington y Moscú indicaron que están en contacto para conseguir un canje de prisioneros que permita su liberación, pero hasta el momento no parece haber ningún acuerdo.

# Meloni y sus pares heridos debaten un mundo que asoma ingobernable

**EL ESCENARIO** 

Mark Lander y Steven Erlanger THE NEW YORK TIMES

la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se le podría . perdonar que piense que sus invitados-los líderes del G-7 que se reúnen en un hotel de lujo con vistas al mar Adriático-estén buscando un respiro.

Salvo la propia Meloni, los demás nazados, una convergencia desafortunada que habla del tembladeral político que es hoy Occidente. Y tampoco es buen augurio para los resultados de una cumbre que ya venía con una agenda cargada y difícil, de la guerra de Rusia en Ucrania hasta la competencia de China en la economía global.

Al primer ministro británico, Rishi Sunak, dentro de tres semanas lo espera una elección donde todo indica que el Partido Conservador será barrido del poder. El presidente francés, Emmanuel Macron, tuvo que disolver la Asamblea Nacional y anticipar las elecciones legislativas después de que su partido sufrió una tremenda derrota frente a la ultraderecha en las elecciones europeas.

Y otro que recibió una lección de humildad en esas mismas elecciones fue el alemán Olaf Scholz y su Partido Socialdemócrata, mientras que Joe Biden está trenzado en una pelea de perros con su predecesor, el expresidente Donald Trump. Hasta el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, tiene cada vez más ruido interno en su Partido Liberal Democrático y podría perder su puesto dentro de unos meses.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que después de ocho años en el poder ha perdido su encanto para los canadienses, pareció hablar en nombre de sus colegas mandatarios cuando se lamentó por el auge del populismo en Europa y Estados Unidos.

"Estamos viendo un crecimiento de las fuerzas populistas de derecha en casi todas las democracias alrededor del mundo", dijo Trudeau el lunes. "Es preocupante que haya partidos políticos que eligen instrumentalizar la bronca, el miedo, la división, la inquietud".

#### Contracción

Pero la inquietud noviene de ahorayes por el rol que verdaderamente ocupa hoy el G-7: esos siete países representan una porción cada vez más chica en la torta del PBI global. La ausencia de los líderes de China y de Rusia lo dice todo. Rusia fue suspendida del grupo en 2014, tras anexar la península de Crimea, y lo abandonó de manera permanente en 2017.

do tan fluctuante, Meloni también

invitó a la crema de las potencias emergentes: el primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el presidente Javier Milei, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el príncipe Mohammed bin Zaved. También fueron invitados el líder ucraniano. Volodimir Zelensky, y el papa Francisco.

Pero también algunos de esos líderes llegan con su propia mochila. Modi acaba de ser elegido para mandatarios llegan a la cumbre un tercer mandato, pero la mayomuy golpeados, asediados o ame- ría parlamentaria de su partido se desvaneció, y Erdogan sufrió sucesivos reveses en elecciones locales. Aunque esos mandatarios no participarán de las sesiones centrales de la cumbre, algunos mantendrán reuniones individuales con Biden y otros líderes, un recordatorio de cómo está cambiando la dinámica global del poder.

> Los diplomáticos y los analistas coinciden en que la política interna de cada uno de esos países se colará de varias maneras en las discusiones del G-7. Gran Bretaña, por ejemplo, está a pocas semanas de una elección que muy probablemente consagre a un gobierno de otro sig-

Sunak difícilmente se comprometa a grandes cosas en cuanto al comercio con China o las sanciones contra Rusia. Es más, su paso por la cumbre podría parecerse a una gira de despedida

no, así que Sunak dificilmente se comprometa a grandes cosas en cuanto al comercio con China o las sanciones contra Rusia. Es más, su paso por la cumbre bien podría terminar pareciéndose a una gira de despedida...

¿Cómo te vas a comprometer a algo si sabés que no vas a estar en el gobierno?", dice Agathe Demarais, directora de la iniciativa geoeconómica del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, con sede en Londres. "La frase que seguramente más vamos a escuchar es: 'Ya veremos...".

Si bien Biden no tendrá que enfrentar a los votantes hasta noviembre, los analistas dicen que igualmente podría estar preocupado por las dificultades de su campaña, así como por problemas personales, como la condena de su hijo Hunter por el delito penal de haber mentido en una solicitud federal de tenencia de armas en 2018.

Tal vez en menor medida, la política doméstica también podría encorsetar a Scholzy Macron. Tras Ricketts. • Como un gesto hacia ese mun- el avance de los partidos de ultraderecha en las elecciones para el Par-

lamento Europeo, ambos quedaron en situación de fragilidad dentro de sus propios países.

El auge del populismo podría dividir a los líderes occidentales en algunos temas y jugar a favor de sus mayores adversarios en otros. Los partidos de extrema derecha tienden a ser más hostiles al libre comercio, pero más amigables con China y menos partidarios de endurecer las sanciones contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Todo eso está en juego en este momento en la ciudad costera italiana de Fasano.

El gobierno de Biden viene presionando a Europa para que imponga aranceles más altos a las exportaciones chinas de vehículos eléctricos, baterías y semiconductores, como lo hizo Estados Unidos en mayo. Y también está tratando de conseguir apoyo para imponerle a Rusia sanciones de segunda generación, una importante escalada de presión que apuntaría contra las empresas que hacen negocios en ese pais.

#### El peligro de Trump

Pero Demarais dice que los europeos "saben que Trump es capaz de deshacer cualquier cosa que prometa Biden". Además, dada la debilidad política de los propios gobiernos europeos, "si firman cualquier acuerdo, también existe el riesgo de que no obtenga aprobación parlamentaria."

Los diplomáticos elogian el intento de Meloni de extender el alcance de la cumbre y acercar a nuevos líderes, aunque Peter Ricketts, exasesor de seguridad nacional de Gran Bretaña, dice que "Eso delata una sensación ya extendida y justificada: que el G-7 ahora es una agrupación vetusta".

La ganadora más clara en todo esto podría ser la propia Meloni. Aunque ella también llegó al poder de la mano de un partido de extrema derecha, ha sabido cultivar la imagen de alguien con quien los líderes centristas de Europa pueden trabajar. Durante tres días, Meloni será la reina de Borgo Egnazia, un resort frecuentado por celebridades como la estrella del pop Justin Timberlake, que en 2012 se casó allí con la actriz Jessica Biel.

A pesar de todas las disputas sobreel comercio con China o las sanciones contra Rusia, los diplomáticos dicen que los líderes del G-7 están perfectamente alineados en los dos grandes temas del momento: el apoyo a Ucrania y a los intentos de Biden de negociar un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.

"Desde el punto de vista de los líderes que concurrieron a la cumbre, esto es casi una distracción bienvenida del difícil clima político en sus propios países", concluye

Traducción de Jaime Arrambide



Zelensky y Biden, ayer, en Italia

# Biden y Zelensky sellan un plan de apoyo militar por diez años

El acuerdo compromete a EE.UU. a brindar asistencia y material con estándares de la OTAN

BARI.-Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y Ucrania, Volodimir Zelensky, firmaron ayer un acuerdo de seguridad de diez años destinado a reforzar la defensa ucraniana contra los invasores rusos y acercar a Kiev a la OTAN.

El acuerdo, firmado durante la cumbre del G-7, tiene como objetivo comprometer a futuros gobiernos norteamericanos a apoyar a Ucrania, comenzando con la eventualidad de que el expresidente republicano Donald Trump gane las elecciones de noviembre.

"Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades creíbles de defensa y disuasión de Ucrania a largo plazo", dijo Biden en una conferencia de prensa con Zelensky. Y afirmó que el mensaje del G-7 al presidente ruso, Vladimir Putin es: "No puedes esperar que nos vaya-

mos. No puedes dividirnos". El acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania se da en el marco de un esfuerzo de largo plazo para ayudar a desarrollar las anticuadas Fuerzas Armadas ucranianas y servir de paso hacia el eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, según el texto.

El presidente ucraniano calificó el acuerdo de histórico, y afirmó que es un puente hacia el eventual ingreso de su país en la OTAN. "Se trata de un acuerdo sobre seguridad y, por tanto, sobre la protección de la vida humana", dijo.

Zelensky lleva mucho tiempo intentando ingresar a la OTAN, pero los aliados no han dado ese paso. La alianza occidental considera cualquier ataque lanzado contra uno de sus 32 miembros como un ataque contra todos, en virtud de su cláusula del Artículo Cinco.

Según el acuerdo, en caso de ataque armado o amenaza de ataque contra Ucrania, altos funcionarios norteamericanos y ucranianos se reunirán en un plazo de 24 horas para consultar una respuesta y determinar qué necesidades de defensa requiere Ucrania.

Estados Unidos reconoce que la seguridad de Ucrania puede garantizarse proporcionándole una fuerza militar significativa, capacidades sólidas e inversiones sostenidas en su base industrial de defensa que sean consistentes con los estándares de la OTAN.

#### Abrazos

Antes del encuentro con Biden, un abrazo con la premier italiana, Giorgia Meloni, había inaugurado la misión de Zelensky a la cumbre del G-7, preparada con el objetivo de mantener el expediente ucranianoen el primer lugar de la agenda de sus principales aliados.

Los demás líderes también saludaron al líder ucraniano con una cálida recepción. "Cada reunión sirve para dar a Ucrania nuevas oportunidades de victoria", subrayó Zelensky, y agradeció a todos los socios del grupo.

Zelensky también cerró un acuerdo con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, que aporta 4500 millones de dólares de Tokio solo este año y un compromiso de diez años. Desde el inicio de la invasión rusa, Kiev ya había firmado acuerdos de seguridad con 15 países, entre ellos Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Otro expediente clave en la cumbre para el apoyo a Ucrania fue el relativo a los activos rusos congelados en bancos occidentales. El plan consiste en otorgar un apoyo financiero adicional a Ucrania de 50.000 millones de dólares para fin de año con un sistema de préstamos, garantizados por los intereses de los activos rusos.

Los técnicos tendrán ahora que esbozar cómo hacer viable este plan desde el punto de vista jurídico y operativo.

Agencias AFP, ANSA y Reuters

4 EL MUNDO LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024



Activistas antiaborto protestaron ayer frente a la sede de la Corte norteamericana



Trump, aplaudido por senadores republicanos

# La Corte Suprema ratifica el acceso a la píldora abortiva en EE.UU.

UNANIMIDAD. El tribunal revocó un fallo que restringía el acceso a la mifepristona, utilizada en la mayoría de los abortos del país

WASHINGTON. - La Corte Suprema de Estados Unidos protegió ayer por unanimidad el acceso a una píldora abortiva ampliamente utilizada en el país, en la primera decisión del tribunal relacionada con el aborto desde que anuló el fallo Roe vs. Wade, hace dos años.

Los magistrados determinaron que los opositores al aborto carecían del derecho a demandar a la Administración de Alimentos y Medicamentos(FDA, por sus siglas en inglés) por aprobar la píldora, la mifepristona, y por tomar medidas para facilitar el acceso.

El caso amenazaba con restringir el acceso a la mifepristona en todo el país, incluso en estados donde el aborto sigue siendo legal. En su fallo unánime, los nueve jueces del tribunal, de mayoría conservadora, afirmaron que los médicos y los grupos antiabortistas que impugnaban el medicamento carecían de legitimación para presentar el caso. Por consiguiente, anularon un fallo en apelación.

El presidente Joe Biden y los grupos antiabortistas reaccionaron con cautela al dictamen de la Corte Suprema, que si bien fue favorable a sus intereses dejó la puerta abierta a combatir la mifepristona por otros medios.

La cautela se dio más aún teniendo en cuenta que el Partido Republicano, ampliamente favorable a las restricciones del acceso al aborto, podría volver al poder si el expresidente Donald Trump triunfara en su nuevo intento electoral.

"La decisión de hoy no cambia el hecho de que la lucha por la libertad reproductiva continúa", dijo Biden. "Los ataques al aborto con medicamentos forman parte de la agenda extrema y peligrosa" de los republicanos "para prohibir el aborto en todo el país".

La directora del Centro para los Derechos Reproductivos, Nancy Northup, expresó su alivio por la decisión, pero también señaló su frustración por que el caso haya llegado a los tribunales, calificándolo como "carente de méritos".

"Por desgracia, los ataques contra las píldoras abortivas no se detienen aquí; el movimiento antiaborto sabe lo importantes que son las píldoras abortivas en el mundo tras el fallo en el caso Roe, y está empecinado en interrumpir el acceso a ellas", añadió.

Mini Timmanraju, directora de otra organización de derechos civiles, Libertad Reproductiva para Todos, expresó sentimientos similares. Tras expresar su alívio, dijo: "Este impulso infundado de bloquear el acceso al aborto nunca debió haber sido escuchado por el tribunal en primer lugar".

El derecho al aborto es uno de los principales temas de las elecciones de noviembre, y el gobierno de Biden le pidió a la Corte Suprema que mantuviera el acceso al medicamento, que fue aprobado por la FDA en 2000.

#### Objectiones

"Reconocemos que muchos ciudadanos, incluidos los médicos demandantes aquí, tienen preocupaciones sinceras y objeciones a que otros usen mifepristona y se sometan a abortos", subrayó el juez Brett Kavanaugh. "Perolos ciudadanos y los médicos no tienen legitimación activa para demandar simplemente porque a otros se les permite realizar ciertas actividades", agregó. "Los demandantes carecen de legitimación activa para impugnar las acciones de la FDA", insistió.

El juez conservador estimó que los tribunales federales son "el foro equivocado para abordar las preocupaciones de los demandantes sobre las acciones de la FDA". En su opinión, pueden exponer sus objeciones a través de procedimientos regulatorios o mediante "procesos

políticos y electorales". En junio de 2022, la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto, que llevaba medio siglo vigente, y dio a los estados plena libertad para legislar en este ámbito. Desde entonces, unos 20 estados prohibieron o restringieron la interrupción voluntaria del embarazo, pero las encuestas demuestran que la mayoría de los norteamericanos apoyan el acceso al aborto seguro.

Los opositores al aborto intentan restringir el acceso a la pildora en todo el país. Alegan que no es segura y que los médicos contrarios al aborto se ven obligados a ir contra su conciencia cuando se ocupan de pacientes que sufren complicaciones después de usarla.

Un juez conservador de Texas emitió un fallo el año pasado para prohibir la mifepristona. Un tribunaldeapelaciones anuló la prohibición, pero mantuvo restricciones. Así redujo el período durante el cual se puede usar la mifepristona de diez a siete semanas de embarazo, prohibió su envío por correo y exigió que la píldora sea recetada y administrada por un médico. El fallo de la Corte Suprema acaba de levantar estas restricciones.

El aborto con medicamentos representó el 63% de los practicados en el país el año pasado, frente al 53% en 2020, según el Instituto Guttmacher. La mifepristona bloquea la hormona progesterona y prepara al útero para responder al efecto del misoprostol, un segundo medicamento que provoca contracciones. Este régimen de dos medicamentos se ha utilizado para interrumpir un embarazo de hasta las diez semanas de gestación.

Los proveedores de atención sanitaria aseguran que si la mifepristona deja de estar disponible o si es muy difícil de obtener, usarían únicamente el misoprostol, que es un poco menos eficaz para interrumpir el embarazo.

La Corte Suprema considera por separado otro caso relacionado con el aborto. Allí evalúa si una ley federal sobre el tratamiento de emergencia en hospitales anula las prohibiciones estatales al aborto en casos de emergencia poco frecuentes, donde la salud de una paciente embarazada está en riesgo grave.

Agencias AFP, AP y ANSA

# Trump, por primera vez en el Capitolio desde el ataque de 2021

"Hay una gran unidad entre los republicanos", dijo el candidato tras reunirse con legisladores del partido

WASHINGTON.- Donald Trump tuvo ayer su regreso triunfal al Capitolio, al reunirse con republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado, por primera vez desde que instó a una turba a "pelear como el infierno" antes del ataque del 6 de enero de 2021. Con su visita el expresidente buscó sumar apoyos de los congresistas republicanos y los empresarios después de su histórica condena penal por ocultar un pago a una exactriz porno para comprar su silencio.

Al finalizar su reunión, el expresidente aseguró: "Hay una gran unidad entre los republicanos, queremos que nuestro país tenga éxito. La nación está en decadencia y la haremos grande otra vez", subrayó, en referencia a su lema "Make America Great Again".

El candidato republicano, que está codo con codo en las encuestas con el presidente demócrata Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales del 5 noviembre, se reunió luego también en las oficinas de campaña del Partido Republicano con senadores y directores de empresas.

Son las primeras reuniones de Trump con congresistas en el Capitolio desde que dejó la Casa Blanca, en 2021, y su primer viaje a Washington desde que fue hallado culpable de 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales el mes pasado en Nueva York.

Las reuniones se centraron en "garantizar la seguridad en la frontera sur y recortar impuestos a las familias trabajadoras para recuperar la economía en auge del primer mandato del presidente Trump", dijo un vocero de su campaña.

Desde su condena, los republicanos cerraron filas en torno del exmandatario, que se enfrenta a más de 50 cargos por delitos graves. Numerosos congresistas han criticado el sistema judicial que, según ellos, está sesgado contra los conservadores.

"Nos emociona darle la bienvenida de vuelta al presidente Trump", mara, Mike Johnson.

dijo anteayer el presidente de la Cá-El funcionario republicano ob-

jetó que se le pregunte si le pidió a

Trump que respete la transferencia pacífica del poder presidencial y que se comprometiera a no hacer otro 6 de enero. "Desde luego que él lo respeta, igual que todos nosotros, y hemos hablado al respecto hasta la náusea".

Trump le dijo ayer a Johnson que piensa que el presidente de la Cámara está haciendo un trabajo "fantástico", de acuerdo con un republicano que asistió a la reunión privada y que se mantuvo en el anonimato para hablar de ella.

Los miembros del partido en la Cámara de Representantes se enfrentan a una ardua batalla para defender su mayoría en la Cámara baja en las elecciones de noviembre.

En el Senado, en cambio, confían en arrebatar la estrecha mayoría a los demócratas. Varios senadores centristas adelantaron que no asistirían a la reunión, pero el líder de la minoría, Mitch McConnell, que no ha hablado con Trump desde que lo reprendió por la insurrección de 2021, tenía previsto acudir.

Trump fue procesado por el Congreso por presuntamente haber incitado al ataque cometido por una turba de partidarios suyos que irrumpieron en el Capitolio con la intención de impedir en 2021 el traspaso pacífico del poder a Biden, quien venció a su predecesor por más de siete millones de votos.

El republicano se enfrenta a procesos judiciales federales y estatales por su presunto papel en una conspiración para anular su derrota, que desembocó en la insurrección.

La agenda de ayer no tenía previsto incluir en principio los problemas legales de Trump, aunque el expresidente suele repetir que los demócratas utilizan el sistema judicial contra él.

Hasta ahora los republicanos, con una mayoria muy ajustada en la Cámara de Representantes, fracasaron en sus intentos de destituir a Biden: una investigación por corrupción no encontró pruebas de irregularidades contra el demócrata y el Congreso no consiguió frenar las causas penales contra Trump.

Agencias AFP y AP



# **DEL VIERNES 14 AL MARTES 18**

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS DE DESCUENTO** 



SUSSEX















GLACIAR+







ARTESANAL

PAMPA BREWING CO.



**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



























EN LEGUMBRES<sup>11</sup>

**EN PRODUCTOS DE LAS** SIGUIENTES MARCAS



ARROZ

PATAGONIA













EN WHISKY, **BEBIDAS BLANCAS** Y LICORES

**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 

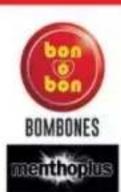

TOPLINE











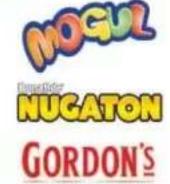

LATAS

EN JUGOS **EN POLVO** 

**DE DESCUENTO** BENEFICIO EXCLUSIVO

EN VINOS FINOS, CHAMPAÑAS Y **ESPUMANTES** 

> PRESENTANDO NUESTRA TARJETA COMUNIDAD COTO

Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar 📆 🗐



"SALÓN": OFERTAS VÁLIDAS DESDE EL 14/06/2024 HASTA EL 18/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE Y EN COTO DIGITAL (COTODIGITAL COM.AR). LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 6 EL MUNDO

# Hay obstáculos para la extradición de los bolsonaristas prófugos

BRASIL. Los seguidores del expresidente de ultraderecha que atacaron las sedes de los tres poderes y escaparon a la Argentina serían recibidos con un marco político y jurídico favorable

Rafael Moraes Moura O GLOBO/GDA

BRASILIA.- La ofensiva de la Policía Federal para encontrar a los prófugos del asalto del 8 de enero de 2023 se topará en la Argentina con una serie de obstáculos -jurídicos y políticos- que podrían dificultar la extradición de los acusados investigados por su participación en los actos golpistas que culminaron con la invasión y destrucción de la sede de

Según las autoridades brasileñas, por lo menos 60 personas huyeron a la Argentina tras romper sus tobilleras electrónicas.

los tres poderes el año pasado.

Se espera que la Policía Federal formalice los pedidos de extradición de los prófugos en los próximos días, pero puede enfrentar una serie de obstáculos para traerlos de vuelta, como quiere el juez de la Corte Suprema Alexandre de Morães.

Según el columnista de O Globo Lauro Jardim, las autoridades diplomáticas y ejecutivas están preocupadas por la posibilidad de una "crisis diplomática" sin precedente si el gobierno de Javier Milei, aliado de Jair Bolsonaro, negara la extradición de los condenados.

"Hay una serie de obstáculos jurídicos, sin hablar de cuestiones diplomáticas, como las predilecciones políticas del gobierno de Milei. No es un caso sencillo", afirma una de las autoridades implicadas en el desarrollo del caso.

Uno de los obstáculos en el horizontees que el tratado de extradición entre Brasil y la Argentina, firmado en 1968, estipula que no se conceder á la extradición cuando el delito cometido "constituya un delito político o un hecho relacionado con tal delito". Laley argentina de 1997 que regula la cooperación internacional va en la misma dirección, al afirmar categóricamente que no se concederá la extradición cuando el delito por el que se solicita sea un "delito político".

El acuerdo de extradición firmado



Partidarios de Bolsonaro, en el techo del Congreso, en Brasilia, en enero de 2023

ARCHIVO

entre los miembros del Mercosur en 2006 también dedica un capítulo a los delitos políticos, vetando expresamente "la extradición por delitos que el Estado parte requerido considere políticos o relacionados con otros delitos de naturaleza política".

El argumento del gobierno de Lula da Silva para contrarrestar el uso del "delito político" como escudo será que se trata de personas que han incumplido decisiones judiciales y medidas cautelares, y que las leyes internacionales protegen la actividad política, que es diferente de promover la depredación y destrucción de instalaciones públicas. Aun así, la cuestión tiende a ser controvertida.

"El problema es que la decisión corresponde a la Argentina. Si las autoridades argentinas consideran

que los actos cometidos constituyen un crimen político, esto dificultará la solicitud de extradición", afirma Paula Almeida, profesora de Derecho Internacional de la escuela de posgrado FGV Direito Rio.

#### Imputaciones

Los acusados por los actos del 8 de enero están siendo investigados en Brasil, en general, por delitos como asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, así como daños cualificados y deterioro del patrimonio protegido.

Para complicar aún más las cosas, la ley general de reconocimiento y protección de refugiados de la Argentina establece que la discusión sobre el refugio debe tener lugar antes de la decisión de extradición.

En otras palabras, si los prófugos brasileños solicitan refugio a las autoridades argentinas, el país debe analizar primero esas solicitudes antes de decidir sobre la extradición. En este caso, los investigados tendrían que probar que huyeron de Brasil por persecución política. Aún se desconoce si alguno de ellos ha solicitado refugio, ya que estas peticiones se están tramitando en secreto.

La ofensiva del gobierno brasileño también choca con otros actores políticos, como el presidente Javier Milei y la Corte Suprema argentina. El mandatario es aliado de Jair Bolsonaro y de la derecha brasileña, y los tribunales argentinos tradicionalmente niegan las solicitudes de extradición cuando se trata de refugiados políticos.

"Si el gobierno argentino denegara el pedido de refugio, entonces la cuestión de la extradición recaería en la Corte. Si el tribunal considera que se trata de un delito político, no extraditará", añade Paula Almeida.

Pero para Christian Cao, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, hay margen para considerar que los prófugos no han cometido un delito de naturaleza política según la legislación argentina. "Obligar a diputados y senadores a votar sobre un determinado tema o impedir el funcionamiento del Congreso es un atentado contra el orden constitucional. Pero vandalizar un edificio, por grave que sea, no es atentar contra el orden constitucional. Deberian responder por los daños materiales", afirma.

En opinión del profesor, los actos podrían haber sido calificados de atentado contra el orden constitucional -y por tanto convertirse en políticos-si, por ejemplo, los manifestantes hubieran tomado la sede del poder durante un largo período (y no solo durante unas horas, como ocurrió al final) o interrumpido el trabajo del Tribunal Supremo o del Congreso, paralizando un juicio o una sesión parlamentaria en curso. Los actos golpistas tuvieron lugar un domingo de enero, en pleno receso.

Además, según autoridades brasileñas consultadas, la discusión tiene que girar en torno al hecho de que los prófugos están violando medidas cautelares y desobedeciendo órdenes judiciales.

"Los brasileños que huyeron a la Argentina no están siendo técnicamente perseguidos, ya que están respondiendo a un proceso judicial regular en Brasil, con derecho a defensa plena, lo que da a este proceso la condición de debido proceso legal", afirma el abogado y profesor de la FGV Jean Menezes de Aguiar.

"Otra situación es si el presidente argentino querrá aceptar algún argumento político de 'persecución', pero se estima que internamente en la Argentina esto causaría enormes problemas legales, ya que todo el mundo sabe, incluso él, que estos prófugos responden a procesos regulares".

El jueves pasado, la Policía Federal movilizó agentes en 18 estados y en el Distrito Federal para intentar capturar a más de 200 prófugos de la Operación Lesa Patria, que investiga los atentados antidemocráticos en Brasilia.

# Autopistas bloqueadas y graves inundaciones en Florida

EMERGENCIA. La temporada anual de lluvias llegó con fuerza al estado y la situación podría empeorar hacia el fin de semana

MIAMI.- Las fuertes lluvias de los últimos tres días causaron grandes inundaciones en el sur de Florida y amenazan con ser más destructivas después de que las tormentas transformaron ayer las calles en canales e incluso entraron en los hogares. Las autoridades advirtieron que la situación podría empeorar este fin de semana, ya que se esperan más lluvias intensas que podrían provocar inundaciones adicionales y más daños en la región.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró la emergencia para los condados de Broward, Collier, Lee, Miami-Dade y Sarasota después de que las peligrosas inundaciones inmovilizaran infraestructura crítica, incluidas las principales autopistas interestatales, carreteras, escuelas y aeropuertos.

Se emitieron avisos de inundación en ciudades como Fort Lauderdale, Miami y Naples, donde anteayer cayeron entre 10 y 13 centímetros de lluvia en toda la región.

Esto significa un alertas vigente para más de 8 millones de perso-



La inundación rodea una vivienda en Hallandale Beach JOE RAEDLE/AFP

nas en toda la región. Está previsto que algunas alertas por inundación en el área metropolitana de Miami se prolonguen en principio hasta hoy.

Los aguaceros de anteayer y las inundaciones posteriores bloquearon autopistas, y dejaron imágenes preocupantes de vehículos que flo-

taban en medio de la corriente.

#### "Película de zombis"

"Parecía el comienzo de una película de zombis", dijo Ted Rico, un conductor de grúa que pasó gran parte de la noche de anteayer y la mañana de ayer ayudando a despejar las calles de vehículos atascados.

"Había coches por todas partes, encima de las aceras, flotando en medio de la calle, sin luces. Una locura. Coches abandonados por todas partes", señaló.

El sistema de tormentas se sigue desplazando por Florida desde el Golfo de México en torno al inicio de la temporada de huracanes en junio, que este año se prevé que estará entre las más activas de la memoria reciente, en medio de preocupaciones de que el cambio climático esté agravando la intensidad de las tormentas.

El meteoro aún no tenía categoría de ciclón y era poco probable que formara un sistema tropical una vez que saliera al océano Atlántico tras cruzar Florida, según el Centro Nacional de Huracanes.

Pero muchas rutas siguen inun- Hollywood. dadas en todo el estado.

En la importante autopista interestatal 95, en el condado Broward, el tráfico en sentido sur fue desviado en torno a un tramo inundado mientras los técnicos buscaban bombear el agua fuera del asfalto,

indicó en un mail la Patrulla de Autopistas de Florida. No se preveía la reapertura de la interestatal hasta que se hubiera drenado toda el agua, añadió la agencia.

La oficina del servicio meteorológico de Miami viene emitiendo advertencias cada vez más severas en los últimos días.

"Se están produciendo inundaciones que ponen en riesgo la vida", indicó el servicio en la red social X. "Por favor, manténganse alejados de las carreteras y acudan a tierras más altas", señala uno de sus últimos mensajes.

Además de las consecuencias que tuvo el fenómeno en el tráfico vehicular, decenas de vuelos se cancelaron o retrasaron en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-

Los Panthers de Florida, de la NHL, salieron con más de tres horas de retraso para su vuelo de casi seis horas a Edmonton para los juegos 3 y 4 de la final Copa Stanley. •

Agencias AP y AFP



### **DEL VIERNES 14 AL DOMINGO 16**



PRECIO ANTERIOR: \$ 5899,90 PARRILLADA MIXTA DE NOVILLITO, STOCK 10.000 KG.\*1 COD. 37735

PRECIO ANTERIOR: \$ 5899,90 MARUCHA DE NOVILLITO, STOCK 30.000 KG. COD. 43060

\$5999<sup>90</sup> X KG.

PRECIO ANTERIOR: \$ 8299,90 BIFE DE CHORIZO DE NOVILLITO, STOCK 20.000 KG. COD. 29804

PRECIO ANTERIOR: \$ 8299,90 OJO DE BIFE DE NOVILLITO, STOCK 20.000 KG. COD. 29810





PRECIO ANTERIOR: \$ 899 JARDINERA DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES CIUDAD DEL LAGO, LATA X 300 G. STOCK 5.000 U. COD. 481732-526257



PRECIO ANTERIOR: \$ 739 FILET DE MERLUZA FRESCO DESPINADO, STOCK 10.000 KG.\*2 COD. 17834



PRECID ANTERIOR: \$ 1299,90
MEJILLONES PELADOS COCIDOS CONGELADOS,
STOCK 5.000 KG. \*2 ORIGEN: CHILE COD. 17859



PRECIO ANTERIOR: \$ 2399,90
CAMARONES PELADOS COCIDOS CONGELADOS,
ORIGEN: ECUADOR STOCK 5.000 KG.\*2 COD. 92064



PRECIO ANTERIOR: \$ 1099,90 QUESO MOZZARELLA PUNTA DEL AGUA, STOCK 1.000 KG. COD. 10450



EN CHORIZO/LOMO/SALAME/SALCHICHÓN/JAMÓN SERRANO/SARTAS NICO, PAQ. X 100/150/200 G. STOCK 1.000 U. COD. 501417-501419-501409-501410-501413-513439-513440-501406-501407-501408-501420



EN PASTAS RELLENAS COTO, STOCK 1.000 U. COD. 44260-12849-44263-44295-44297-44267-88225-13875-13144-12640-13346-12997-44298-6046-6036-11731-10537-44334-44075



PRECIO ANTERIOR: \$ 999 EMPANADAS VARIOS SABORES, STOCK 5,000 U. COD. 45019-46150-44676-44679-44700-44719-44721-44722-48159



SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 60947

PRECIO ANTERIOR: \$ 1490 CEBOLLA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 602





Encontrá todas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y también en www.COTODIGITAL.com.ar

C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDU 1842 - C1416CDP - CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS REACCIONES DE UNA VOTACIÓN DETERMINANTE

El oficialismo celebró la aprobación lograda en el Senado

#### **Guillermo Francos**

JFE DE GABINETE

"Nos dicen que no hay gestión, pero recibimos un país en llamas y ordenamos la macroeconomía"

#### Las reformas libertarias | NUEVA RONDA DE NEGOCIACIONES

# El Gobierno pidió a los diputados que repongan Ganancias y **Bienes Personales**

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con los bloques dialoguistas de la Cámara baja tras los cambios votados por el Senado; no reclamó que se repusiera la privatización de Aerolíneas

#### Laura Serra

LA NACION

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, concurrió ayer a la Cámara de Diputados y les solicitó a los jefes de bloque de oposición dialoguistas que reviertan los rechazos a la restitución del impuesto a las ganancias va las modificaciones al régimen de Bienes Personales que les propinóla oposición en el Senado. Respecto de las concesiones que en su momento acordó con senadores opositores para que aprobaran la Ley Bases y el paquete de reformas fiscales, Francos se mostró prescindente: frente a los legisladores sostuvo que no tendría inconveniente si la Cámara baja insiste en varios de los puntos contenidos en la media sanción que aprobó el 30 de abril pasado.

Uno de esos puntos es el de las privatizaciones de empresas públicas. En sus trabajosas negociaciones con los senadores, el Gobierno accedió a regañadientes a excluir del listado de compañías a ser privatizadas a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA); fue la única manera de sumar el voto de senadores patagónicos y del bloque radical a la aprobación del proyecto de Ley Bases. De hecho, el senador radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), cuyo voto fue clave para salvar del rechazo el capítulo de delegación de facultades al Poder Ejecutivo (también contenido en la Ley Bases), habia condicionado su apoyo a que se excluyeran esas tres empresas de ser sujetas a privatización.

Esos acuerdos, sin embargo, quedarían en letra muerta. En su charla con los legisladores Francos dijo que "sería deseable" que la Cámara baja insistiera con su media sanción, que incluye a las tres empresas para ser sujetas a privatización. El grueso de los bloques dialoguistas -aunque no todos- se inclinarían por esta alternativa.

De la reunión, que se celebró en el despacho del presidente del cuerpo Martín Menem, participaron los jefes de los bloques de Pro, Cristian Ritondo; de la UCR, Rodrigo de Loredoyde Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto. También estuvieron Juan Manuel López (Coalición



#### Guillermo Francos JEFE DE GABINETE

"Sería deseable que los diputados insistan con Ganancias y Bienes Personales", les dijo ayer el ministro coordinador a legisladores dialoguistas

#### Cristian Ritondo

JEFE DEL BLOQUE DE PRO

"En modificaciones con las que el Gobierno esté de acuerdo, las vamos a acompañar. En otros puntos vamos a insistir con la redacción original"

Cívica), Juan Brugge (Córdoba Federal), Pamela Calletti (Innovación Federal) y Carolina Píparo (Buenos Aires Libre). Los libertarios presentes fueron el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni; Santiago Santurio, y Nicolás Mayoraz.

#### Dos alternativas

Tras la maratónica sesión que celebró el miércoles el Senado, la Cámara de Diputados debe analizar qué hará con las modificaciones que se introdujeron a los dos proyectos, el de Ley Bases y el paquete fiscal. Tiene dos alternativas: insistir con la media sanción que aprobó en abril pasado o bien aceptar (total o parcialmente) los cambios introducidos por la Cámara alta.

Los diputados del bloque Pro ya anticiparon su postura. "En algunos artículos donde hubo modificaciones en el Senado, y el Gobierno está de acuerdo, las vamos a acompañar. En otras, donde se hicieron modificaciones que no estaban acordadas, vamos a insistir con la redacción original, por ejemplo con el tema de Ganancias, Bienes Personales y el régimen de incentivos a las grandes inversiones", enfatizó Ritondo.

los días que restan a la sesión en Diputados -prevista para el jueves 27-cuáles de todas las modificaciones que se acordaron en el Senado

merecerían ser consideradas por la Cámara baja, a cargo de la revisión final de los proyectos. "Hubo correcciones muy positivas en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que aconsejaríamos que los diputados ratifiquen", deslizó el jefe de Gabinete.

Sobre la eliminación de la moratoria previsional, Francos no mostró especial preocupación. "Para nosotros no es un tema si está o no en la Ley de Bases", dijo. El funcionario sí fue explícito, en cambio, cuando pidió a los diputados que reviertan los rechazos del Senado a los capítulos sobre Ganancias y Bienes Personales. Se requeriría solo la mayoría absoluta (mitad más uno de los presentes) para hacerlo.

En la reunión, Francos admitió que no vio venir el golpe que le iban a asestar los opositores en el Senado al rechazar el capítulo el impuesto a los Bienes Personales. El texto aprobado por Diputados, que ratificaba el texto original del Gobierno, proponía subir el mínimo no imponible del tributo de \$27 millones a \$100 millones, una reducción de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%), y un aumento del monto de la vivienda exenta de \$350 millones.

Es más que probable que Diputados insista con restituir esta reforma al impuesto pues beneficia principalmente a la clase media. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, este "alivio fiscal" implicaría una merma en la recaudación de alrededor de 0,4 del PBI este año.

"Es el mismo impacto fiscal que tiene nuestro proyecto para recomponer los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado: 0,4 del PBI. Tuvo media sanción en Diputados y el Gobierno nos acusó de 'degenerados fiscales'. Pero el Gobierno quiere beneficiar a los patrimonios más altos con el impuesto a los Bienes Personales. ¿Quiénes son los degenerados fiscales, entonces?", acicatean desde el radicalismo.

La restitución de Ganancias, en cambio, es más difícil. En el bloque Francos indicó que estudiará en de la UCR hay posiciones encontradas. Si bien el grueso de sus integrantes votó a favor en Diputados, el rechazo del Senado los coloca en una situación difícil. •



El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, anoche al salir de Diputados

# Subieron las acciones argentinas y cayeron el dólar y el riesgo país

La aprobación de la Ley Bases en el Senado empujó el optimismo de los mercados financieros

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Las pantallas del mercado de capitales se tiñeron ayer de verde. La aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, aunque con modificaciones, era la noticia que esperaban los inversores tras semanas de turbulencias financieras. En respuesta, los dólares libres cayeron \$40, las acciones argentinas se revalorizaron con alzas de hasta 10% en el exterior y el riesgo país se hundió más de 60 puntos.

En el caso de las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), la rueda empezó liderada por los papeles bancarios y energéticos, a pesar de ser una jornada de números en rojo a nivel internacional.

El Banco Supervielle se disparó 10%, seguido por el BBVA (+7,3%), Central Puerto (+7%) y Transportadora del Gas del Sur (+6,6%).

A nivel local, el índice S&P Merval registró una suba de 2,4%. En el panel principal, conformado por las compañías que tienen el mayor volumen de operaciones en la Bolsa porteña, se destacan el Banco Supervielle (+7,7%), Transportadorade Gas del Norte (+5,5%), Transener (+4,5%), BBVA (+5,1%) y BYMA (+5,5%) y Transener (5,2%).

"La volatilidad primó en las últimas semanas tanto en el mercado local como en el offshore. Esperamos que la aprobación en el Senado de la Ley Bases se traduzca en un rally. ¿Hasta qué nivel? Es muy dificil precisarlo y no creemos que sea tan sencillo como pronosticar los máximos previos, pero es seguro que puede recortar las bajas producidas por la incertidumbre de las últimas semanas. Habrá que ver también cómo procesa los cambios el mercado, sobre todo los introduci-

POLÍTICA 9 LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### Manuel Adorni

PORTAVOZ.

"Suben las acciones, se recuperan los bonos y baja el riesgo país: esto pasa cuando la Argentina se decide a avanzar"

#### Patricia Bullrich

MINISTRA DE SEGURIDAD

"El kirchnerismo, la izquierda y los sindicatos, deben tomar conciencia de que generan un discurso que provoca violencia"

#### Edgardo Kueider UNIDAD FEDERAL

"Soy peronista, pero antes

que eso soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia, por eso apoyé la ley del Gobierno"

#### Cristian Ritondo

"La ley debería haber quedado como salió de Diputados, pero tenemos que llegar a un acuerdo con el resto de los bloques"



El jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, habló con la prensa

TADEO BOURBON

dos en el paquete fiscal, que pueden condicionar la concreción de algunos anuncios recientes y extender el suspenso algunas semanas más (hasta que se defina nuevamente en Diputados)", señalaron desde la consultora económica Outlier.

Los bonos soberanos de deuda también operan en terreno positivo, tras acumular caídas de hasta 5% desde que arrancó junio. Los Bonares, activos que se rigen bajo ley local, treparon hasta 4,55% (el AL35D). En el caso de los Globales, se destacó el título con vencimiento a 2038 (GD38D), con un alza del 5,64%.

#### Indicador clave

Esto impacta directamente sobre el riesgo país, indicador clave para que la Argentina pueda volver a los mercados internacionales. Este índice, que es elaborado por el JP Morgan y mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro americano (considerados los activos más seguros del mundo) frente al resto de los países, retrocedió 63 unidades y se ubicó en los 1421 puntos básicos (-4,25%).

"Pienso que el escenario es positivo para el equity, bonos y también dólares financieros. Esperaría ver a la Argentina con subas (los datos del pre-market así lo indican), con mejora en el riesgo país y el índice Merval recuperando el terreno

perdido en los últimos tiempos. Por ende, es una buena noticia para los mercados argentinos, con optimismo en los activos y fuertes alzas", dijo Salvador Vitelli, head of research de Romano Group.

Los dólares libres también se vieron impactados por la noticia. En las calles de la City porteña, los "arbolitos" vendieron el blue a \$1245, aunque en las primeras negociaciones del día llegaron a ofrecer los billetes verdes a \$1220.

De todos modos, fueron \$40 menos que ayer (-3,1%), y borra parte de la suba que registró en las primeras dos semanas de junio.

El dólar MEP -el llamado dólar bolsa- instrumento que les permite a los argentinos dolarizarse legalmente mediante la compraventa de bonos, cotizó a \$1241,10 si la operación se hizo con bonos GD30. Se trata de una baja diaria de \$37,8 (-3%).

El contado con liquidación, que se utiliza para girar las divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, apareció en pantallas a \$1274,21. Son unos \$27,5 menos que el miércoles (-2,1%).

Esta cotización se vio afectada directamente por las liquidaciones que realicen los exportadores, ya que pueden canalizar un 20% de sus ventas por esta vía (y 80% al tipo de cambio oficial). Esto aumenta la oferta de dólares en el merca-

doy hace caer el precio del CCL. De todos modos, la aprobación de la Ley Bases no fue la única buena noticia que recibieron los inversores en las últimas horas. El miércoles por la tarde, el Gobierno anunció la renovación del swap con China y eliminó uno de los focos de preocupación que tuvo el mercado durante las últimas semanas. Si esto no sucedía, el Banco Central hubiese tenido que desembolsar alrededor de US\$5000 millones entre junio y julio, para así saldar una deuda generada por la administración de Alberto Fernández.

Por otro lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la "época de tasa real negativa culminó". El mensaje lo dijo luego de la licitación del Tesoro, en la cual se aceptaron ofertas de compras por letras de capitalización (Lecal) por vencer a tres meses, con tasa del 4,25% mensual. La apuesta del Gobierno fue "reforzar la señal de tasa de referencia" emitida hacia el mercado y proclamar "cumplido" el proceso de tasa real negativa, que sirvió para sanear el balance del Banco Central y desacelerar la inflación.

"Descontamos que el mercado reaccionará positivamente a estas noticias y continuará con la tendencia alcista de esta semana", agregaron los analistas de Delphos Investment.

# Alegría y optimismo en Balcarce 50, y un llamado "a laburar"

El Presidente y sus ministros se mostraron "felices"; agradecimiento a gobernadores del PJ

Jaime Rosemberg

LA NACION

Despreocupado de la suerte de la Ley Bases en el Senado, el presidente Javier Milei terminó su participación anteanoche en la cumbre organizada por el instituto Cato y la Fundación Libertad y Progresoy partió rumbo a la quin- afirmó el jefe de Gabinete. ta de Olivos.

Luego de enterarse del horario por medio de su portavoz, Manuel Adorni, se conectó pasadas las 23 para seguir la instancia de la votación en general, y luego partió rumbo a Aeroparque para abordar el avión rumbo a su destino europeo: la cumbre del G-7, en Borgo Egnazia, Italia.

"Estamos felices", resumieron cerca del presidente libertario, quien a pesar de su mirada "intertemporal" y "de largo plazo", festejó la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara alta, que de todos modos regresan a la Cámara de Diputados para su aprobación.

"Primero, hay que defender el proyecto en Diputados, después hay que laburar. Pero sí, estamos contentos", matizaron muy cerca del Presidente, horas después de la maratónica sesión que terminó bien para el oficialismo.

En la Casa Rosada, en tanto, las luces estuvieron encendidas hasta bien tarde. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que se mantuvo hasta las dos de la mañana junto al secretario de Interior, Lisandro Catalán, y algunos colaboradores cercanos en Balcarce 50, coincidieron en su satisfacción. con solo algún lunar (previsible, según fuentes oficiales) por el rechazo de algunas iniciativas recaudatorias, como la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y los cambios en Bienes Personales, incluidos en el paquete fiscal.

"Si se pone en consideración del Senado, cuyos legisladores representan a las provincias, ¿no?, y se caen estos artículos que implican la posibilidad de que las provincias tengan mayores ingresos por recursos coparticipables, quiere decir que algo está funcionando mal. Me parece que no han actuado con responsabilidad los senadores que votaron en contra, ¿no?", dijo Francos, en declaraciones radiales.

Fuera de micrófono, en el Gobierno minimizaban esos cambios forzados en la negociación y afirmaban que insistirán por estos proyectos y otros, como las privatizaciones excluidas de los proyectos aprobados. "Los fondos por esos impuestos nunca los tuvimos, y ahora vamos a presentar

proyectos en Diputados para intentar revertirlos", comentó otra fuente oficial. Francos se expresó en ese sentido, al afirmar que "quedaron cosas en el camino que vamos a recuperar, como Ganancias y Bienes Personales. Vamos a insistir en las privatizaciones, presentaremos proyectos concretos",

#### Inversiones

En su conferencia de prensa diaria y sin ocultar su alegría -recibió a los periodistas afirmando que era una bella mañana-, Adorni estimó que "los inversores ven en la Argentina un país que tomó la decisión de avanzar y que empezó a respetar, como un mantra, la libertad v la democracia".

El portavoz presidencial afirmó que la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal representa "una dosis de sentido común" y negó de modo enfática la concesión de cargos o beneficios a distintos senadores para conseguir su voto. "No somos la vieja política, no somos eso", rechazó. Defendió, además, la postulación de la senadora Lucila Crexell como embajadora ante la Unescoyafirmó que el ofrecimiento se dio en abril, meses antes de la cerrada votación en el Senado.

Fuera de micrófono, en el Gobierno "agradecían" la colaboración de varios gobernadores con los que hubo diálogos permanentes, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, que desde su pertenencia al peronismo aportaron votos en contra de la bancada kirchnerista.

"Cumplimos con lo que prometimos, algunas cosas no salieron, pero no por culpa nuestra", expresaron muy cerca de uno de los mandatarios provinciales con llegada y varios cafés compartidos con el jefe de Gabinete. Al igual que Francos, los referentes provinciales se esperanzaban con poder "revertir" en la Cámara de Diputados el rechazo a la suba del piso para el pago del impuesto a las ganancias, fundamental para engrosar las arcas provinciales.

Confiados en lo que ocurrirá en Diputados, en el oficialismo se centraban en el apoyo de algunos senadores peronistas, como el catamarqueño Guillermo Andrada, Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Mendoza) en el proyecto para grandes inversiones (RIGI), y la sugestiva ausencia de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano del recinto en el momento de votar las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y las privatizaciones totales o parciales de empresas públicas. •

#### Las reformas libertarias | LA DEFINICIÓN EN EL CONGRESO

# Seis senadores pendularon entre votos en contra y a favor

Así votaron en general y cada capítulo de la Ley Bases

#### **SENADORES**



# Los acuerdos permitieron apoyos inesperados y aliados circunstanciales

Un grupo de legisladores de la oposición respaldó diferentes aspectos de los proyectos y salvó la votación

#### Matías Moreno

LA NACION

Javier Milei supo admitir que su meteórico ascenso en el poder se produjo a raíz de una "triple carambola". O suele predicar que "la victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo". Desde ahora, el Presidente también podrá utilizar esos aforismos para explicar su primer triunfo en el Congreso.

Tras semanas de apuros y negociaciones frustradas, Milei consiguió salvar la Ley Bases con un agónico desempate que obligó a intervenir a Victoria Villarruel. De esa manera, evitó asomarse al precipicio en el arranque de una fase crucial de su gestión.

se echaron a ro sufrieron capír fiscal como Gar sonales. En car llas, los aliados Mileia reunir u de adhesiones. Por caso, Lo

La noche en que el Senado aprobó las leyes económicas de Milei estuvo cubierta de sorpresas, intrigas y desplantes. La conquista libertaria no solo se explica porque el Gobierno se vio forzado a hacer decenas de concesiones –hubo cambios estratégicos en el RIGI y el blanqueo– para cerrar trajinados acuerdos, sino porque Milei contó con apoyos inesperados de aliados

circunstanciales en el Senado. Una radiografía de las votaciones refleja que Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Natalia Gadano, José Carambia, Carolina Moisés, Lucila Crexell, Mónica Silva, Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Pablo Daniel Blanco fueron jugadores pendulares.

Ellos no tuvieron un patrón de votodefinido. Dependiendo el tema en
consideración, los senadores pendulares le asestaron un duro golpe a
la Casa Rosada, donde los lamentos
se echaron a rodar por el revés que
sufrieron capítulos de la reforma
fiscal como Ganancias o Bienes Personales. En cambio, en otras batallas, los aliados "swing" ayudaron a
Milei a reunir una mayoría ajustada
de adhesiones

Por caso, Lousteau, quien votó en contra de la Ley Bases y, así, se desmarcó del resto de la bancada radical, colaboró con Milei con un aporte decisivo en la construcción del quorum, la primera batalla trascendental que ganó el miércoles el oficialismo. Allegados al jefe de la UCR se jactan de que rechazó los sondeos del kirchnerismo para pergeñar una estrategia orientada a "voltear" la aprobación de las re-

formas. "Si hacíamos un acuerdo con el kirchnerismo, Milei hoy no tenía ley", señala un interlocutor habitual de Lousteau, quien choca con los gobernadores Alfredo Cornejo o Gustavo Valdés, propulsores del ala cooperativa de la UCR.

Pesea ese gesto, Lousteau, que había elaborado un dictamen propio, votó en contra de la delegación de facultades, emergencias o el RIGI. Eso si: aprobó en general el paquete fiscal. Luego rechazó Bienes Personales y Ganancias. Sus detractores en la UCR creen que dio quorum o acompañó en general para preservar el vínculo con Maximiliano Pullaro, el único gobernador alineado con Evolución. También especulan con que piensa en el armado porteño en 2025 y evalúa una alianza con Leandro Santoro, a través del PJ capitalino. En los últimos días, Lousteau masculló bronca con el Gobierno por la filtración de la reunión con Francos y el giro de fondos a la UBA, donde la UCR porteña mueve los hilos.

Abad también jugó su partido e intentó ubicarse en una tercera posición en el mapa radical. Mientras Cornejo y Valdés, que sufren la asfixia financiera por la recesión, empujaron al bloque a acompañar a la Casa Rosada o Lousteau quiso ser un abanderado de la resistencia sin bloqueos, Abad procuró enviar señales al electorado y al Gobierno. Por un lado, exhibió que no pretendía poner trabas y votó a favor en general de la ley bases y el set fiscal. Al mismo tiempo, rechazó delegación de facultades y la restitución de Ganancias y reclamó cambios en el RIGI.

Los movimientos en la mesa de arena de Guillermo Francos contemplaban el factor sorpresa. Incluso, horas antes de la sesión, Francos no ocultaba su temor a que una jugada imprevista hiciera caer la delegación de facultades.

Pareciera que el Gobierno logró salvar ese artículo trascendental para el programa económico de Milei por un milagro. De hecho, Carambia y Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal, votaron en contra de las reformas, pero se ausentaron de la votación en particular de la Ley Bases. Esa jugada le permitió al oficialismo aprobar las delegaciones, que rechazaron Abad y Lousteau. En la oposición dialoguista, sospechan que Carambia y

Gadano negociaron ausentarse a raíz de la negociación con Francos por las regalías mineras. Luego, ambos volvieron al recinto para avalar blanqueo o moratoria. Escurridizos, Carambia y Gadano apelaron a un silencio estratégico.

Blanco (UCR) sorprendió al apoyar la delegación de facultades, ya que había anticipado que no acompañaría ese artículo. En su discurso destacó que habían logrado presionar a Milei para que retirara Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA de la lista de empresas a privatizar. También podrá ofrendar en su distrito la eliminación del artículo III, una amenaza latente para el régimen de Tierra del Fuego.

Lucila Crexell, que tenía encaminada su designación como embajadora ante la Unesco, votó alineada con el oficialismo. Los peronistas Kueider (Entre Ríos) y Espínola (Corrientes), ambos fueron blanco de las críticas de Cristina Kirchner, apoyaron la Ley Bases y el paquete fiscal, pero rechazaron capítulos claves como Ganancias. El juego pendular de Silva también fue decisivo en la caída de Ganancias o Bienes Personales. • LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# Una madrugada de sorpresas y cambios de último momento

El Gobierno logró salvar la delegación de facultades al Presidente, pero a lo largo del debate resignó puntos que impulsaba en privatizaciones, impuestos y RIGI, entre otros ítems



Senadores del radicalismo y de Pro, durante la sesión en la que la Cámara alta aprobó la Ley Bases, impulsada por el Gobierno

M. BRINDICCI

#### Delfina Celichini LA NACION

A fuerza de múltiples concesiones, el Gobierno se anotó un triunfo parlamentario y logró que el Senado le diera luz verde a la Ley Bases. El trámite legislativo dejó en su final una gran cantidad de cambios en el texto de la iniciativa y varias definiciones que permanecieron.

#### Ley Bases

En cuanto a la delegación de facultades, se logró aprobar la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Los senadores radicales Maximiliano Abad y Martín Lousteau votaron en contra. En tanto, su compañero de bancada Pablo Blanco modificó su postura inicial y avaló el texto. Fueron claves las ausencias de los santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, quienes evitaron el rechazo y allanaron el camino para el oficialismo.

En el artículo 3, donde se detalla el alcance de la desregulación administrativa, se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se sumó, a último momento, la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Entre otros, los entes que no podrán disolverse son el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Administración de Parques Nacionales (APN), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Además, se mantuvo el párrafo en el que se garantiza el

financiamiento de los organismos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Del paquete original de 41 empresas a privatizar, quedaron solo 9. No obstante, en el recinto de la Cámara alta el miembro informante de la Ley Bases, Bartolomé Abdala (San Luis-LLA), anunció que se excluiría a Aerolíneas Argentinas, Radioy Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino. Quedaron, entonces, Energía Argentina SA (Enarsa) e Intercargo sujetas a privatización total; mientras que permanecieron en el listado de empresas para concesionar o privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargasy Logística; Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), y Corredores Viales SA.

Una de las últimas modificaciones que el Gobierno aceptó introducir con la firma del dictamen de
mayoría fue sobre empleo público.
Es que los agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o
accidente, por embarazo y por matrimonio, no podrán ser puestos en
situación de disponibilidad hasta
vencido el período de su licencia.

En el título III, que alude a las características que deberán tener las contrataciones celebradas por el Estado nacional en materia de obra pública, servicios y licitaciones, se introdujo una modificación relevante: aquellas que tengan un grado de avance de un 80% de ejecución, o que cuenten con financiamiento internacional, no serán frenadas. Es parte de lo que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negoció con varios gobernadores.

Este título fue aprobado con el apoyo de los radicales Abad y Lousteau, así como con la ayuda de Carambia y Gadano, que se ausenta-

ron para evitar sumarse al rechazo. El marcador arrojó 37 votos a favor y 33 en contra.

En cuanto al empleo registrado, uno de los principales cambios que se plantean (y que recibió críticas de la oposición) es la eliminación de las multas o infracciones para quienes no hayan regularizado debidamente a sus empleados.

Cuando los senadores tuvieron que fijar una posición, se dio una particularidad: la primera votación quedó igualada en 35, pero en la segunda logró aprobarse por 37 a 35. Abad y Blanco rectificaron su voto por la afirmativa y torcieron el resultado en favor del oficialismo. Lousteau, que había reclamado cambios, también jugó a favor.

A pesar de que un sector de la UCR había retomado su pedido para limitar el poder de los sindicatos a través de una de sus principales fuentes de financiamiento, se quitó el artículo que establecía que, para los empleados no afiliados a los gremios, solo se podían cobrar cuotas solidarias con su consentimiento previo. Sin este párrafo, lo podrán seguir haciendo contra su voluntad. Además, sobrevivió el punto que define a la "participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos" como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo.

En el recinto, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) no consiguió quitar el artículo 96, que apuntaba a derogar la ley 14.546, sobre el convenio especial de viajantes. La propuesta quedó rechazada por dos tercios. El resto del título se aprobó con mayoría simple.

El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) se aprobó con 38 votos favorables. Varias modificaciones introducidas en el despacho de mayoría sobrevivieron.

Se mantuvo la reformulación del artículo 163, que declara "nula de nulidad absoluta" toda norma provincial que se oponga al régimen de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI. También permaneció la introducción de un inciso por el que se prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI.

Se sostuvo la limitación del margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que soliciten la inscripción al RIGI. Deberán destinar su mercadería solo a la provisión de la empresa dentro del régimen.

También, se mantuvo la incorporación de incisos para garantizar que las compañías que adhieren al régimen empleen personas locales y contraten servicios de proveedores locales. Y la eliminación de la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.

El régimen sufrió cambios propuestos por el miembro informante. Ya no podrá ser aplicado a "cualquier sector que cumpla los requisitos previos", sino que se acotó a forestoindustria, infraestructura, mineria, energia, tecnologia, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Se modificaron también los plazos para el cobro de exportaciones: se podrá recaudar el 20% luego de dos años de iniciada la inversión (el texto anterior definía que se podía hacer pasado un año); el 40% después de tres años (era después de dos años), yel 100% a partir de los cuatro años (se podía después de tres).

Se eliminó de la Ley Bases la reconfiguración de la moratoria previsional. Fue un pedido de la cordobesa Alejandra Vigo, quien logró quitar del texto el Título VIII, a través del que se derogaba la posibilidad de requerir la moratoria previsional hasta marzo/2025. Al excluirse, quedó vigente.

Además, también se eliminó el punto que pretendía crear la "prestación de retiro proporcional" para aquellas personas que hubieran ya alcanzado los 65 años y que no hayan cumplido con los 30 de servicios, pudiendo acceder a un haber mínimo equivalente a la PUAM mientras cumplan sus requisitos.

El controvertido capítulo que modifica los impuestos internos al tabaco y al precio de los cigarrillos no sufrió modificaciones. Dispone la eliminación del componente fijo del impuesto a los cigarrillos y elevar la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%.

#### Paquete fiscal

En el blanqueo, si bien sobrevivieron las modificaciones que la oposición logró en comisión, se agregaron otras, a pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), quien pidió eliminar las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar al régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad está a nombre de empresas.

Se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. Respecto del dinero regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó que el Poder Ejecutivo pueda promover "la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas".

Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años; a los hermanos de los funcionarios públicos; se sumaron los cónyuges, convivientes, padres e hijos. Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038. Y se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo (la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%).

A pesar de los cambios en Ganancias, el Gobierno no pudo evitar un revés y se rechazó de plano su reimposición. Diputados podrá sostenerlo por mayoría simple.

Con 37 votos en contra y 35 a favor, fracasaron las modificaciones que el oficialismo planteaba para Bienes Personales. Planteaba una modificación del piso a partir del cual se empezaría a pagar el tributo, así como cambios en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible se incrementaría de \$27 a \$100 millones.

Con acuerdo oficialista, se borró el artículo III-introducido por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López- que instruía al Poder Ejecutivo a aumentar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos.

El monotributo social se mantiene con un esquema diferente. Quien adhiera, pagará un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.

Se volvió a modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor "boca mina". Este incremento solo aplicará para proyectos que no hayan iniciado la explotación una vez que entre en vigor la norma. •

### Las reformas libertarias | MÁS ALLÁ DE LOS FESTEJOS OFICIALES

#### **EL ESCENARIO**

# Tres hitos, una nueva etapa y otros desafíos

#### Claudio Jacquelin

LA NACION-

#### Viene de tapa

Son motivos suficientes para minimizar los muchos matices de esos logroscon losquese quieran (y se pueden) morigerar los festejos oficiales.

Como ocurre desde que llegó a la presidencia, los logros de Javier Milei se potencian por los contrafácticos.

La pregunta retórica acerca de qué hubiera pasado si el Senado no aprobaba la Ley Bases, si el préstamo de China no hubiera sido renovado y si la inflación no hubiera descendido en mayo por debajo del cinco por ciento permiten relativizar al extremo las muchas concesiones hechas, los costos generados, las consecuencias no deseadas (quizás, evitables) y la letra chica de cada una de las tres metas alcanzadas en solo 24 horas. El escenario de lo que pudo ocurrir y no ocurrió juega muy a favor.

Haber hilvanado esa trilogía magnifica aún más cada uno de los resultados obtenidos. Pero también potencia demandas y aumenta expectativas, por lo que se considera el comienzo de una nueva y mejor etapa. Beneficios y desafíos de victorias que, siempre, son puntos de partida.

Las dificultades que precedieron y que se reprodujeron a la largo del debate hacen de la sanción de la Lev Bases un hito que el Gobierno puede revestir de tonos épicos. No solo por ser la primera norma que el oficialismo logra sacar del Parlamento después de seis mes de mandato.

Más aún en medio de la virulenta protesta que desde la calle expresaba la oposición a ese proyecto y procuraba modificar la decisión de los senadores no oficialistas que estaban dispuestos a darle su voto al proyecto. Ni siquiera la dura represión sin miramientos de manifestantes violentos (y no tanto) consiguió alterar los acuerdos alcanzados en general. Las piedras y las bombas molotov, la destrucción del móvil de una radio y que no haya habido heridos de gravedad también son elementos que el Gobierno hizo jugar en su favor ante la opinión pública, que mayoritariamente lo apoya.

Las dificultades que a lo largo de su primer semestre tuvo el oficialismo para obtener la herramienta legal mínima y necesaria para llevar adelante su plan de gobierno habían generado suficientes prevenciones y temores que habilitaban análisis sombríos. Aunque el clima social dominante, favorable a Milei, más la fragilidad y fragmentación objetiva de la oposición permitían cuestionar a las voces que antes de ayer ponían en duda la gobernabilidad.

La sanción, aun en su versión adelgazada y corregida, revierte esas percepciones y da pie para que muchos piensen y afirmen que Milei superó con éxito su test de gobernabilidad. Ni era tan poco ni es tanto.

Lo logrado en el Congreso sí es un paso sustantivo de un largo camino, que ahora asoma más alisado. Y en ello mucho tuvo que ver un cambio radical en la forma en la que el Gobierno encaró el tramo final hacia la sanción. De aquel "no nos importa que nos aprueben la ley" a este "es mejor una ley limitada que ninguna ley" pasaron demasiadas cosas.



Aunque no cesaran las descalificaciones e insultos presidenciales a legisladores y dirigentes que no se enrolan en las "fuerzas del cielo", se habilitaron canales de diálogo y negociación con los agnósticos.

Podría decirse que la curva de aprendizaje oficialista, extremadamente empinada en un principio, hacia una cima que parecía difícil de alcanzar, empezó a aplanarse (a los golpes). El tiempo dirá si se trata de una excepción motivada por la urgencia o de un cambio de fondo en la praxis.

El ascenso del moderado y siempre negociador Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete operó como una señal hacia adentro y hacia afuera. Pero no solo eso.

Fue también la consagración Los contrafácticos juegan. (por ahora provisional) de un nuevo modo de abordar y de comprender la tarea de gobernar y de lo que significa "hacer política".

#### Máximas en revisión

Es posible que siga vigente el axioma "es ahora o nunca", pero parece haber sido herido duramente el lema bullrichista-mileísta: "si no es todo es nada". Gobernadores y senadores pueden dar fe de ello. Obras públicas, aportes del Tesoro, atención de situaciones particulares (provinciales o regionales) son legítimos casos testigo. Para no hablar de la polémica oferta de destinos glamorosos. Dogmatismo en la narrativa, pragmatismo en la práctica.

El anuncio de un próximo viaje presidencial a la China comunista se inscribe en la misma lógica.

Quienes conocen las peculiaridades de ese país así como de su hiperpoderoso y susceptible presidente Xi Jinping lo consideran el Un nuevo modo de cumplimiento de una condición que debió aceptar Milei para lograr la renovación del swap. El rechazo a tratar con países "no democráticos" y dejar las relaciones comerciales con esas regiones en manos exclusivamente privadas es otra máxima revisada. En todos lados hay marxistas de la línea Groucho. Mucho más cuando las necesidades y las urgencias aprietan.

También por todo eso, la angustiosa votación en el Senado tuvo un eco favorable inmediato en los mercados.

Después de casi dos semanas de indicadores negativos, la baja de la cotización de los dólares alternativos y del riesgo país, así como la recuperación de las acciones de las empresas argentinas y de los bonos soberanos es la demostración cabal de que había demasiadas prevenciones y dudas respecto de que el Gobierno pudiera atravesar con éxito la barrera de la Cámara alta. Pero sobre todo, de los temores existentes por las consecuencias que podría tener otra derrota en el Congreso. Los actores económicofinancieros recuperaron el habla.

"Los inversores externos consideran, a grandes rasgos, que Milei es un presidente reformista y el resto es la cara de la antirreforma. Por eso, que haya logrado la sanción es considerado un triunfo sobre los antirreformistas, más aún porque se trata de una ley. Si no salía hubieran pensado lo contrario. Blanco o negro. Pero eso no quiere decir que se acabaron los problemas, ni que habrá una lluvia de inversiones", advierte un economista con una amplia cartera de contactos y clientes en los principales mercados financieros.

Milei llegó a la cumbre del G-7 con una trilogía de buenas noticias

gestionar permitió sacar la ley; la duda es si se mantendrá

El anuncio del viaje a China expresa tanto pragmatismo como necesidad

"Por otro lado hay que tener en cuenta que muchos han hecho ganancias de más del 40% en dólares con el carry trade, comprando bonos del Tesoro, pero no eran inversiones genuinas, que es lo que falta. El problema no era solo de índole política, también es económico-financiera. Faltan dólares", advierte el especialista.

En el mismo sentido, Martín Redrado advierte que "es muy importante que lleguen dólares para ser invertidos (enterrados) en la economía real y para despejar el horizonte financiero. El Gobierno tiene ahora tres fuentes posibles para que eso ocurra: el blanqueo y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por un lado, y a través de un nuevo programa con el FMI, por el otro". El desafío es que nada de eso ocurre de un momento para el otro y que sobre lo que hará el organismo respecto de fondos frescos sigue siendo la gran incógnita por despejar. Una carrera desigual entre el bolsillo y el calendario.

Además, para empezar la nueva etapa que el Gobierno promete, la Ley Bases es un primer paso que todavía no despejó todas las dudas, advierten los economistas. No solamente porque el paquete fiscal haya quedado comprometido con el rechazo a la reposición de Ganancias para los sueldos superiores a 1.800.000 pesos. Aunque es un tema que inquieta a todos. Más todavía porque no estaba en los cálculos esa derrota luego de las concesiones hechas a las provincias patagónicas.

El regreso de la Ley Bases y del paquete fiscal a la Cámara de Diputados en revisión, tras la modificaciones hechas, ya no es considerado un simple trámite administrativo parlamentario.

Ese curso tan poco transitado por el Congreso adquiere ahora una nueva significación, sobre todo por lo que pueda ocurrir con ese impuesto.

De su restitución dependen fondos para las provincias, tanto como para la Nación, que los esperaba para avanzar con la disminución del distorsivo impuesto PAIS, que hoy es un pilar de la recaudación y del tan ponderado superávit fiscal, pero no es coparticipable y, además, encarece la importación de bienes de capital. No fue una buena señal y se abre una nueva puerta a la incertidumbre.

El mayor problema para reimponerlo es que Diputados solo podría insistir con el proyecto que fue votado en esa Cámara y ese texto es rechazado por las provincias patagónicas, porque no contempla la situación salarial de sus habitantes. Allí cobran un piso más alto que en el resto del país, por lo que el porcentaje de asalariados (léase votantes) afectados sería mucho mayor. Se imponen nuevas negociaciones. ¿Y concesiones? La manta sigue siendo muy corta.

Porotra parte, tras la aprobación de la Ley de Bases, a las demandas de una recuperación económica más robusta se suma la expectativa de que la pronunciada desaceleración de la inflación (hito máximo del Gobierno) continúe. Sin embargo, sobran los economistas que advierten sobre un amesetamiento en torno del 4 o 5 por ciento, sin descartar algún rebote, impulsado por nuevos aumentos de tarifas y la recuperación de la actividad.

En el plano político también se abrieron nuevas expectativas. Del Gobierno se aguarda que a la gobernabilidad le sume gobernanza. Es decir, que haga funcionar el Gobierno y ponga a andar la rueda de la administración, que muestra demasiados problemas. Para ello debe despejar las dudas sobre la integración del gabinete.

A los megadesbarajustes protagonizados por el megaministerio de Capital Humano, que piden a gritos una reformulación, se suman las incógnitas que abre el anunciado y postergado ingreso formal del reformador Federico Sturzenegger. Desde el primer piso de la Casa Rosada se había anunciado que habría novedades tras la aprobación de la Ley Bases. Se esperan.

Fuera del oficialismo también se prevé una reorganización que podría tener efectos sobre el mapa político y la arquitectura del poder.

En primer lugar, Mauricio Macri esperaba este paso parlamentario para reposicionar su espacio. Pro ha sido hasta aquí el verdadero soporte parlamentario del Gobierno, con una disciplina que ni los libertarios han exhibido.

No cabría esperar que esa dinámica, que ha diluido al macrismo en las aguas del mileísmo, se mantenga sin cambios. El expresidente y los suyos no ven beneficios en la fusión o absorción. Además, varios dirigentes de Promantienen dudas sobre el éxito del oficialismo, que por ahora es el catalizador excluvente de la demanda de cambio o, mejor dicho, del reseteo del sistema que expresó la mayoría de los argentinos con su voto a Milei.

También para el peronismo y el radicalismo se abre un nuevo y complejo horizonte.

La sanción de la Ley Bases es para el Gobierno y para los inversores una muy buena noticia, que da al Presidente suficientes motivos para celebrar. Sin embargo, todos saben que es un punto de partida. El comienzo de una etapa que abre nuevas expectativas y más demandas. Ni más ni menos. •

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

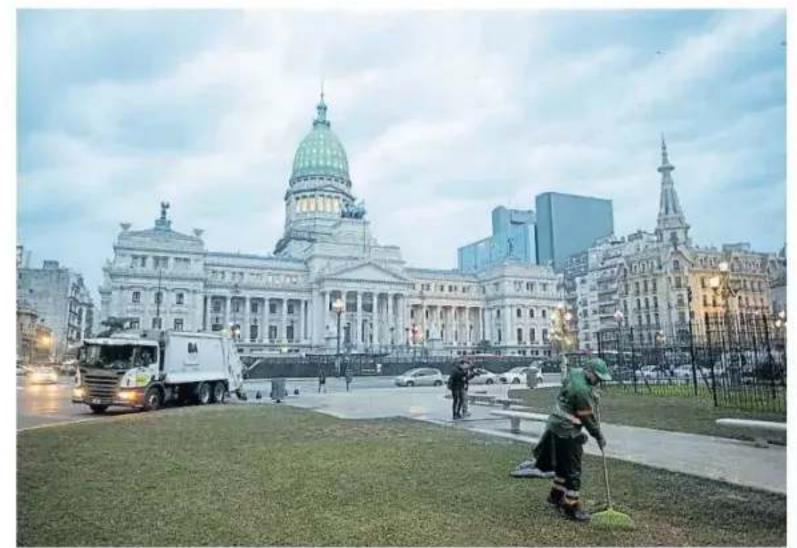

El operativo de limpieza comenzó ayer bien temprano





Muchos cestos de basura fueron prendidos fuego durante la protesta



Al menos seis bancos de plaza fueron rotos y vandalizados



La policía verificó que no hubiera explosivos abandonados por los manifestantes

# Vandalismo, destrozos y suciedad, el saldo de la violencia en el Congreso

Ayer comenzaron las tareas de limpieza y reparación; la Ciudad calcula que el costo para recuperar el área alcanza los \$278 millones; hay preocupación entre los vecinos

#### Jesús Allende

PARA LA NACION

Noelia, de 27, años, es empleada del restaurante Monday, que queda sobre Callao, justo enfrente de la Confitería del Molino, a una cuadra del Congreso de la Nación. Todavía estaba sorprendida por lo que había ocurrido anteayer. "Comparada con otras de las últimas marchas, esta fue la peor. Trabajo hace dos años, pero esta fue la más intensa y con más gente. Nos rompieron el vidrio del frente del bodegón cuando estábamos trabajando y teníamos miedo de que entraran al local los gases lacrimógenos de la policia. Se concentró mucha gente donde está el local". En la esquina de Rivadavia y Entre Ríos, ayer por la mañana aún se apilaban los vallados y seveía el impacto de donde una piedra causó destrozos en el bodegón.

Con una victoria milimétrica, el oficialismo se impuso en el Senado con la Ley Bases. Fue una jornada en que la violencia se trasladó a la calle con enfrentamientos de los manifestantes con la policía mientras se desarrollaba el debate. Se picaron las baldosas y bancos de piedras, se incendiaron contenedores de basura y vehículos, incluido una

camioneta de Cadena 3 y algunos comercios de la zona sufrieron destrozos.

Durante la madrugada de ayer, con la desconcentración de los movimientos sociales, la izquierda y agrupaciones kirchneristas, en las inmediaciones del Congreso solo quedaron testimonios de lo que fue la jornada. Pasacalles y cartelería política en contra de la sanción de la ley, pintadas en la calle borroneadas por el agua y cascotes desperdigados en los alrededores.

Según informó el gobierno de la ciudad, el costo total estimado por los destrozos en la zona del Congreso alcanza los \$278 millones. "Entre reparaciones y limpieza, los destrozos que le hicieron a nuestra ciudad cuestan \$278 millones. Veredas rotas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas, bancos de plazas rotos, grafitis. No me vengan a decir que fue una manifestación pacífica, lo único que hicieron fue romper y violentar lo que nos pertenece a todos. ¿Por qué los porteños tendríamos que pagar el costo de esto? En nuestra gestión, el que rompe también paga", dijoel jefe de gobierno, Jorge Macri. Y agregó: "Son delincuentes, hicieron un desastre, van a tener que pagarlo".

De los costos, según el releva-

miento del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana que se realizó entre anteanoche y la mañana de ayer, corresponden \$92 millones por el operativo de limpieza y reposición de materiales vandalizados y \$186 millones, por la reparación y recuperación de la Plaza del Congreso y la zona de influencia.

#### Contrastes

En el relevamiento, constataron 1700 metros cuadrados de césped irrecuperable por quemaduras y casi 3000 más que se pueden reparar; 200 plantas ornamentales en el cantero central vandalizadas; tres bancos patrimoniales destruidos; ocho cestos fijos destruidos; 30 metros cuadrados de baldosas, grafitis y pegatinas en equipamiento, basamento de copones y solados;

Además, según informaron, reparar las luminarias públicas dañadas significan unos \$ 3,7 millones.

Las tareas de limpieza estuvieron a cargo del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y incluían 120 barrenderos, ocho hidrolavadoras, seis camiones recolectores, 20 supervisores, ocho brigadas de acción inmediata. El costo del servicio es de \$62 millones, según precisaron fuentes oficiales.

Las tareas de limpieza comen-

zaron bien temprano y para el comienzo de la mañana de ayer el ritmo del día parecía normal con las bocas de subte abiertas, la gente ocupando las paradas de colectivo, comercios que empezaban a abrir y vecinos saliendo de su casa para

ir a trabajar.

Más allá de la limpieza, los alrededores del Congreso parecían
todavía en alerta: miembros de la
brigada antiexplosivos con perros
revisaban tachos y buzones, los vallados frente a la sede legislativa se
mantenían en pie, había camiones
hidrantes y mucha presencia de
policía y control sobre todo en los
accesos principales del edificio.

Como un día hábil corriente ayer los comercios de la zona fueron levantando las persianas, los encargados de edificios fregaron las veredas y los barrenderos comenzaron a limpiar las calles y la plaza.

Para las 7.15, los trabajadores de limpieza empezaron a bajar la cartelería y los pasacalles. Retiraron carteles con las leyendas "a derrotar la Ley Bases" del PCR, "la patria no se vende, no a la Ley Bases", "el cielo no se vende, se defiende, defendamos Aerolíneas Argentinas" y varios pasacalles del gremio de panaderos.

Lauro, de 24 años, empleado de

un maxikiosco sobre la avenida Rivadavia, dijo: "Ayer [por anteayer] abrimos igual, pero con la persiana baja, atendimos así. Por suerte no tuvimos problemas, lo más complicado de la marcha fue del lado de enfrente en Yrigoyen".

Del lado de Yrigoyen, Carlos, de 54 encargado de un edificio que estaba en la vereda, comentó: "Para lo que era la cantidad de suciedad y destrozos, la verdad que amaneció [ayer] bastante bien; se ve que limpiaron en la madrugada. Acá se concentró mucha gente. Los que se movilizaron incendiaron los tachos de la cuadra y prendieron fuego maderas, pero ya en la madrugada estaba todo bastante bien".

Cerca de donde estaba se podían ver los contenedores calcinados y las baldosas destruidas de la plaza. Los principales destrozos se vieron frente al Congreso, con baldosas y bancos de plaza reducidos para hacer piedras, tachos derretidos y tapas arrancadas de suministros eléctricos. Ya no quedaban indicios de los vehículos quemados que fueron retirados, pero en la plaza quedaban restos de los distintos puntos que fueron focos de fogatas.

María, de 58 años, que trabaja en la zona, paseaba ayer por la mañana sus dos perros: "La agresión que se vio fue impresionante, mucha violencia contra la policía. Esto no se resuelve rápido, se necesita un cambio muy grande en el país. Fue muy triste vivirlo como vecina".

La marcha impactó también en la actividad de una panadería de Rivadavia. Una empleada, que no quiso dar su nombre, dijo: "No hubo problemas acá, pero tuvimos que cerrar el local toda la tarde para que no hubiera destrozos. No quedó otra que cerrar". •

14 | POLÍTICA LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### Las reformas libertarias | DESPUÉS DE LOS DESMANES

#### ALGUNOS DE LOS APRESADOS EN LOS INCIDENTES



Uno de los manifestantes apresados el miércoles



FABIÁN MARELLI La policía sostuvo que a Cristian Valiente se le secuestró una granada HERNÁN ZENTENO



A Daniela Camargo se la investiga por quemar bicicletas



Sasha Lyardet, del MST



x Juan Spinetto, de Ademys

# Hay 33 detenidos por los destrozos y el fiscal lo calificó de "alzamiento"

Entre los presos hay militantes de agrupaciones de izquierda y de gremios kirchneristas; el fiscal Stornelli pidió identificar a los autores de los violentos incidentes y a los instigadores

#### Hernán Cappiello y Federico González del Solar LA NACION

El fiscal federal Carlos Stornelli consideró que los desmanes protagonizados ayer en el Congreso deben investigarse como un "alzamiento contra el orden constitucional" que tuvo como objetivo impedir que funcionara el Parlamento, y pidió que los 33 detenidos sigan en prisión preventiva y no sean excarcelados.

El fiscal solicitó identificar no solo a los autores, sino también a los instigadores. Entre los detenidos aparecen una militante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST), un militante kirchnerista y un referente del sindicato docente Ademys, de la CTA.

Desde el Gobierno responsabilizaron por los desmanes al kirchnerismo y la agrupación piquetera Barrios de Pie, sin dar precisiones.

La jueza federal María Servini comenzó a indagar a los detenidos que están a su disposición y hoy serán indagados los presos que estaban a disposición de la Justicia de la ciudad. "Todos siguen presos", advirtieron fuentes judiciales. La

jueza Servini dijo a LA NACION que esperaba que la defensoría enviara a los abogados para poder empezar las indagatorias.

El Ministerio de Seguridad, en tanto, anunció que denunciará los daños sufridos por las fuerzas federales que intervinieron para que los responsables paguen los costos del operativo y la reposición y reparación del equipamiento dañado.

El objetivo del Gobierno es que se investiguen como actos de "sedición" con "la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación".

En total hay diez personas detenidas a disposición de la jueza Servini. Fueron identificadas en el escrito del fiscal como Nora Lonco, Mía Pilar Ocampo, Belén Yanina Ocampo, Remigio Ramón Ocampo, Roberto Gómez, Matias Leonel Ramírez, Facundo Gómez, Santiago Adano, Brian Ortiz y Gabriel Famulari.

La Policía Federal dijo que, además, fueron apresados Dylan Gómez, Lucas Ezequiel Balsamo y David Sica.

porque estaban robando objetos del auto de la radio Cadena 3 de Córdoba incendiado. Otro vehículo, un Citroën C4, fue incendiado en Virrey Cevallos e Hipólito Yrigoyen por seis hombres que lo giraron para que tapara la calle y lo prendieron fuego junto a un colchón.

Además, fueron detenidas otras 23 personas que estaban a disposición de la Justicia de la ciudad. pero que ahora quedarán presas en la misma causa de Servini.

Algunos de estos detenidos serían, según escribió Stornelli: Martín Dirroco, Mateo Dettorre, Germán Moyano, Gonzalo Duró, Juan Spinetto (Ademys), Julia Oliva, Sofia Ottogali, Nicolás Mayorga, Sasha Lyardet (MST), Héctor Mallea, Fernando Leone, Cristian Ferreira, Cristian Valiente, Patricia Daniela Calarco o Camargo Arredondo, Juan Colombo, María de la Paz Cemiti, Ramón Méndez Palacios, Luis de la Vega, Diego Iturburu, Ricardo Shariff, Lucía Puglia y Ramona Tocaba.

La policía dijo que a Valiente se le secuestró una granada de estruendo que se va a peritar y que tenía antecedentes penales. Duró, en tanto, se muestra en las redes Los dos primeros están presos como un simpatizante del kirchnerismo. El fiscal pidió investigar las responsabilidades de quienes

están presos. Quiere determinar quiénes fueron los autores, pero también quiénes oficiaron de partícipes o instigadores, e incluso quiénes podrían haber sido

#### **BULLRICH DEFENDIÓ EL OPERATIVO**

#### "Excelencia"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió el procedimiento policial que se desplegó en las afueras del Congreso, en medio del debate por la Ley Bases. "Fue un operativo de excelencia", destacó.

#### Diputados

A su vez, Bullrich apuntó contra los diputados kirchneristas que participaron de los incidentes: "Se metieron en el medio como si fueran una autoridad de decirles a la fuerzas de seguridad qué tenían que hacer, chapeando con sus documentos de legisladores como si eso les diera inmunidad".

encubridores de los revoltosos.

Stornelli dijo que los delitos por los que deben ser investigados son "lesiones", "daños simples y agravados", "incendio o estrago", "delitos contra la seguridad pública", "instigación a cometer delitos", "intimidación pública", "incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones", "organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor", "delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional", "atentado contra la autoridad", "resistencia a la autoridad" y "perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos". El fiscal pidió que, por la gravedad de los hechos, todos queden en prisión preventiva.

#### Marginales y extravagancias En tanto, se sucedieron en la

revuelta de anteaver algunas escenas insólitas y agresivas: un hombre desnudo se trepó al Monumento de los dos Congresos y fue bajado por bomberos; otro hombre fue visto con un palo de escoba con la punta prendida fuego y lo arrojó como si fuera una jabalina contra la policía; a una mujer de la policía le tiraron una maceta en la cabeza desde un balcon; al menos tres personas quemaron bicicletas del gobierno de la ciudad, y una de ellas, Patricia Daniela Calarco, que en algunos listados aparece como Camargo, fue detenida. Además hubo varias personas que lanzaron bombas incendiarias a la policía. El gobierno porteño evaluó que la reparación de los daños asciende a 278 millones de pesos. •

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# Los gobernadores afirman que cumplieron con sus acuerdos para sacar la ley

Los dialoguistas dicen que sostuvieron sus compromisos con la Casa Rosada; algunos recibieron promesas de obras y de fondos

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.— Cuando el panel del recinto del Senado marcó que, con el desempate de Victoria Villarruel, la Ley Bases se había aprobado, los 18 gobernadores "dialoguistas" sintieron tanto alivio como el oficialismo libertario. Todos fueron protagonistas de negociaciones permanentes en las últimas semanas para evitar un nuevo fracaso de esta leyy el paquete fiscal.

Incluso la ausencia de los dos senadores santacruceños en la votación en particular "salvó" la delegación de facultades especiales al presidente Javier Milei, destacan. Los mandatarios coinciden en que "cumplieron" los compromisos que habían asumido en las múltiples reuniones de las últimas semanas.

Las negociaciones entre las provincias y la Nación incluyeron diferentes aspectos. Algunas son renovaciones de promesas que vienen desde hace meses, como la restitución de algunas partidas, traspasos de obras y designaciones.

"Desde el primer minuto trabajamos para brindarle al Presidente las herramientas necesarias para llevar adelante el cambio que votó la gente en las últimas elecciones. Estamos atravesando un momento complejo, y la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal ayudará a darle estabilidad política y económica al gobierno nacional", indicó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la red social X. Enfatizó que los tres senadores de la provincia apoyaron las normas.

Incluso acompañó la ley Edgardo Kueider, senador entrerriano del PJ, si bien votó en contra de Ganancias. En el Boletín Oficial de ayer aparece su designación en la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. La provincia venía negociando que se cambiara la forma de esos nombramientos, que ahora incluye que los nombres deben contar con "propuestas" del distrito.

Del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, algunos de sus pares dicen que "negocia como gremialis-



Los gobernadores de Juntos por el Cambio dieron apoyo

PRENSA JXC

ta", en referencia a su pasado en el sindicato petrolero. Reaccionó por diferencias respecto de Yacimientos Carboniferos Río Turbio y las regalías mineras, y los senadores José María Carambia y Natalia Gadano anunciaron que no bajarían a dar quorum si antes de la Ley Bases no se trataba el paquete fiscal y la fórmula de aumento a los jubilados. Después de la votación en general, los dos se fueron. Si permanecían en la votación en particular, los libertarios perdían el recuento para el artículo de la delegación de facultades legislativas. Sus pares de otras provincias ven un "guiño" de Vidal.

Aunque el martes, cuando los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) emitieron un comunicado para pedir la aprobación de las leyes en el Senado, hubo "ruidos" acerca del aval del santafesino Maximiliano Pullaro, los dos senadores que le responden acompañaron al oficialismo. Son Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

Después del comunicado, el operador radical y vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, socio político del senador Martín Lous-

teau, aseguró que el documento era "falso". En privado, el comentario era que Pullaro no apoyaba. Desde el círculo del gobernador indicaron alanacion que el documento "no era un tema previsto, sino que surgió en charlas informales" y que el mandatario estaba cumpliendo con su agenda cuando se difundió.

Los gobernadores patagónicos negociaron por Ganancias desde el primer día y estaba "cantado" que sus senadores votarían contra la propuesta. Lo hicieron así las chubutenses Andrea Cristina (Pro) y Edith Terenzi (UCR), que trabajan en coordinación con Ignacio Torres; Silvina García Larraburu y Mónica Silva, de Río Negro, donde gobierna Alberto Weretilneck, y el radical pampeano Daniel Kroneberger, provincia gestionada por el peronismo. También rechazaron Carambia y Gadano.

Weretilneck logró que el Gobierno le prometiera la continuidad de las obras en las rutas 22, 23 y 151. También Martín Llaryora (Córdoba) se reunió con Luis Caputo y acordó el traspaso de obras y avales para un hipotético endeudamiento. •

# Con los cambios, habrá más gente afectada por Bienes Personales

Con el texto del Senado, la base imponible quedaría retrasada frente a la inflación y el dólar

Sila Cámara de Diputados no logra dejar aprobadas las modificaciones impulsadas por el Gobierno para el esquema de Bienes Personales, en el próximo vencimiento, correspondiente al impuesto por 2023, deberán tributar quienes hayan tenido al 31 de diciembre último un patrimonio valuado en \$27.377.408,28 o más. Por la vivienda regirá en tal caso una exención de \$136.887.041,42.

La propuesta del oficialismo, rechazada por el Senado, incluye elevar de \$27 millones a \$100 millones el piso del patrimonio gravado y a \$350 millones la exención para el inmueble usado como vivienda (no se consideran los precios de mercado, sino las valuaciones que

rigen para este tributo).

El cambio propuesto es sustancial. Y, a la espera de una definición del Congreso, la AFIP dispuso la semana pasada una prórroga para la presentación de las declaraciones juradas y para el pago de los saldos resultantes de ellas, por el impuesto del año pasado. Esos vencimientos iban a ser este mismo mes y fueron trasladados a agosto.

En caso de quedar sin aprobación la iniciativa (con la cual el Gobierno pretende recaudar más en lo inmediato, dado un régimen voluntario para anticipar el impuesto de varios años), no solo tributarían más personas, sino también en comparación con el último año.

Según la normativa vigente, el valor del menor patrimonio alcanzado por el tributo se incrementa cada año según la variación interanual registrada en octubre por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Por eso, a la base ya mencionada de algo más de \$27 millones se llegó al aplicarse una suba de 142,7% al número vigente por el ejercicio 2022. Es un porcentaje que se ubica muy por debajo de la inflación del año pasado, que trepóa 211,4%. Y muy por detrás de la suba de la cotización del dólar de referencia para la declaración de este impuesto que subió un 355 por ciento.

Así, la aceleración del alza de precios en los últimos meses de 2023 provocó que las bases del tributo quedaran retrasadas, y eso hace que más personas queden alcanzadas por la carga fiscal. Con el proyecto se produciría el efecto contrario: hay quienes dejarían de pagar este impuesto, que por 2022 tuvo una base imponible de \$11.282.141.08.

#### Cuánto se pagaría

Con respecto a las alícuotas que gravan los bienes que están en la Argentina, la tabla incluida en el proyecto de ley es la misma que rige en el esquema actual, pero se eliminaría la tasa de imposición más elevada, prevista para quienes tienen patrimonios que, descontado lo no imponible, superen los \$1.368.870.414,25.

El texto busca disponer una quita progresiva de las alícuotas más altas durante los próximos períodos fiscales. Para el impuesto correspondiente a este año (que se pagaría en 2025, más allá de los anticipos, considerando las tenencias al 31 de diciembre próximo), ya no estaría la alícuota de 1,5% y regirían tasas marginales de entre 0,5% y 1,25%. Para la obligación de 2025 solo quedarían tres alícuotas (0,5%, 0,75% y 1%), en tanto que para el período fiscal 2026 la imposición sería de 0,5% o 0,75% (según el monto de los bienes gravados). Finalmente, para 2027 habría una sola tasa, de 0,25% sobre el valor de los bienes que excedan la cifra no imponible fijada por ley (que, como se explicó, por 2023 sería de \$100 millones).

Además, la iniciativa prevé un beneficio para contribuyentes cumplidores, algo que muchos tributaristas reclamaban, teniendo en cuenta que el proyecto de ley contempla un plan de blanqueo de bienes, que sí resultó aprobado por el Senado.

Con respecto a los bienes ubicados en el exterior se busca eliminar el esquema de alícuotas incrementadas. Según una modificación que había impulsado el gobierno de Alberto Fernández, por el patrimonio en el exterior se tributa con mayores tasas que por los activos en el país. Con el proyecto del gobierno actual, se pagaría lo mismo, sin importar dónde estén los activos. • Silvia Stang

### El Gobierno insistirá con la reforma de Ganancias en Diputados

El proyecto original, rechazado en la tensa votación del Senado, bajaba el piso salarial para tributar de \$2,34 millones a \$1,8 millones

#### Silvia Stang

LA NACION

Con el rechazo del Senado a los cambios en el impuesto a los ingresos o ganancias incluidos en el proyecto de medidas fiscales, el oficialismo aspira a poder insistir en Diputados para lograr esa reforma.

Las modificaciones iban a llevar el piso salarial para tributar de los actuales \$2,34 millones (para todos los asalariados por igual) a \$1,8 millones para quienes no tienen deducción por cónyuge o hijos, ni por determinados gastos, y a algo más de \$2,36 millones para un empleado con cón-

yuge y dos hijos menores de 18 años a su cargo. Un aspecto clave es cómo sería la actualización más próxima: en el sistema actual está previsto un aumento ya para el mes próximo; la propuesta preveía un incremento en septiembre.

En el dictamen se había incluido un alivio en el impuesto para las personas que tengan o tomen un crédito hipotecario. Se previó, en esa modificación, permitir una deducción del ingreso imponible de hasta \$3.091.035 por este año, correspondientes a intereses de préstamos hipotecarios destinados a comprar o construir la vivienda.

Esa deducción existía en el esquema del impuesto previo a las modificaciones aprobadas el año pasado por el Congreso a propuesta del gobierno anterior, pero tenía un tope anual que hacía que, en la práctica, fuera insignificante. El máximo deducible era de solo \$20.000, una cifra que estuvo congelada durante más de dos décadas.

Mientras el impuesto vigente alcanza a los empleados con remuneraciones brutas de al menos \$2,34 millones (cifra que debería actualizarse en julio), con la iniciativa oficial se tributaría desde un salario bruto de \$1.800.000 (un neto de \$1.494.000) en el caso de quienes no tengan familiares a cargo ni gastos deducibles, y desde un sueldo bruto de \$2.366.334 (neto de \$1.981.278) en el caso de un asalariado que deduzca cónyuge y dos hijos menores de 18 años. Según la iniciativa, los montos tendrían una actualización por inflación en septiembre próximo.

Si lo que se propone hubiera estado vigente para los sueldos de mayo, con una remuneración bruta de \$3 millones, sin deducciones por familiares a cargo ni por gastos (como se dice comúnmente, un "asalariado soltero"), la retención por la carga fiscal habría sido de \$214.086, monto equivalente al 7,1% del salario antes de descuentos. Con ese mismo sueldo, pero aplicando deducciones por cónyuge y dos hijos menores, el tributo habría sido de \$99.860,3,3% del salario bruto. Las cifras son más bajas respecto de lo que hoy se tributa con esa misma remuneración.

Tal como ocurría hasta la última reforma, la deducción por familiares a cargo estaría sujeta a condiciones. Estar casado no determina que se pague menos, sino que para ser deducible el cónyuge o conviviente no debe tener ingresos propios. Y los hijos deben ser menores de 18 años o estar incapacitados para el trabajo. •

# Expectativa por la llegada de Milei a la cumbre de las potencias industriales

G-7. El Presidente se verá hoy con Meloni, Macron, la jefa del FMI y el titular del Banco Mundial; coincidirá con el papa Francisco

Elisabetta Piqué ENVIADA ESPECIAL

BARI, Italia. – En medio de una gran expectativa por cómo se moverá y qué dirá, el presidente Javier Milei debutará hoy en su primer G-7, la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno de los siete países más industrializados del mundo. Es una ocasión de oro para el "explosivo" como adjetivó el diario Domani mandatario anarcocapitalista, conocidoaquí por la "motosierra", que propone que la Argentina vuelva a ser una potencia mundial.

Después de haber sido recibido en febrero pasado por la primera ministra Giorgia Meloni, de 47 años-conquien tuvo gran sintonía, hay afinidad ideológica y comparte amistades en común, como el magnate australiano Elon Musk-, el mandatario argentino fue invitado a participar de una sesión sobre inteligencia artificial y energía extendida a países que no son miembros del selecto grupo, que tendrá lugar hoy en el lujoso complejo turístico de Borgo Egnazia, blindado como nunca e inaccesible.

En este marco, la gran estrella será otro argentino que ha sido invitado: el papa Francisco, una jugada magistral de Meloni que ayer anticipó que su presencia iba a marcar "una jornada histórica" para este foro. El exarzobispo de Buenos Aires en otrostiempos blanco de ofensas de Milei, que le pidió disculpas por ello en febrero pasado, cuando se reunieron por primera vez-no solo se convertirá en el primer pontífice que participa en un G-7. También será el jefe de Estado que tendrá una cantidad récord de bilaterales.

Según confirmó el Vaticano, al margen de reunirse con la anfitriona Meloni, el Papa tendrá otras diez reuniones bilaterales con figuras que van del presidente estadounidense, Joe Biden, al francés Emmanuel Macron y el brasileño Lula da Silva, mandatarios claves del tablero internacional con quien ya se ha reunido y al que conoce bien.

La gran pregunta que muchos

se hacían en el enorme centro de prensa levantado en la Feria del Levante de Bari, a 60 kilómetros del lujoso complejo turístico de Borgo Egnazia, donde se celebra la cumbre –algo frustrante para los más de 800 periodistas acreditados de todo el mundo-, era una sola: ¿por qué el papa Francisco no se reúne con Milei? Según pudo saber LA NAcion de fuentes vaticanas, no habrá encuentro porque Milei no le pidió ninguna bilateral al Papa.

Se descuenta, de todos modos, que los dos únicos argentinos presentes, que en común tienen la informalidad porteña, se saludarán con calidez, como ocurrió cuando se vieron por primera vez en la Basílica de San Pedro, en ocasión de la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina, el 12 de febrero pasado. "¿Puedo abrazarlo?", le preguntó entonces un emocionadisimo Milei. "Claro, hijo", le contestó enseguida el Papa, que utilizó el humor para romper el hielo y le agradeció la visita a alguien "medio judio".

Las reuniones bilaterales que tiene previstas el Presidente hoy son cuatro: al margen de Meloni, se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; con su par francés, Macron, a quien debería haber visto en París en un tramo de la gira que fue acortado, y con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, según adelantó el Gobierno.

El papa Francisco, de 87 años -que ayer recibió en el Vaticano al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof-, trasarribar en helicóptero a Borgo Egnazia pasado el mediodía, tendrá a una fila de referentes mundiales esperando verlo. Se verá con Georgieva, con la que estuvo varias veces en seminarios organizados en el Vaticano; con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a quien recibió en mayo del año pasado; con Macron, que reaccionó audazmente al derrumbe electoral de su partido ante el de extrema derecha de Marine Le Pen, llamando a elecciones anticipadas y que en

abril pasado puso los pelos de punta al Vaticano con la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Luego de pronunciar su discurso en la sesión sobre IA y después de la foto grupal, el Papa seguirá con más bilaterales: en una de las bellísimas residencias de piedra blanca de Borgo Egnazia verá al presidente de Kenia, William Samoei; el premier de la India, Narendra Modi; el estadounidense Biden, católico y admirador de él, a quien ya conoce y con quien suele hablar por teléfono; a otro viejo conocido, Lula; al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y, finalmente, al primer mandatariode Argelia, Abdelmadjid Tebboune.

Según los planes, su helicóptero volverá a despegar hacia el Vaticano pasadas las 19. Difícil que pueda haber tiempo para más que un saludo paracon su compatriota Milei, que sí tiene previsto reunirse, pero el sábado, con su par ucraniano, Zelensky, al que le dará un espaldarazo muy concreto al participar de la cumbre por la paz que presidirá en Lucerna, Suiza, de la que regresará mañana por la noche a Buenos Aires.

En medio de la expectativa por lo que dirá y cómo se moverá en semejante contexto, anoche aterrizó en el aeropuerto Karol Wojtyla de la encantadora región de Puglia (Apulia) el avión presidencial de Milei, que viajó acompañado por su hermana, Karina Milei; el asesor Demian Reidel, y el diputado de Pro Fernando Iglesias.

A Bari ya habia llegado el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, que también fue acreditado para la ocasión. En medio de gran hermetismo y medidas de seguridad férreas, junto a una caravana se esperaba se dirigiera, escoltado por agentes, hasta su alojamiento. Visto el horario nocturno, no había por supuesto ninguna agenda prevista, salvo descansar y preparase para su debut en el gran escenario de las "siete democracias más poderosas del mundo". •



El gobernador, ayer, con el Papa

# Kicillof se reunió con el Papa y lo aprovechó para criticar al Gobierno

Dijo que hablaron de la "deserción del Estado nacional" y envió mensajes contra el Presidente

María José Lucesole CORRESPONSAL EN LA PLATA

LA PLATA. – El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló de la pobreza y de "la deserción del Estado nacional" en su primer encuentro con el papa Francisco en Roma.

Así lo informó el propio gobernador que, de esa forma, usó su reunión con Francisco para su estrategia de confrontación con el gobierno de Javier Milei.

El Papa recibió a Kicillof durante cuarenta minutos en el Vaticano. pocas horas antes de un encuentro de líderes del G-7 en el que el Sumo Pontífice podría cruzarse con Milei.

"Hablamos de las condiciones económicas y de la situación social de la provincia. Yo hice mención al crecimiento de la demanda de alimentos, pero también de la demanda de todo tipo de ayuda por la deserción del Estado nacional". relató Kicillof.

Aseguró que Francisco fue muy preciso al proponer trabajar para tender una mano a los desposeídos. "Insistió en tender la mano a los que más necesitan", fue la frase que habría manifestado el Papa.

El gobernador no conocía personalmente al exarzobispo de Buenos Aires. En la audiencia de ayer, Francisco le entregó una artesanía con la leyenda "Amar y ayudar".

Kicillof no desaprovechó la situación para volver a criticar al gobierno nacional e interpretó que el lema de la artesanía era "exactamente lo contrario que pasa con el gobierno nacional, que desertó de sus obligaciones".

"Francisco es la voz de la reivindicación de la justicia social y de la casa común frente a los avan- un diálogo personal desde antes ces de la ultraderecha", evaluó el de que fuera nombrado prefecto gobernador.

El mandatario provincial aseguró que Francisco "es muy importante para quienes vemos esto que sucede en nuestro país como una calamidad".

Entre los presentes que el gobernador le llevó al Sumo Pontífice hay un libro con discursos inéditos de Evita. Y se lo entregó

acompañado por la sobrina nieta de Eva Duarte, María Cristina Alvarez Rodríguez. También le llevó una camiseta de San Lorenzo propiciada por Andrés Larroque. Este ministro no estuvo en la comitiva que sí integró, en cambio, Carlos Bianco, ministro de Gobierno.

Kicillof detalló al Papa los recortes de fondos por parte del gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires (que estima en 5,8 billones de pesos). Detalló en particular los recortes en alimentos, ayuda social y salud.

#### El Papa, Milei y el G7

Según reconstruyó LA NACION, el Papa no mencionó si hablará de la situación social con Milei, a quién verá en las próximas horas en una reunión del G7.

"Parece que viene Milei", fue la única frase que habría deslizado el Sumo Pontifice.

Es que menos de 48 horas después de recibir a Kicillof, Francisco asistirá a la cumbre del G7 de la que también participará Milei.

En ese encuentro estarán los mandatarios de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia. Francisco se convertirá en el primer Pontífice que pisa una reunión del G7.

El Vaticano y la Argentina compartirán un bloque sobre inteligencia artificial.

"El Sumo Pontífice está al tanto de toda la situación en Argentina, pero nosotros sólo hablamos de la provincia de Buenos Aires", manifestó Kicillof.

Tras el encuentro, el gobernador se reunión con Víctor Manuel "Tucho" Fernández, exarzobispo de La Plata, con quien mantiene del Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF).

Kicillof dijo que no habló con Francisco de la Ley Bases, que a su criterio es "muy nociva", ni de los sucesos de violencia y los destrozos que tuvieron lugar anoche frente al Congreso de la Nación, protagonizado por grupos de izquierda y kirchneristas. •

### Tras la aprobación del swap, el Presidente evalúa viajar a China

El mandatario tiene en agenda el viaje, aunque aún no hay confirmación de fecha

Tras la renovación del swap con China por 5000 millones de dólares que se conoció ayer, el presidente Javier Milei evalúa viajar a ese país en una gira cuya fecha aún falta definir, según dijeron mandatario.

De concretarse marcará un giro en su agenda geopolítica: el Presidente no solo mantiene una relación estrecha con los Estados Unidos, Israel y distintos líderes de la ultraderecha, sino que pronunció durísimas críticas hacia el gigante asiático y el Partido Comunista.

El viaje de Milei, en el que con-

cretaría una reunión bilateral con el líder chino Xi Jinping, se conoce apenas horas después de que se renovó el tramo de 5000 millones de dólares con libre disponibilidad, que fortalece las reservas del Banco Central, además de facilitar el comercio exterior de la Argentina.

Ayer, mientras se conocía la renovación de swap y el Congreso de la Nación avanzaba con el traa LA NACION fuentes cercanas al tamiento de la Ley Bases, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encontró personalmente con el embajador chino en Argentina, Wang Wei.

> De acuerdo a la información oficial que trascendió poco después del encuentro "ambas partes realizaron un profundo intercambio de puntos de vista sobre la consolidación de la Asociación

Estratégica Integral entre China y Argentina", en otro gesto del acercamiento entre ambos países y en línea con el viaje presidencial que ahora se conoce.

La sucesión de gestos muestran un nuevo movimiento pragmático del mandatario, que en campaña había apuntado con dureza a China al sostener: "Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China".

En esa línea de cambios también se inscribe el que tuvo en su relación con el papa Francisco, a quien antes de ser presidente tildó de "imbécil" y "representante del maligno", para meses después trabar una relación cordial. • Cecilia Devanna

POLÍTICA 17 LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# El Gobierno no cierra Télam y la reactivará, pero con otro nombre

comunicación. La agencia mantendrá su pata periodística y el área relacionada con la publicidad, con una fracción del personal

#### Delfina Galarza

LA NACION

La agencia no se cierra. Ese es el mensaje que ayer recibieron muchos de los trabajadores de Télam a través de un comunicado interno que difundió uno de los gremios que agrupan la empresa estatal interveniday vallada desde hace más de cuatro meses.

Desde entonces, el Gobierno dispensó a todos sus empleados con goce de sueldo, lanzó un plan de retiros voluntarios, al que adhirió más del 50% del personal, bajo la tácita advertencia de un eventual cese y ante la amenaza del lanzamiento de un proceso preventivo de crisis, que le hubiera permitido al Ejecutivo avanzar con despidos masivos. Lo cierto es que en todo este tiempo el plan nunca fue presentado ante la Secretaría de Trabajo, mucho menos homologado por su titular, Julio Cordero.

Puertas adentro, las negociaciones continúan. Los responsables al frente de la intervención de Télam, encabezada por Diego Chaher-actualmente a cargo de los medios públicos y prontamente titular de la Secretaría de las Empresas del Estado-siguen instando a algunos de los empleados a que acepten el retiro voluntario, más allá de que formalmente el llamado cerró hace casi dos semanas.

Sin embargo, las conversaciones ahora se centran en el futuro de la agencia, que conservará una planta de aproximadamente 240 trabajadores divididos en una sección de publicidad y otra de noticias.

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la negociación, representantes del Gobierno mantuvieron en la última semana una serie de reuniones con delegados gremiales en las que les describieron el panorama. Por un lado, la pata publicitaria de la empresa funcionará en la tradicional sede de la avenida Belgrano 347, con una estructura de 90 personas, y pasará a llamarse "Apesa".

La agencia de noticias, en cambio, puesta en duda por el Gobierno hasta último momento, o por lo menos desde lo discursivo, se man-



Protesta de empleados frente a la sede de la agencia

ARCHIVO

tendrá en la redacción que funciona en Bolívar 531 con una planta de 150 periodistas aproximadamente, en su gran mayoría todos afiliados al Sipreba. Su nombre aún es una incógnita. "Télam no es una opción", aclaran.

"Les comunicamos que desde el sindicato estamos en discusiones con la intervención sobre el retorno a la agencia, las condiciones laborales y la situación en general", se indica en el comunicado interno firmado por la Comisión Gremial Interna de Télam, y los sindicatos de prensa Fatpren y Sipreba, que comenzó a circular ayer entre los trabajadores de Télam.

Ante la consulta de LA NACION, desde la intervención de Télam no negaron la información, pero dijeron no estar al tanto de las negociaciones en curso de esta semana. A pesar de ello, admitieron que los empleados que no adhirieron al retiro voluntario serán reasignados a tareas dentro de un área de publicidad y otra periodística que podría estar vinculada a un portal de noticias.

Con la venia de Chaher, la agencia de noticias pasará a cargo de

quien es hoy secretario de redacción, Damián Juárez, especializado en periodismo político, y desde hace algunos años dedicado a la cobertura de Juntos por el Cam-

"Él, junto a otros representantes de la intervención, se reunieron esta semana con delegados gremiales en el edificio de Canal 7 para hablar de la reapertura del servicio de cablera y el portal de noticias", señaló una empleada de Télam, si bien aclara que aún resta conocer con precisión cuál será el plan periodístico.

El futuro gerente de la agencia era parte de los empleados que se encontraban negociando su salida cuando le llegó el ofrecimiento. "Durante el gobierno anterior lo hostigaban y se tuvo que ir a trabajar a la casa y ahora lo recuperaron; es un excelente profesional", señala una fuente dentro de la agencia de vasta antigüedad, que, ilusionada por la continuidad de la agencia, admite que será un desafio para Juárez conducir la planta compuesta, ahora, en su mayoría por empleados de afiliación sindical y militancia kirchnerista. •

# Quedó dividido el bloque libertario en la Legislatura porteña

RUPTURA. Un grupo responde a Karina Milei y el otro sector, a Ramiro Marra; disputas por el nombre

#### Cecilia Devanna LA NACION

Después de semanas de tensión y diferencias, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña quedó formalmente dividido este jueves. De un lado se mantiene un grupo de tres legisladores, liderados por María del Pilar Ramírez; del otro, el excandidato a jefe de gobiernode la ciudad, Ramiro Marra, con cinco legisladores más.

Las diferencias fueron creciendo silenciosamente y comenzaron a hacerse públicas después de un cruce en la Legislatura a mediados del mes pasado. En las filas libertarias aseguran que la situación tiene un trasfondo político a nivel nacional, ya que Ramírez se referencia en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, distanciada de Marra, quien supo integrar la mesa chica de Javier Milei y aún hoy es una de sus personas de confianza, pero ya no forma parte de ese primer círculo. El grupo de Marra explicó que la fractura se dio porque Ramírez pretendió presidir el bloque, lo que fue rechazado por la mayoría.

La ruptura incluye una discusión, también, por el nombre de los espacios. En las filas de Ramírez aseguraron a LA NACION que la dirigente tiene la representación necesaria para seguir bajo la denominación de La Libertad Avanza (LLA), pero en el grupo de Marra sostienen que el nombre del partido les quedó a él y su espacio.

"El bloque de LLA es el de Pilar, del otro lado quedan más, pero resta saber qué nombre le tienen que poner", dijeron cerca de Ramírez. Al respecto, en las filas de Marra consideraron "gravísimo" que los tres legisladores intenten quedarse con el nombre de la agrupación.

"La junta promotora de la LLA en el distrito de la ciudad ya presentó una nota en la Legislatura, con la firmadetodoslosquelareconocen a Ramírez", dijeron cerca de la legisladora, y enviaron una carta en la que consta ese reconocimiento. El grupo rival, en tanto, niega la validez de ese documento.

Cerca de Marra agregaron que Ramírez presentó una nota para conformar un bloque "que ya existe en la Legislatura" y "antes había

presentado otra para decir que en realidad la presidenta de LLA es ella, pero como no fue exitosa, fue con otra estrategia, de romper el bloque". A eso sumaron que "hoy ellos tienen otro bloque y Ramiro otro con el mismo nombre, que le corresponde porque ella es la que se fue".

Enelentornode Marra aseguran que "es como que el partido UCR de la Capital cambie de presidente y pueda elegir arbitrariamente quién es el presidente del bloque".

#### Los antecedentes

A mediados de mayo, en el marco de una sesión ordinaria en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Ramírez intentó frenar la designación de Marra como nuevo líder del espacio. La legisladora identificada con Karina Milei lo había desplazado de ese mismo cargo en marzo y, en medio de la sesión, planteó una impugnación estando su colega a centímetros de distancia.

La particular escena ocurrió luego de que el secretario parlamentario, Pablo Schillagi, leyera una nota que llevaba las firmas de Marra, Eugenio Casielles, Jorge Reta, Sandra Revy Edgardo Alifraco, cinco de los nueve diputados que integran el bloque y que en las últimas horas siguieron a Marra: "Por medio de la presente, los abajo firmantes manifestamos a las autoridades de esta Legislatura nuestra voluntad de designar al diputado Ramiro Daniel Marra como presidente del bloque de LLA".

Una vez terminada la exposición de Schillagi, Clara Muzzio, vicejefa de gobierno porteño y presidenta de la Legislatura, le cedió la palabra a Ramírez, quien solicitó una cuestión de privilegio.

"Voy a explicar los motivos. El 19 deabril de 2024 tomé conocimiento de una nota presentada con fecha 15 de abril de 2024 por los diputados antes mencionados, en la que informan a la presidencia de la Legislatura que, por la decisión de dichos diputados y diputadas, ha sido designado el diputado Ramiro Marra como presidente del bloque de LLA", introdujo la legisladora mientras Marra, justo a su lado, la miró sorprendido y conteniendo la risa.

### Santa Cruz derogó la cuestionada Ley de Lemas, luego de 35 años

EL CALAFATE. Después reclamo genuino del pueblo de 35 años, la Legislatura de Santa Cruz derogó ayer la ley de Lemas, el sistema electoral que rige desde 1988 y que funcionó como una trampa legal que perpetuó por más de tres décadas al kirchnerismo.

Desde las gradas, el gober- minó con un aplauso. nador Claudio Vidal siguió el con ese sistema.

"Es un día histórico y escier-propuesta", aseguró Vidal. to que hay prioridades y esas prioridades a lo largo de estos

de Santa Cruz es, desde hace mucho, eliminar a la ley de Lemas", afirmó Vidal desde un atril preparado en la grada principal del recinto. Desde ese sitio se dirigió a los diputados tras la votación que cul-

Puede agradar a un sector debate y celebró que se cum- a otro no, pero es el mandato pla una de sus promesas de del pueblo, por eso votó a escampaña: convertirse en el te gobernador y a su equipo último gobernador elegido de trabajo y a cada uno de los diputados que fueron con esta

Ayer, el proyecto fue votado por unanimidad, con el avalde años fueron marcadas por los 23 diputados presentes en el pueblo santacruceño, un el recinto: los bloques Por San-

taCruz(elfrente electoral liderado por Vidal), Todos por la Patria y Coalición Cívica-ARI. Hasta tanto la provincia redacte una nueva ley electoral, quedará en vigencia el sistema nacional, por lo cual el esquema de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PA-SO) podría ahora disputarse también Santa Cruz.

Vidal recordó que durante muchos años el sistema electoral fue considerado "antidemocrático: conducía muchas veces el que perdía". Y convocó a los diputados de Unión por la Patria a trabajar en conjunto: "La sociedad está cansada de la política", dijo. • Mariela Arias



# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$941,60  | ▲ (ANT: \$940,75)  | Euro |
|-----------|-----------|--------------------|------|
| CCL       | \$1274,21 | ▼(ANT: \$1297,67)  | Real |
| Mayorista | \$901,50  | = (ANT:\$901,50)   | Rese |
| Paralelo  | \$1245,00 | ▼(ANT: \$1285,00)  |      |
| Turista   | S1474,40  | = (ANT: \$1474,40) |      |

\$968,92 \(\text{ANT}:\\$976.32\) \$167,94 A(ANT: \$167,60) ervas 29.273 A (ANT: 29.264) en millones de US\$

#### Fuerte desaceleración | EL AUMENTO DEL COSTO DE VIDA

# La inflación de mayo fue de 4,2% y alcanzó el mejor registro en más de dos años

La suba de precios se moderó por la postergación de alzas en tarifas y la pelea oficial con las prepagas; analistas ya debaten si este es el nuevo piso; la inflación núcleo fue 3,7%

#### Francisco Jueguen LA NACION

Con tarifas, combustibles y cuotas de prepagas contenidas, la inflación de mayo fue de 4,2%. No solo se trató de la quinta desaceleración consecutiva del índice oficial, sino que para encontrar una variación más baja hay que remontarse a enero de 2022 (3,9%), o sea, es necesario mirar más de dos años para atrás.

El índice de precios al consumidor (IPC) acumuló 71,9% en lo que va del año y 276,4% en los últimos doce meses. Es la primera desaceleración en la comparación interanual desde julio de 2023. Sin embargo, el dato más significativo fue que la inflación núcleo-aquella que no contempla precios regulados ni estacionales- avanzó 3,7%, el menor número desde enero de 2022. Abril había mostrado un 6,3%.

La división de mayor aumento fue comunicación (8,2%), por las subas en los servicios de telefonía e internet. Le siguieron educación (7,6%), por incrementos en todos los niveles educativos, y bebidas alcohólicas y tabaco (6,7%), por las alzas en cigarrillos. La división con mayor incidencia fue alimentos y bebidas no alcohólicas (4,8%), "donde se destacaron los aumentos de verduras, tubérculos y legumbres; leche, productos lácteos y huevos; y aceites, grasas y manteca".

"Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en mayo fueron salud (0,7%), por bajas en las cuotas de medicina prepaga, y vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,5%)", se precisó.

El IPC oficial vuelve a estar por debajo de lo esperado por el mercado, que viene mes a mes corrigiendo sus proyecciones en base a los números oficiales. Es algo que el ministro de Economía, Luis Caputo, recalcó en X una vez conocido el dato del Indec. El Relevamiento de Expectativas (REM) del Banco Central (BCRA) esperaba un 5,2%. El número que brindó el organismo, sin embargo, se acercó más al que publicó la semana pasada la dirección estadística porteña (4,4%).

"Con el dato de mayo, se profundizó el proceso de desinflación en curso", escribió Caputo. "La media móvil de tres meses de la variación del IPC Nacional se ubicó en el menor nivel desde julio de 2023, y resultó casi 6 puntos inferior a la media móvil de seis meses. Este último indicador, que todavía incorpora los meses



Los expertos creen que se vienen subas en precios regulados, las prepagas y el dólar

donde se produjeron los principales sinceramientos de precios relativos (tipo de cambio, bienes y servicios bajo controles de precios y tarifas de servicios públicos), ya es el más bajo desde diciembre", dijo.

El debate que se instaló actualmente entre los expertos y el oficialismo es si la baja de inflación encontró un piso que le será difícil perforar por la inercia de precios en la Argentina y por la necesidad del Gobierno de seguir sincerando los precios relativos de la economía.

Por caso, el REM estimó que en junio la inflación sería levemente mayor –solo unas décimas– a la de mayo. La proyectó en un 5,5%. Para el año, los economistas prevén un avance de 146,4%. Se trata de casi 65 puntos porcentuales menos al 211,4% que dejaron Alberto FernándezyCristina Kirchner en 2023, con tarifas pisadas, dólar atrasado y miles de precios casi fijos. Esa marca, parece, seguirá siendo la más elevada en más de tres décadas.

Para seguir mostrando una expectativa de inflación a la baja, el mayor objetivo del Ministerio de Economía, se decidió postergar

la aplicación del impuesto a los combustibles y de una nueva suba de tarifas de los servicios públicos en mayo. Todo se pasó a este mes. Además, el Gobierno digitó los aumentos que las prepagas podían o no aplicar en el primer semestre, e hizo que las empresas de medicina privada recalcularan los que había impuesto en ese período, números que superaban al IPC calculado por el Indec. Por otra parte, la Justicia obligó a las firmas a devolver en doce meses lo "cobrado en exceso".

Todos estos elementos ayudaron para que el Gobierno de Javier Milei pueda seguir mostrando una fuerte desaceleración del IPC oficial. A eso se suma, claro, la profundización de la recesión económica y también la contracción monetaria y el esquema cambiario, con un dólar yendo por debajo de los precios.

"Nosotros sí pensábamos que la inflación iba a bajar de la manera en que bajó, por eso nos mantuvimos con el crawling del 2%", dijo con relación a ese debate Caputo en su última aparición pública en ExpoEFI. "Tengan en cuenta además que logramos esta baja de la inflación sincerando

un montón de precios relativos que estaban pisados", agregó.

Los movimientos del dólar no habrían generado un traslado directo a precios, ya que las empresas no tienen margen para seguir perdiendo ventas con un consumo pinchado por los bajos niveles de los salarios. Sin embargo, según FIEL, la inflación núcleo marcó 2,9% en la primera semana de junio, 5,9% en las últimas cuatro y 287,8% en los últimos 12 meses. "Esta semana rompió la tendencia de descenso de la inflación comparando primeras semanas", señaló el informe de la Fundación difundido la semana pasada. Es probable que LCG haya captadoese aumento en su reporte para la segunda semana, que se conoció ayery que estimó que en ese período de este mes cerró con una inflación de 1,5% en alimentos y bebidas.

#### La opinión de los expertos

"Entendemos que la notable desaceleración de la inflación se explica por el desplome de la demanday por la apelación nuevamente al uso del ancla cambiaria como medida antiinlfacionaria", indicaron des-

de la consultora LCG. "Seguimos sosteniendo que el verdadero test para ver si entramos en un nuevo régimen de inflación más baja deberá hacerse con la actividad económica repuntando y los salarios recortando algo de la caída de los últimos tiempos", agregaron.

"Sin ideas claras sobre el rumbo de la política monetaria y cambiaria, entendemos que la apuesta es a que la inflación caiga lo suficientemente rápido como para atenuar el ritmo deatrasoqueimplicael crawl del 2%. A juzgar por la escasa acumulación de reservas del último mes y medio, el resultado parece no ser el esperado. Así, entendemos que esta situación obligará a administrar el tipo de cambio de una manera diferente a como se lo está haciendo ahora, implicando una dinámica desinflacionaria, aun convergente hacia la baja, pero más errática de lo que se piensa", dijeron sobre el dólar.

Indicaronademásque quedan pendientes ajustes de tarifas que fueron postergados a fin de garantizar este proceso acelerado de desinflación. "Desde LCG esperamos un nivel de inflación más alto en junio, cercano al 6%, acelerando por impacto de regulados", estimaron en LCG.

"El dato es bueno; es la mayor desaceleración desde febrero", señaló, en tanto, Claudio Caprarulo, economista de Analytica. "Refuerza esa señal que la inflación núcleo haya sido inferior al 4%, un porcentaje que no se perforaba desde enero de 2022. Ahora bien, lejos está de poder festejar", agregó.

"Por un lado, porque sigue siendo un porcentaje elevado. Y en segundo lugar, porque el atraso en el precio del dólar, de las tarifas y cierto congelamiento en las prepagas son parte de la explicación. Algunas de esas variables ya el Gobierno anunció que volverán a aumentar a la par de la inflación, mientras el crawling peg del 2% mensual no luce sostenible", completó el especialista.

"Probablemente, sin prepagas, la inflación núcleo esté en torno al 4%", dijo Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra. "El otro elemento clave fueron los regulados, que venían subiendo muy por arriba del nivel general. Bueno, por primera vez en el año, los regulados estuvieron por debajo", explicó el experto.

"El desafío para el Gobierno después de esta baja tan fuerte y con factores muy pocos repetibles como el tema de prepagas, que es one shot, y con regulados que van a volverte a sumar, es que la inflación de junio no se acelere. En el margen ya vemos que no está bajando o, por lo menos, se estabiliza", cerró.

"La inflación ha bajado muy fuertemente a lo largo del año", señaló su colega Nuria Susmel, de FIEL. "El 4,2% es aún más bajo de las estimaciones. El punto es cuán sostenible es este número. Es probable que junio pegue un salto. La primera semana del mes registró un aumento semanal de 3,7% en la ciudad de Buenos Aires debido a los aumentos de regulados, o sea, de electricidad, gas, peajes, salud, subte, lo que da cuenta de un aumento para ese mes. De todos modos, alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un incremento muy bajo", completó. •

ECONOMÍA | 19 LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

#### LA OPINIÓN DE LOS **ECONOMISTAS**

La preocupación de los especialistas está ahora puesta en qué pasará en junio



El desafío para el Gobierno, después de esta baja tan fuerte y con factores muy poco repetibles, es que la inflación de junio no se acelere"



**Nuria Susmel** ECONOMISTA DE FIEL

El punto es cuán sostenible es este número. Es probable que junio pegue un salto. La primera semana del mes registró un aumento semanal de 3,7% en CABA"

#### **EL ANÁLISIS**

# Gana Milei 1 a 0, pero queda mucho partido por delante

José Luis Brea -LA NACION-

#### Viene de tapa

La inflación del mes pasado es la más baja desde enero de 2022 (en aquel mes había sido de 3,9%), pero el próximo partido se jugará el 12 de julio, cuando el Indec dé a conocer la inflación de junio.

La poda del índice de precios al consumidor (IPC) en 20 puntos porcentuales desde el 25,5% de diciembre al 4,2% de mayo conocido ayer le llevó al Gobierno seis meses; bajarlo del 4,2% al 2% mensual -en línea con el ritmo de devaluación fijado por la tablita de Luis Caputo (crawling peg)-podria insumir otro tanto o incluso más. Por lo pronto, los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central estimaron la inflación para junio y julio, en promedio, en un 5,5%. Es decir, se interrumpiría, o al menos se mantendría estable, esa escalera descendente que se ha visto desde el inicio de la gestión libertaria hasta el momento.

Aunquelos números proyectados puedan terminar siendo más bajos (de hecho, para el mes pasado las consultoras esperaban un IPC del 5,2%), la estimación generalizada es que los indicadores se ubicarán en un escalón más alto que en mayo. No sería nada del otro mundo: la inflación no es un fenómeno lineal, pero, dado que el Gobierno se autoimpuso la necesidad de mostrar siempre un IPC inferior al del mes anterior, el dato será seguido de cerca y con morbo, listo para ser usado por la política para un lado o para el otro.

Pero más allá de cualquier posible especulación política, los analistas también ven razones económicas para creer que a partir de ahora la desaceleración de los precios será más trabajosa y observada. Por ejemplo, según consideró el Ieral, de la Fundación Mediterránea, en su último informe, "si junio y julio amenazaran con una tasa de inflación superior a la de mayo, entonces la actual tasa de interés del 3,3% y el deslizamiento del tipo de cambio al 2% pasarían a ser monitoreados con lupa por el mercado".

#### Quién ganó la pulseada

Haga lo que haga el mercado, afirmanen el Banco Central, "la regla del dos" es intocable por más que muchos pidan abandonarla, incluso si lo aconseja un amigo de la casa como el exministro Domingo Cavallo. "¿Cuál es el argumento por el cual una devaluación no tendría un pass through[trasladoa precios]del100% inmediato? ¿Cuánto ganás moviendo el tipo de cambio nominalmente versus los costos que acarrea? ¿Hoy un salario está alto o bajo en dólares? Seguro que más bajo que en

2018, cuando estábamos en crisis", dicen en el ente monetario. "A Mingo lo adoramos; es un ídolo, pero ¿cuál es la alternativa?", disparan.

Hay algo cierto: el Gobierno les ganó la pulseada teórica a muchos de los economistas con los que polemiza a diario: la inflación mensual cayó a un dígito antes de lo proyectado, en abril, y no en junio o julio, como vaticinaba la mayoría duran- Reacomodamiento te el verano pasado.

"Pasamos de una inflación que corría al 17.000% anual a una del 50%; obedece al programa de estabilización duro que llevamos a cabo", se felicitó el Presidente anteayer en un evento de la Fundación Libertad.

"Nosotros sí pensábamos que la inflación iba a bajar, por eso nos mantuvimos con el crawling peg del 2%. Además logramos esta baja sincerando un montón de precios relativos, como alimentos, tarifas, combustibles y el tipo de cambio", dijo, por su parte, Caputo, en otro encuentro. Punto para el ministro,

#### El IPC podría dejar de descender en junio y julio, según los analistas

Para el Banco Central, la tablita de devaluación del 2% mensual es intocable

aunque el camino hacia adelante es largo.

Los precios regulados han contribuido a la marcada desaceleración de mayo, tanto por la demora en los ajustes de las tarifas de gas y luz como por el freno en los aumentos de las prepagas. Con la quita de subsidios de junio a sectores medios y bajos, y si se avanza en ajustes pendientes, como en el transporte, más la liberación en julio, nuevamente, de las cuotas de la medicina privada, los próximos índices verían una suba mayor en el componente de los regulados, que contribuye significativamente al indicador general. "Los precios estacionales subieron 7,2%; la núcleo 3,7%, bastante menos de lo esperado, y los regulados, 4%. Por eso el equipo económico empezó a hablar de tasa de interés positiva en términos reales", analiza Jorge Vasconcelos, del Ieral, de la Fundación Mediterránea.

Otro factor a monitorear, por supuesto, será la evolución de los dólares libres, cuya volatilidad tarde o temprano repercute en los precios. El tamaño de la brecha cambiaria será clave en las expectativas de de-

valuación, que terminan reflejándose en los precios, tal como se vio en 2023 y este año, a principios del gobierno libertario. Los vaivenes de la política pueden alterar esta variable sensible en cualquier momento, para mal o para bien, como se está viendo en estas últimas semanas y horas.

Miguel Kiguel, un economista que se ha especializado en el estudio de los procesos inflacionarios, afirma que si bien hay aspectos puramente monetarios que impactan en los precios en el largo plazo, en el corto hay factores que los afectan independientemente de la cantidad de dinero en circulación. "Hay un reacomodamiento de precios relativos que es un proceso que tiende a ser largo, porque no todos los precios ajustan al mismo tiempo, en el que variables como salarios, tarifas e inflación quedan desfasados momentáneamente unos con otros. Es el proceso que viene, que no tiene que ver con lo fiscal o lo monetario", explica. De allí que cree que la inflación se estabilizará en torno del 5 o 6% mensual. "Lo de esta baja de 20 puntos es especial; el 25% mensual es un efecto de una vez; no liberás todo de golpe como en diciembre, por eso la inflación ya no caerá tanto; bajar medio punto cuesta sangre, sudor y lágrimas", advierte. Y compara: "Estados Unidos pasó relativamente fácil de una inflación anual del 8% al 4 o 3,5%, pero ahora le cuesta ir del 3,5% al 2%".

En este complejo proceso de reordenamiento de precios, y tomando los componentes de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, el Ieral apunta también a los servicios intensivos en mano de obra para advertir que están lejos de converger a la pauta cambiaria del 2%. En mayo aumentaron 7,8% contra una índice general de 4,4%. Aquí se incluyen ítems como corte de pelo, plomería, ciertos servicios médicos y domésticos. "Es por eso que el mes pasado registraron una inflación del 5,8% en dólares", explica Vasconcelos.

El último REM mostraba proyecciones de inflación que llegan hasta noviembre con un 4,5%. ¿Podrá el Gobierno llevar la cifra al 2% para fin de año? Para el economista de la Mediterránea, "todavía falta mucho" para saberlo y prefiere concentrarse en lo que pueda suceder este mes y el próximo, en los que no ve señales de una desaceleración adicional de los precios respecto de la que se dio en los últimos meses.

"Decían que la inflación no iba a bajar del 10% [mensual], ahora dicen que no va a bajar del 4,5%", desafió Caputo esta semana. Hagan sus apuestas. •

# La suba de precios sigue siendo la más alta en todo el mundo

La inflación mensual de la Argentina superó la del resto del globo, incluso a la registrada en Venezuela

Melisa Reinhold

LA NACION

Por quinto mes, la inflación en la Argentina se desaceleró. En la Casa Rosada festejaron, pero aun así el país tuvo en mayo la inflación mensual más alta del mundo.

El único que se le acercó fue Venezuela, que en el último año y me- alto en un año. Mientras que en Bodio empezó a transitar la salida de la hiperinflación. Allí, el costo de vida aumentó 3,9% el mes pasado, un valor que se aceleró frente a abril. En lo que va del año, los precios aumentaron 15,3% y 78% si se lo compara con mayo de 2023, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, entidad independiente del gobierno de Nicolás Maduro.

Si semira hacia otros continentes, Turquía también es considerado un país con régimen inflacionario. En mayo, los precios aumentaron de forma generalizada 3,37% (fue del 75,45% anual). Mientras que en Ghana hubo una inflación del 3,2% mensualy 23,1% interanual.

Salvo por la Argentina y Venezuela, en el resto de los países de América Latina suelen medir la inflación en términos interanuales, ya que la variación mensual es menor al 1%. Por ejemplo, en Brasil hubo un aumento de los precios de 0,46% en mayo y de 3,93% en los

últimos doce meses.

En Chileel costo de vida aumentó 0,3% frente abril y 4,1% en comparación con mayo 2023. En Uruguay, la inflación fue de 0,4% mensual v acumuló 4,1% en el año.

En Paraguay, los precios subieron 0,4% mensual y 4,4% anual. Este último dato fue el valor más livia la inflación fue de 0,63% y del 3,52% en 12 meses. En Colombia, la cifra mensual fue de 0,43% y la interanual se posicionó en 7,16%, la tercera cifra más alta de la región.

Honduras tuvo en el quinto mes del año un aumento de precios de 0,16% frente a abril y de 4,94% en comparación con mayo 2023. En Guatemala, los precios subieron un 0,03% mensual y acumularon un 3,76% en el último año. En Costa Rica, avanzó 0,08% en un mes, pero en el último año tuvo una deflación acumulada de 0,33%. No fue el único caso donde los precios cayeron. En Perú, hubo una deflación de 0,09% mensual en mayo, aunque en el último año, los valores subieron 2%, en el centro del rango meta del banco central. También ocurrió en México, donde el Indice de Precios al Consumidor registró una caída del 0,19% frente abril, mientras que la tasa anual fue del 4,69%.

### Las canastas básicas, por debajo del IPC oficial

La alimentaria creció 3,7% en mayo y la total, 2,8%; una familia tipo necesitó \$851.351 para no ser pobre

La canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que se utilizan para fijar el ingreso que se necesita para no caer en la indigencia y la pobreza, respectivamente, volvieron a desacelerar su ritmo de aumento en mayo, con alzas de 3,7% y 2,8%, respectivamente. Incluso, ya están por debajo de los precios en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

De esta manera, la CBA acumula en el año un incremento de 60,8%, mientras que la CBT su- facil para los hogares argentima 71,8%, frente a una inflación de 71,9% en igual período. Donde siguen ubicándose por encima de los precios es en a medición interanual, donde muestran un aumento de 290,7% en ambos casos. contra un índice de precios al consumidor (IPC) de 276,4%.

Estos datos, que fueron informados aver por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), confirman que, desde el primer mes completo de gobierno de Javier Milei, el ritmo de incremento de ambas balanzas ha caído en cada medición mensual. En el caso de la CBA, luego de tener en diciembre un salto de 30,1%; en enero dio 18,6%; febrero, 13,1%; marzo, 10,9%, y abril, 4,2%; mientras que las cifras de la CBT fueron 27%, 20,4%, 15,8%, 11,9% y 7,1%, respectivamente.

Con todo, sigue sin resultar nos llegar a los ingresos que les permitan escapar de la pobreza y la indigencia. Una familia tipo necesitó en mayo \$851.351 para no ser considerada pobre, y \$386.978 para no caer en la categoría de indigente. Asimismo, un adulto necesitó \$275.518 para no ser pobre y \$125.235 para no ser indigente. • Carlos Manzoni

#### Jubilaciones: en julio subirán 4,2% y seguirá el bono

REAJUSTE. Los haberes aumentan por inflación, según se fijó por decreto

#### Silvia Stang

LA NACION

Las jubilaciones y pensiones de la Anses subirán un 4,2% en julio. Se trata del reajuste a aplicar según lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, del gobierno actual. El porcentaje es equivalente a la variación que, según comunicó ayer el Indec, tuvo en mayo el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el nuevo aumento, el haber mínimo pasará de \$206.931 a aproximadamente \$215.600 (\$285.600 con bono) y el haber máximo subirá de \$1.392.450 a una cifra cercana a \$1.450.900, en bruto. El reajuste alcanzará a todos los ingresos del régimen general contributivo (se excluye a los regímenes con movilidad especial, como el de docentes). También abarcará a las prestaciones no contributivas.

Las cifras exactas dependerán de cuántos decimales tenga el índice que se utilice. Con respecto al bono de \$70.000, desde el Ministerio de Economía confirmarona LA NACION que seguirá pagándose igual que en los últimos meses. Será, por tanto, de \$70.000 para quienes perciben como ingreso solo un haber mínimo, y de importes inferiores para quienes cobren en julio haberes de hasta, aproximadamente, \$285.600.

La cifra de \$70.000 está congelada desde marzo. Al seguir igual para julio, quienes tienen como ingreso un haber mínimo recibirán en bruto alrededor de \$285.600, y el aumento respecto del ingreso de junio (sin contar el aguinaldo) será de 3,1%.

Entre enero y julio, los haberes propiamente dichos (sin bono ni adicionales) habrán recibido un alza acumulada de 104%. En marzo hubo una suba de 27,18% (por la fórmula de la ley 27.609); enabril, con el DNU vigente, el aumento fue de 27,4%; en mayo, de 11,01%, y en junio, de 8,83%.

Mientras que el período de abril a junio fue, según la normativa, de transición entre la vieja fórmula de movilidad y el mecanismo de reajuste mensual por IPC, en julio ya queda definitivamente sin vigencia el cálculo aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández, por el cual en 2023 se otorgó un a suba de 110,9% muy por debajo de la inflación de 211,4%.

Respecto de esa etapa de transición o empalme, desde el séptimo mes del año hay al menos dos grandes cambios. Por un lado, ya no se comparará el resultado de la fórmula de la ley con el incremento acumulado en un trimestre determinado (eso se hizo en referencia al período de abril a junio, porque el DNU había establecido que se abonaría la diferencia si el resultado de la fórmula anterior era mayor a la suba total otorgada, cosa que no ocurrió).

El otro cambio es que desde julio se actualizarán por inflación las asignaciones por hijo, tanto la AUH, cobrada por informales y desocupados, como las prestaciones de un grupo de asalariados registrados y monotributistas. Los importes aumentarán un 4,2% y la AUH, por caso, será de \$77.477. • DESDE ADENTRO

# Empresarios y políticos en acción: lo que viene tras la Ley Bases

Florencia Donovan

-PARA LA NACION-

a aprobación de la Ley Bases en el Senado trajo alivio a los mercados y revivió una ola de optimismo en el mundo inversor, que había empezado a poner en duda la capacidad del Gobierno para moverse en la arena política. La ley no disipa del todo el interrogante con el que desde un comienzo carga la administración Milei, que llegó al poder casi sin equipos y con un partido armado entre un rejunte de "líberos", pero sí le da al Gobierno el crédito de estar transitando el camino del aprendizaje.

Entre los empresarios, la votación del Senado disparó llamados y movimientos. Los que apuestan al éxito del Gobierno se apuran por avanzar con inversiones que, creen, en algunos meses podrían terminar siendo mucho más caras. Todavía son los tiempos del "compre barato" y oportunidades sobran. Porque también todavía hay muchos nombres internacionales que no están dispuestos a seguir pagando para ver una Argentina distinta.

El Grupo Petersen, dueño de los bancos de Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos y de Santa Fe, es uno de los que están viendo la oportunidad de crecer en el sistema financiero, e incluso transformarse en un jugador de peso. Las compras de HSBC por parte del Banco Galicia y de Itaú por parte del Macro hacen prever que en el sistema financiero argentino se avecina un fuerte proceso de consolidación. La competencia de Mercado Pago, a su vez, obliga a los grandes bancos locales a apostar con fuerza. Aunque lejos está aún de concretarse, el grupo de la familia Eskenazi aspira a quedarse con la filial argentina del banco BBVA. Hace cuatro meses que hay conversaciones (con viajes incluidos) entre los responsables del grupo nacional, exaccionista de YPF, y de los accionistas del banco español. No es una operación fácil: por un lado, el vendedor se encuentra atareado en España con su propia operación de adquisición del banco catalán Sabadell; por el otro, para el comprador significa un salto más que ambicioso, dado que pasaría de administrar activos por \$3,7 billones (según últimos datos del Banco Central) a incorporar -solo con el BBVA- activos por otros \$8 billones adicionales. No sería de todas formas la primera vez que el grupo de la familia Eskenazi pica alto. Queda ver si el vendedor se arriesga.

Pero no es el único grupo nacional con vocación de apostar a crecer. También es de esperar movimientos en la industria de consumomasivo. La recesión económica y el cansancio que manejan algunos grandes jugadores internacionales después de años de lidiar con controles de precios, trabas a las importaciones y condiciones macroeconómicas inciertas dieron pie a muchas conversaciones. Algunas están avanzadas.

Entre las empresas de consumo, además, la luz al final del túnel por ahora es solo objeto de momentos de alucinación. Aunque la caída de la demanda de mayo fue inferior a la de abril, no hay señales claras de rebote. Algunos creen que junio podría dar indicios más firmes de hacia dónde va el mercado, dado que muchos supermercados y grandes cadenas que se habían



estoqueado a comienzos de año, desconfiando de una desaceleración de la inflación, recién ahora empiezan a poner sobre la mesa nuevas órdenes de compra. Otros todavía no se arriesgan ni si quiera a ilusionarse.

La industria petrolera es, tal vez, una de las que más festejan por estas horas la Ley Bases. YPF decidió acelerar el proyecto con los malayos de Petronas para la planta de licuefacción de gas (necesaria para poder incrementar la exportación de la producción de Vaca Muerta). Mientras otras como Wintershall y PAE están empezando a analizar proyectos propios.

#### Desconcierto en la minería

En el mundo minero, en tanto. hay compañías desconcertadas por el aumento de las regalías que se decidió incorporar a último momento en la norma a pedido del gobernador santacruceño, Claudio Vidal, el más duro de los negociadores. El sector, uno de los más interesados en que saliera la Ley Bases y de los que más inversiones tienen pendientes de ejecución, había apostado un pleno a las virtudes negociadoras del senador Martín Lousteau, en cuyo dictamen de minoría habían logrado colar su posición. Los mineros estaban confiados en que con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, el dictamen del senador radical terminaría por prevalecer. La curva de aprendizaje político no es exclusiva de los libertarios.

Para el gobernador Vidal -el responsable de los dos noveles senadores díscolos José Carambia y Natalia Gadano, que a último momento amenazaron con boicotear la votación-, el aumento de las regalías mineras del 3 al 5% salva en gran medida las finanzas provinciales. La provincia no la tiene fácil. En el último tiempo sufrió la suspensión de la construcción de las represas Kirchner y Cepernic, que dependían de capitales chinos (habrá que ver si la posible visita del presidente Milei a China termina por destrabar las obras), debió aceptar la decisión de YPF de suspender la actividad petrolera en las áreas convencionales, que no le eran rentables, y además vio cómo se le reducían los flujos de fondos de la Nación hacia Yacimientos Carboníferos Río Turbio (hoy con un plan de ajuste y de retiros voluntarios, como muchas de las empresas públicas). Para peor, la brecha cambiaria, que en los últimos días había escalado hasta superar el 45%, volvió a favorecer la migración de turistas a Chile. Un combo que inevitablemente fortaleció su posición dura.

Y el Gobierno no tiene intenciones de cambiar el capítulo minero en Diputados, como sí piensa hacer con otras modificaciones impuestas por el Senado, como la eliminación de algunas privatizaciones o de las reformas de los impuestos a las ganancias y bienes personales. De hecho, para Federico Sturzenegger, asesor de Milei e ideólogo de la ley, aumentar las regalías es una buena decisión. Su argumento, según explica entre los propios, es que una regalía mayor sirve como disuasor de los movimientos antimineros y supone que la provincia tiene más fondos para volcar en las comunidades. Al mismo tiempo, en otras provincias, terminaría por transparentar gastos que hoy los gobiernos provinciales les exigen a las empresas privadas que hagan, por ejemplo, en infraestructura o escuelas. "En algunas provincias, la regalía resulta tan baja que no tienen fondos para volcar a las comunidades y seducirlas. Así pasa en Chubut, donde el lobby antiminero gana, mientras que con el petróleo en la

El grupo Eskenazi aspira a quedarse con la filial local del BBVA

Aunque la caída del consumo masivo fue en mayo inferior a la de abril, no hay señales claras de rebote

En el board del FMI no creen que haya novedades sobre un nuevo acuerdo hasta septiembre

misma provincia no hay problema", explica una fuente cercana al asesor presidencial.

asesor presidencial.

También Córdoba obtuvo su ganancia de la Ley Bases, al lograr que el Gobierno quitara desde un comienzo a Fadea (Fábrica Argentina de Aviones) del listado de las empresas a privatizar. El gobernador Martín Llaryora tiene una idea ambiciosa para Fadea, una empresa con sede en Córdoba hoy todavía a cargo del Estado nacional, que le permitiría incrementar la generación de empleo en la provincia. Llaryora aspira a que la provincia se transforme en un polo

de inversiones militares, con Fadea como empresa de servicios para la industria aeronáutica regional, además de posible desarrolladora de drones. Ya empezó a compartir su idea con varios actores del sector privado.

#### Meses difíciles

La realidad, de todas formas, es que todas las provincias están revisando sus números. La otrora opulenta ciudad de Buenos Aires, tal cual la describió en algún momento Cristina Kirchner, está viendo cómo sus ingresos se recortan a una velocidad preocupante. No solo por la caída en al recaudación producto de la menor actividad económica, sino también porque la decisión de Milei de eliminar las letras del Banco Central (Leliq) amenaza con poner sus cuentas en rojo. Según un informe de Facimex, si no hubiera sido por el impuesto a los ingresos brutos que CABA cobró sobre las Leliq, en 2023 el distrito de Jorge Macri habría incurrido en un déficit del 20% de los ingresos. El año pasado, la CABA fue, según Facimex, la jurisdicción con mayor crecimiento del gasto: 12% real. Es de esperar que, si no recibe los fondos que la Nación le adeuda por coparticipación, la tensión entre el macrismo y el mileísmo escale rápido.

No serán meses fáciles para la administración Milei. Más allá de que ahora tiene logros palpables tanto en el terreno económico como en el político, los desafios siguen. Los problemas en la gestión todavía pueden empañar las victorias. El abogado y exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías lo explicó claramente en su newsletter de ayer: "El proyecto de ley consta de otros dos ejes: uno apunta a lo fiscal, con los remedios de coyuntura de siempre: moratoria y blanqueo. El otro, a la inversión. Ambos dependen de que se resuelvan mínimamente las debilidades del Gobierno, lo que plantea un problema circular que podría empezar a resolverse: sin política y gestión no hay confianza, y sin ella no hay blanqueo ni inversión", sentencia.

En loeconómico, las expectativas estarán puestas en las negociaciones con el Fondo Monetario por un nuevo acuerdo. En el board del organismo nocreen que haya novedades hasta septiembre. Mientras en el plano político la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema no deja de generar polémica. Ayer, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, apeló a su mejor oratoria para intentar sortear ante una auditorio plagado de abogados la pregunta de por qué el Gobierno insistía en la postulación del cuestionado juez.

"Es una decisión respecto de la cual sopesamos todas las implicancias políticas e institucionales", respondió Francos, que participó de un convite organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad. Lo que no dijo fue que al respecto existe una grieta -otra más– que separa al Ejecutivo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, según señalan algunos, estaría trabajando para evitarlo. Pero sí dejó entrever que el Gobierno apunta a incrementar el número de miembros de la Corte, para así poder cumplir con el cupo femenino. Evidentemente esta administración tiene atracción por las grandes batallas. •

# El FMI aprobó la última revisión del programa: llegan US\$800 millones

NEGOCIACIÓN. El Gobierno ahora irá por un nuevo programa que aporte fondos frescos para acelerar la salida del cepo cambiario



Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE,UU

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer la octava revisión del programa con la Argentina, un avance que dejó otra señal de respaldo de la comunidad internacional al gobierno de Javier Milei y despejó el camino hacia una nueva negociación con el organismo en busca de fondos frescos que permitan afianzar la recuperación de la economía y acelerar la salida del cepo.

El Directorio Ejecutivo del Fondo dio luz verde, en Washington,

al acuerdo técnico forjado entre el staff del organismo y las autoridades argentinas el mes pasado y liberó un nuevo giro por alrededor de US\$800 millones, informó el organismo en un comunicado, un desembolso que permitirá afrontar los próximos pagos de la deuda sin socavar la recomposición de las reservas del Banco Central.

"El programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo de 2024", ponderó

el Fondo en un comunicado. Al brindar un nuevo respaldo a

la Argentina, el board dejó la misma combinación de elogios y reclamos que ha ofrecido el FMI en sus mensajes públicos sobre el nuevo rumbo del país: destacó los "sólidos avances" que logró el gobierno de Milei, pero a la vez reclamó "mejorar la calidad del ajuste fiscal, iniciar pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, e implementar la agenda estructural" para desbloquear la inversión, el crecimiento y la mejora del empleo formal. Además, los directores indicaron que "será necesario proseguir los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, ampliar el apo-

yo político y garantizar la agilidad en la formulación de las políticas", según el comunicado.

Más allá de esos llamados de atención, el nuevo hito ratificó la sintonía vigente entre el Fondo Monetario y la administración de Milei, un vínculo que se ha sustentado en el giro en el rumbo económico, el fuerte ajuste fiscal y la determinación del oficialismo de corregir cueste lo que cueste los deseguilibrios heredados de los gobiernos anteriores para encarrilar la economía.

#### Hoja de ruta

El Gobierno ofreció-en un comunicado conjunto del Ministerio de Economía y el Banco Central difundido tras el anuncio del Fondo-una hoja de ruta sobre los próximos pasos de la política económica.

Con la aprobación de la Ley Bases en el Congreso y el efecto pleno sobre las cuentas fiscales de las medidas adoptadas, el Gobierno espera "iniciar una reducción significativa de los impuestos más distorsivos", comenzando por el impuesto PAIS. Además, el Gobierno reiteró que presentará un nuevo programa monetario a fines de este mes y el Banco Central "continuará conduciendo la política monetaria de manera flexible, prudente y pragmática". Y ratificó que el Central "contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria siempre y cuando estas medidas noimpliquen riesgos excesivos" para la estabilización de la economía.

"El proceso lo definirán las propias autoridades de la Argentina contemplando la evolución de las variables económicas relevantes. quienes compartirán con el FMI los parámetros que serán monitoreados, sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas", indicó el comunicado oficial.

Fue la segunda votación favorable que logra el gobierno de Milei en el board del FMI. La primera ocurrió en febrero, cuando el Fondo aprobó los cambios en la política económica implementados por la administración libertaria, que permitieron reflotar el acuerdo firmado por el gobierno de Alberto Fernández.

El comunicado del Fondo estiró los mismos elogios y advertencias que el organismo ha ofrecido sobre la política económica de Milei en los últimos meses, ponderando la determinación del oficialismo con el ajuste y los resultados obtenidos por el cambio de rumbo, pero a la vez

recordando la necesidad de hacer retoques en las políticas para darle sustentabilidad a la estabilización de la economía, sin descuidar la protección de la población más débil. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que "el equilibrio fiscal se alcanzó sin descuidar a la población más vulnerable, reforzando en forma significativa los programas sociales que, sin intermediarios, llegan en forma directa a los beneficiarios".

El nuevo aval llegó justo después de que el Gobierno logró su primer triunfo en el Congreso con la aprobación de la Ley Bases en el Senado. Ese avance, sin embargo, quedó despojado de un capítulo altamente relevante en las discusiones con el Fondo: la decisión de los senadores de estirar el recorte del impuesto a las ganancias para los salarios más altos-una herencia del "plan platita" de Sergio Massa-, una medida que, de haber sido aprobada junto con otras iniciativas fiscales que también fueron dadas de baja por el Senado, le hubiera dado mayor sustentabilidad y equidad al ajuste, tal como reclamó el Directorio.

Con el nuevo respaldo del board, Milei y el equipo económico que comanda el ministro de Economía, Luis Caputo, emprenderán ahora una misión bastante más compleja: lograr que el Fondo apruebe un nuevo programa con fondos frescos para apuntalar el plan económico y acelerar la salida del cepo.

La visión predominante en Estados Unidos es que el board-controlado por los socios del G7, en particular, Estados Unidos-necesita aún más certezas sobre el programa económico de Milei antes de volver a firmar un cheque para la Argentina, algo que ya hizo con el gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández sin resultados positivos.

Aunque la aprobación de la Ley Bases le aportó credibilidad a la capacidad política del Gobierno para implementar reformas, la restitución del impuesto a las ganancias era crítica para mejorar el ajuste fiscal, y todavía quedan interrogantes irresueltos sobre el futuro de la política económica, en particular, cómo funcionará la competencia de monedas, si Milei insistirá o no con la dolarización, y cómo será el camino de salida del cepo.

El Fondo ha dicho ha sta a hora que cualquier discusión sobre un nuevo programa es "prematura", un indicativo de que esa discusión puede prolongarse varios meses más. •

# clasificados



#### Convocatorias

#### Convocatoria

CUIT Nº 30-71563509-3. Convocase para el día 2 de julio de 2024 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Buenos Aires Arena S.A. a celebrarse en Av. Corrientes 420. Piso 8°, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de Dia: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación a

la que se refiere el art. 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fijación de su remuneración 5) Consideración de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023. Fijación de su remuneración. 6) Designación de un síndico titular y un síndico suplente. 7) Autorizaciones. NOTAS: (A) Conforme al articulo 238 de la ley Nº 19,550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Corrientes 420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17:00 horas hasta el 26 de junio de 2024, inclusive. (B) La docu-

#### Convocatorias

mentación a considerarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo al siguiente correo: nmouhape@movista rarena.com.ar.

Convocatoria Se convoca a los Accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA LA NA-CIÓN, CUIT Nº 30-50008962-4. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el día 10 de julio de 2024 a las 11:30 horas, en la sede social sita en Zepita 3251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente: Orden del Dia 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. Consideración de los motivos. de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación a la que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social Nº 115 finaliza-

#### Convocatorias

do el 31/12/2023. 4) Destino del resultado del ejercicio. 5) Desafectación parcial de la Reserva Voluntaria con destino a la distribución de dividendos. 6) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el 31/12/2023. 7) Remuneración del Directorio. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Distribución de cargos. 10) Consideración del pago de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión durante el ejercicio 2024. 11) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO AC-TA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 24/08/2023 JULIO CESAR SAGUIER - Presi-

Convocatoria SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL DE LA REPUBLICA

#### Convocatorias

ARGENTINA (CUIT 30-56797329-4). Convoca a los Sres. Asociados de la Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina a la Asamblea Extraordinaria a ser celebrada el día 28 de junio de 2024 en la sede social ubicada en Riobamba 258, C.A.B.A. a las 16.00 horas en primera convocatoria. y a las 17.00 horas en segunda convocatoria con los miembros presentes a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 - Designación de un Vocal Titular y dos Vocales Suplentes para completar los cargos que se encuentran vacantes para constituir el Consejo Superior por el periodo 01 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2027; 2 - Elección de un Revisor de Cuentas Titular para cubrir el cargo que quedó vacante por renuncia de uno de sus miembros y así completar la Comisión Revisora de Cuentas por el periodo 01 de abril de 2023 al 30 de marzo de 2026; 3.-Nombramiento de dos socios para firmar el Acta de la Asam-

#### CIRCULACIÓN NACIONAL

Convocatorias

blea. Francisco Javier Obligado Presidente designado conforme acta de Consejo Superior de distribución de cargos de fecha 01 de diciembre de 2023.

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

#### Edictos Judiciales

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10<sup>st</sup> de Capital Federal, hace saber que Yusmeira Alejandra SEGOVIA RIVERA, DNI Nº 95.746.592 de nacionalidad República Bolivariana de Venezuela y de ocupación Ama de casa, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadania Argentina Cualquier persona que tuviere cono-

#### Edictos Judiciales

cimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 24 de septiembre de 2023 - N. JAVIER SALITURI SECRETARIO

#### Otros

"Se hace saber que mediante la disposición DI-2020-4582 del 24/09/2020, la Directora General de Defensa y Protección al Consumidor dispuso: Artículo 1.- Artículo 1º - Sancionar a CEN-COSUD S.A., CUIT 30-59036076-3, con multa de PE-SOS NOVENTA MIL (\$90.000.-) por haber incurrido en infracción al artículo 19 de la Ley



# SEGUINOS



22 | ECONOMÍA LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# La Argentina es el país que más años estuvo en recesión desde 1950 hasta hoy

**CRISIS.** Se trata de la conclusión de un documento del Banco Mundial; supera en ese ranking a países como Venezuela, Chad o R.D. Congo, según el organismo

#### Esteban Lafuente

LA NACION

El declive económico de la Argentina desde el siglo XX hasta hoy la coloca como dueña de un triste récord global: es el país que más cantidad de años en recesión ha experimentado desde 1950 hasta la actualidad. Son datos recopilados por el Banco Mundial, en un reciente informe donde analiza las causas y los efectos del retroceso económico de la Argentina, que muestra un registro devastador: sus indicadores de capital humano en los últimos 73 años, pasó uno de cada tres en recesión, un registro que supera al de otros países incluso menos desarrollados, como Chad, Venezuela o R.D. Congo.

Esa dinámica macroeconómica negativa en la Argentina en las últimas décadas también se refleja en los indicadores de ingresos del país: según el Banco Mundial, en 1948 el PBI per cápita del país era del 84% del promedio de las 10 economías más grandes, y hoy ese valor es del 34%, lo cual demuestra el atraso local relativo frente al desarrollo mundial.

"Esa característica genera altísima volatilidad del PBI y del ciclo económico. Es un país que tuvo muchas crisis, más que todos los países del mundo, aun con algunos picos de auge que se presentan después de las caídas", describió Daniel Reyes, economista sénior del Banco Mundial para la Argentina y uno de los encargados de la producción del informe, que arrojó otra conclusión contundente: si el país en los últimos 50 años hubiera igualado el ritmo de crecimiento promedio de América Latina, actualmente su PBI per cápita sería un 60% superior.

"Esa dinámica afecta las decisiones de los agentes económicos, cuando uno piensa en temas de inversión, que es algo fundamental como motor de desarrollo y de crecimiento económico: cuando el ciclo es tan volátil, es complicado tomar decisiones de largo plazo", agregó el economista, quien enfatizó la necesidad de que la Argentina recupere el equilibrio fiscal para generar las condiciones de crecimiento sostenible en el mediano plazo.

Esa es una de las claves que, de acuerdo con el Banco Mundial, resultan indispensables para que la Argentina rompa con la tendencia declinante y genere condiciones para una expansión económica dinamizada por la inversión y la generación de empleo. Es que en los últimos 50 años el país creció a un promedio del 1,8% anual, debajo del 3,2% promedio que registraron el resto de los países latinoamericanos.

Las conclusiones del informe Un nuevo horizonte de crecimiento, elaborado por el equipo técnico del Banco Mundial, establece tres

premisas fundamentales para la Argentina: mejorar la política fiscal, reduciendo la prociclicidad del gasto público; profundizar la integración comercial, con mayor competitividad de las empresas locales, y cultivar el capital humano, ampliando los recursos destinados a educación y formación de trabajadores para competir en el segmento de la economía del conocimiento.

"El capital humano de la Argentina es el componente más importante de la riqueza nacional, pero (ICH) han ido empeorando con el tiempo", advirtió el informe, sobre unfactorque, aun conese deterioro, ubica al país entre los mejor posicionados de la región: el índice de desarrollo humano argentino (a 2019, últimosdatosdisponible) esde 0,85. Es el mayor valor de la región junto a Chile, y por encima de Uruguay (0,82), México (0,78) y Brasil (0,77).

Según los economistas del Banco Mundial, una de las claves del deterioro económico de la Argentina se vincula con el deseguilibrio fiscal acumulado a lo largo de los años, que implicó recurrir al endeudamiento y la emisión monetaria para su financiamiento. Eso generó episodios de crisis financiera y aceleración inflacionaria, que explican en parte la caída en el nivel de actividad.

"La política fiscal ha tenido un rol fundamental en la volatilidad del crecimiento de Argentina, especialmente por el lado del gasto", planteó Reyes, con énfasis en el carácter "procíclico" (crece más en épocas de expansión y se contrae en recesión, profundizando esas tendencias).

Según datos del Banco Mundial, cada recesión en la Argentina de 1950 a la actualidad duró en promedio 1,6 años. En términos de actividad, cada una implicó una caída de 4% del PBI.

"En economía, la política fiscal y monetaria son las dos herramientas para estabilizar la macro y es urgente que la Argentina las recupere. En las últimas siete u ocho décadas, nunca el país ha logrado combinar al mismo tiempo política fiscal sostenible, tipo de cambio libre e inserción al comercio internacional alto. Y tratar de acercarse hacia esa dirección nos parece súper relevante para lograr crecimiento estable e inclusivo", explicó Julián Folgar, analista del Banco Mundial, especialista en temas de desarrollo macroeconómico.

En ese sentido, destacaron el foco de la gestión de Javier Milei en mantener el equilibrio en las cuentas públicas. "La idea de volver a la sostenibilidad y darle grados de libertad a la política monetaria es la dirección correcta. Después está la decisión de cómo se hace eso, en la arena política, pero recuperar la sostenibilidad la consideramos muy relevante", agregó Folgar. •



Juan Carlos de Pablo, economista y consultor

#### ARCHIVO

# Para De Pablo, se debe actuar sobre el tipo de cambio, pero sin devaluar

PONENCIA. En una charla, el economista pidió no tentarse con acomodar variables por esa vía porque cualquier retoque se "va a inflación"

#### Luján Berardi LA NACION

La inflación, el cepo, la devaluación, la actividad económica y la figura del Javier Milei fueron algunos de los principales ejes que abordó ayer el economista Juan Carlos de Pablo en una charla para los clientes de Planexware.

Pero el especialista también hizo foco en otros aspectos claves: destacó el aumento de la recaudación por encima de la inflación, aunque cuestionó al impuesto a las ganancias como indicador de actividad económica, y los superávits obtenidos en los primeros meses del año.

"La política económica actual", continuó, "es la política fiscal, con la cual notiene posibilidad de aflojar", sostuvo De Pablo. "[Milei] no tiene gobernadores, no tiene intendentes; está aferrado al equilibrio fiscal como en un barco en medio de la tormenta. Si llega a aflojar, chau. Razón por la que no hay que tener un salto devaluatorio", enfatizó.

En relación con esto, mencionó el nivel de actividad, y sostuvo: "Los datos llegan hasta abril. Fue mejor que marzo, pero estamos buscando la vuelta. Concentrarse en el porcentaje interanual es una pavada. En mayo y junio la situación es más equilibrada. Algunos están vendiendo más, otros, igual. Una gran heterogeneidad", dijo,

Yagregó que hay quienes aseguran que junio viene mejor que mayo, y quienes dicen que es al revés.

"Pero la historia dice que los pesimistas se terminan equivocando porque subestiman", planteó.

Con esto en vista, también explicó la dinámica de la oferta y la demanda en la actividad. "Si la oferta subey la demanda baja, la oferta se mantiene. Cuando tenés crisis, esta se resiente", dijo.

Así, remarcó la importancia de prepararse para la recuperación, y ejemplificó con el caso particular de la dueña de una empresa que estaba "poniendo al día" su fábrica, en espera del día en que se recupere la demanda.

Pese a eso destacó como un elemento de preocupación la pérdida del poder adquisitivo del peso y la

relación con el dólar, y dijo que el atraso cambiario sugiere que se debe actuar de alguna manera, "pero no con un salto devaluatorio".

"Las corrientes financieras no se corrigen con devaluación porque eso va a precios. Caputo se da cuenta", remarcó. Y también analizó la disparidad en las condiciones de importación y exportación.

"Creo que hoy la importación tiene mejores abogados que la producción local. Es más frecuente que aparezca alguien que te dice que está cansado de los precios que tiene que pagar, que alguien que te hable del problema de costos por impuestos nacionales", aseguró.

Solución: o se paga la importación o se actúa en el sobrecosto.

De esta manera, para De Pablo, al facilitar las importaciones lo primero que hay que hacer es bajar los elementos del costo argentino, a diferencia de quienes sugieren un salto devaluatorio que eleve el valor del dólar para "solucionar el problema".

"También podemos decirle a Milei que rompa el equilibrio fiscal; el dólar se va a las nubes, recuperamos la competitividad, pero no sería gratis. La vida es problema contra problema", comentó.

Así, el economista enfatizó los inconvenientes de volver a devaluar, y opinó que el Gobierno no va a ir por ese camino, ya que implicaría un nuevo repunte de la inflación en porcentajes similares a los de enero (20,6%).

Además, también destacó que salir del cepo no es una prioridad, aunque no descartó que en algún momento vaya a ocurrir. También volvió a decir que no hay apuro para esta futura salida, ya que, en cuanto al FMI, "solo te puede apretar si te va a mandar plata fresca, y no te la va a mandar".

Sobre la figura del Presidente aseguróque hoyestá muy interesado en las elecciones de medio término del próximo año, y que por eso "sacrificó" algunos puntos de la Ley Bases, como las empresas que quedaron afuera de las privatizaciones.

En su opinión lo hace porque "no tiene más remedio que deambular en ese sendero estrecho". •

#### Facilitan el crédito y quitan una traba para cobrar dólares

SEÑALES. Ofrecen tasas más atractivas para los que depositen divisas

#### Javier Blanco

LA NACION

El Banco Central (BCRA) flexibilizó ayer una serie de normas que limitaban el acceso al crédito, tanto en pesos como en dólares, para las empresas calificadas como "grandes exportadoras".

Y derogó además otra norma, la comunicación A 7340, que el mercado tenía muy en la mira, sobre transferencias a bancos por dólar MEP, lo que evitará, por caso, que los inversores que cobren renta por instrumentos que tengan en esa moneda en cuentas comitentes abiertas en casa de Bolsa o ALyC deban transferirlas a una cuenta bancaria propia.

Lo primero resolvió al aprobar la comunicación A 8043 sobre "política de crédito y financiamiento a grandes empresas exportadoras (GEE) del sector privado no financiero" y con el objetivo de avanzar en la normalización de la actividad financiera.

La circular mencionada elimina "las restricciones a las financiaciones en moneda extranjera", ya que se trata de empresas que, por vender al exterior, tienen ingresos en divisas (es decir, calzados en la misma moneda) a la vez que "incrementa el monto de financiamiento disponible para financiaciones en pesos".

La norma llega cuando la demanda de crédito en dólares está muy firme (el stock desembolsado por los bancos creció de US\$3500 millones a US\$6300 millones, es decir, en un 80% desde que arrancó la gestión Milei), lo que está llevando a algunos bancos-los más activos en esas colocaciones entre empresas-a subir las tasas ofrecidas para captar depósitos en moneda extranjera. Esos rendimientos estaban desde hace tiempo entre 0,25% y 0,50% anual dado que las entidades no tenían interés en captar dólares por el elevado nivel de inmovilización por vía de encajes sin remuneración que tienen.

"Hay US\$9000 millones de los depositantes", en cuentas del BCRA como parte del cumplimiento de esas normas prudenciales. "Es una suma que representa un tercio de las reservas brutas del BCRA y que está a tasa 0", hizo notar el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), ayer por la tarde.

El pasoal frente, en lo que hacea la oferta de tasas, lodio Banco Galicia, con un fuerte aliciente para las colocaciones a largo plazo al mantener en 0,5% anual la tasa ofrecida para plazos fijos en dólares a 30 días, perosubirlas del 1al 3% anual paraquienes se animen a inmovilizarlos de 60 o hasta 360 días.

Por su parte, la nueva flexibilización del cepo, segunda luego de la disposición que facilitó la compra de dólar MEP a quienes accedan a un crédito hipotecario, surge por la comunicación A 8042, que deroga una norma dispuesta el 12 de agosto de 2021, por la que se prohibía "la liquidación de operaciones de compraventa de títulos valores con liquidación en moneda extranjera mediante el pago en billetes en moneda extranjera, o mediante su depósito en cuentas custodia o cuentas de terceros". •

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 CULTURA 23

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### CHARLA ABIERTA

#### Mujeres fileteadoras

El Buenos Aires Museo (BAM) organiza una charla con nueve artistas que participan de la muestra temporal Del carro al cuadro. La historia del fileteado porteño: Ceci Calvet (presidenta de la Asociación Fileteadores), Silvia Dotta, Aixa Macarena (que firma sus trabajos como Yaku), Cinthia Bravo (Arte Mandarina), Pato Berman, Elina Moncada, Teresita Mendoza, Mara Demo y Romi Storino. Mañana, a las 17, en Defensa 187.

# Buenos Aires redescubre a Renart, artista de culto de los 60

MUESTRAS. La obra del mendocino atraviesa la ciudad: de la exhibición de su archivo en una galería de Recoleta al Museo Moderno y una gran retrospectiva en Colección Amalita

#### Lucía Vázquez Ger PARA LA NACION

primera plana.

La vida humana sucede entre movimientos continuos de contracción y expansión. La contracción es el motor del parto, su síntoma previo, cuando el útero se mueve hacia sí mismo para luego relajarse, dilatarse y abrirse al alumbramiento, soltando una vida al mundo. Estos movimientos vitales pueden identificarse en la obra de Emilio Renart, artista mendocino (1925-1991) que tuvo una fuerte impronta en la escena artística argentina entre los años sesenta hasta finales de los ochenta. El arte que lleva en su apellido hoy vuelve a resonar en la conversación cultural gracias a dos muestras complementarias que lo ponen en

Colección Amalita presenta Alienígena. Emilio Renart y su práctica artística y social, una retrospectiva antológica curada por Sebastián Vidal Mackinson, que exhibe casi doscientas obras de colecciones privadas y públicas. Paralelamente, la galería Del Infinito impulsa una propuesta muy distinta en la muestra Constancia de la especie. El archivo de Emilio Renart. Con curaduría de Javier Villa, la invitación es a conocer el archivo del artista.

Sumergirse en el universo de Renartes como volver al origen de la viday desde allí expandirse al cosmos, para luego resquebrajarse y contraerse hacia el límite. A través de la estética singular que desarrolla, rozando por momentos el Informalismo, le da visualidad a la naturaleza del ser humano, que transcurre entre instantes de ensanchamiento, de quiebre y de ensimismamiento, poniéndole imagen a la condición efímera de la existencia. "El tema que ocupó la vida y el pensamiento de Renart fue siempre el ser; particularmente, la conciencia humana y su capacidad creativa", dice el texto de Villa. La creatividad y la conservación, como manifestaciones de la pulsión vital, son dos conceptos clave para explorar en estas muestras.

"El concepto de creatividad une toda la exposición y la producción de Renart. Es algo que fue madurando y desarrollando a lo largo de casi más de tres décadas", explica a LA NACION Vidal Mackinson al empezar el recorrido en Colección Amalita. En 1986, el artista publicaría incluso un libro sobre este tema; una copia puede verse en la galeria.

"Renart lo postuló en tanto la potencia demarcadora que cada una y uno de nosotros posee como ser humano, herramienta con una capacidad asociativa de ideas única individual", complementa el primer texto de sala en esta muestra que despliega el universo creativo del artista de manera cronológica, a través de tres núcleos



Integralismo. Bio-Cosmos Nº 3, en Colección Amalita D. SPIVACOW/AFV



Emilio Renart en 1979 DEL INFINITO

demarcados cual "territorios".

En el primer espacio, el espectador recorrerá formas biológicas y cosmológicas en obras de los años sesenta: desde las figuras genitales de Integralismo. Bio-Cosmos Nº 3, hacia los cráteres de paisajes lunares y espaciales, y luego de vuelta hacia los micromundos de dibujos que evocan lo embrionario, la epidermis, lo celular y lo mamífero dando la sensación de salirse del cuadro, como una imagen ampliada con lupa. Mientras que muchas de las obras de esta época parecen extralimitarse, otras efectivamente lo hacen. Es el caso de Integralismo. Bio-Cosmos Nº1-exhibida en la sala Fdel primer piso del Museo de Arte Moderno-, donde la pintura se integra con la escultura y literalmente el lienzo bidimensional se transforma en una estructura tridimensional que ocupa el espacio. Late una pulsión vital en estas obras que pujan por traspasar el límite.

En el siguiente núcleo se ven pie-

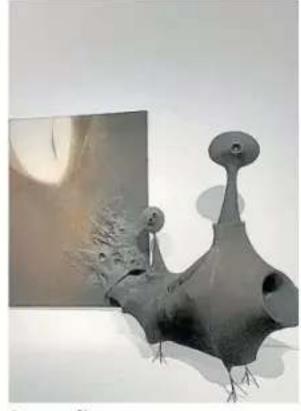

Integralismo

zas de la década de los setenta que parecentierra o tejidos epidérmicos fisurados, agrietados. En esta etapa también emerge la figura humana. Hay, por ejemplo, un cuerpo atrapado en un prisma, que está cayendo; es una escultura titulada Anverso Reverso (1979). Frente a ella, se ven cuatro cuadros a través de los cuales la cara de una persona desaparece. "Si bien él no hace una relación artepolítica de una manera literal, en el contexto de la dictadura aparece el cuerpo", dice Vidal Mackinson.

MODERNO

Un pasillo negro conduce a la obra Autorretrato, un rostro humano atrapado detrás del vidrio de un cuadro con manos empujan como queriendo salir. Mientras que en los años setenta hay una fuerza en las obras que llega a tocar la luna, en esta etapa esa fuerza queda contenida, rompiendo en ocasiones el plano o La obra de Emilio Renart Intela superficie.

En la última parte se despliegan más de noventa esculturas de la serie Multimágenes, que fueron expuestas

en 1983 en la galería Ruth Benzacar. Son bloques de veinticinco centímetros de poliuretano expandido. Cada imagen es distinta y se multiplica dentro del límite de la materia. La fuerza que en la etapa anterior parecía atrapada, encuentra ahora un nuevo cauce dentro del bloque. La finitud de la materia se tensiona con la potencia creativa, y el límite se convierte en motor para un movimiento hacia adentro. Según dice Javier Villa, en esta serie, la exploración es "la variación infinita de la creatividad con un límite de escala".

Mientrasque en Fortabat Renart vuelve al presente como un alienígena a través de sus obras, el archivo en Del Infinito lo trae de manera "espectral", sugiere a LA NACION Julián Mizrahi, director del espacio. Registros fotográficos, positivos, negativos, bocetos y patentes, entre 1958 y 1989: "Las obras que fueron rotas odestruidas aparecen", continúa el galerista.

Estas piezas se presentan como testigos de la intención del artista de conservar locreado, de permanecer en la memoria. "El miedo al anonimato, es el miedo a no ser recordado. Por consiguiente, y aunque en forma velada, es el miedo a morir", escribió Renart en su libro Creatividad, que cita Villa en su texto.

Como con un material arqueológico, este archivo invita a excavar en las capas del artista, sus obras y procesos; nos ofrece una lupa para descubrir su estructura creativa, para hacer doble clic en su universo visual e intelectual. Una app que se puede descargar en el celular al ingresar a la galería permite transformar negativos con imágenes del artista y de su obra al positivo.

El archivo como un caleidoscopio hecho de pasado adquiere otra vigencia en el presente al abrirse a las nuevas lecturas del público contemporáneo. El espectador podrá desplegar un rol activo, encontrar los hilos conductores y elegir con ánimo detectivesco, cómo hilvanar la narrativa que se despliega en un espacio que tiene voz propia. •

#### Para agendar

- Alienígena. Emilio Renart y su práctica artística y social se exhibe en Colección Amalita de jueves a domingos, de 12 a 20. Olga Cossettini 141, Puerto Madero. Hasta el 28 de julio. Entrada \$3000.
- ▶ Emilio Renart. Constancia de la especie puede visitar se en la galería Del Infinito de lunes a viernes, de 10 a 18, en Av. Pte. Manuel Quintana 325, PB. Gratis.
- gralismo. Bio-Cosmos Nº I puede verseen la sala Fdel primer pisodel Museo Moderno, en Av. San Juan 350. \$500 (residentes).

### **Javier Cercas** ingresó a la Real Academia Española

**DESIGNACIÓN**. El autor ocupará la silla vacante que dejó Javier Marías

#### Laura Ventura PARA LA NACION

MADRID.- Los rumores comenzaron a circular en la calurosa tarde de ayer: Javier Cercas ingresaría como académico de la Real Academia Española. Las especulaciones se convirtieron en certeza y, luego, en celebración: el prestigioso autor, ganador del Premio Planeta, el columnista crítico del independentismo catalán y uno de los máximos defensores intelectuales de los valores democráticos europeos ocupará una silla en la institución que "limpia, fija y da esplendor" a la lengua española. Cercas es columnista de LA NACION.

La silla R de la RAE estaba vacante desde la muerte de Javier Marias, en septiembre de 2022. La candidatura de Cercas estuvo respaldada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa (quien dijo que El impostor, de Cercas, es una obra maestra); Pedro Álvarez de Miranda, erudito de la lengua, y la escritora Clara Sánchez.

Cercas (Cáceres, 1962) no solo es un prestigioso autor: Soldados de Salamina o Anatomia de un instante, por la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa, se estudian en las aulas de los colegios y de las universidades. Además, las productoras audiovisuales se disputan los derechos de sus novelas. En breve, El impostor tendrá una versión documental y otra en formato de ficción, inspirada en la vida de Enric Marco, y Terra Alta, su serie noir protagonizada por el policía catalán Melchor Marín, llegará al streaming. Además, el presidente Emmanuel Macron solicitó en su último viaje a España reunirse con Cercas para conversar con él en persona, un encuentro que fue registrado por el diario El País, donde es columnista.

Los libros de Cercas han sido traducidos a más de treinta idiomas y han recibido numerosos premios, entre ellos el Foreign Fiction Prize [hoy conocido como Booker] en el Reino Unido, el Mondello en Italia y el Malraux en Francia. Cercas es doctor en Filología Hispánica y dictó clases en los Estados Unidos y en España, antes de dedicarse por completo a la escritura. Cercas fue el máximo exponente de la novela de autoficción en España hasta que con Terra Alta se alejó de este estilo, se sumergió en el policial, y desde entonces ha continuado cosechando lectores. •

24 | SOCIEDAD | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### VISIONES COINCIDENTES

La situación que atraviesa el aprendizaje en la Argentina, bajo la lupa de expertos



Yo personalmente soy un convencido de que la educación pública abierta y gratuita es esencial. Pero con mediciones que tengan relevancia"

#### Crisis educativa | JORNADA DE REFLEXIÓN

# "Es necesario mirar la educación por fuera de la ideología", planteó Rocca

Así lo sostuvo el CEO de Techint al cerrar la actividad anual en la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Campana; Carlos Torrendell, en tanto, propuso pasar del gasto a la inversión



Paolo Rocca, CEO de Techint, dialogó con el periodista Carlos Pagni

GZA. TECHINT

#### Lucila Marin LA NACION

"Si no tenemos gente capaz de entender un texto, menos tendremos gente capaz de construir una visión común. Yo creo que sobre la educación nos jugamos posiblemente todo: la posibilidad de, como a veces el Presidente menciona, transformar una Argentina que se ha degradado en muchos aspectos. Uno de ellos es la educación, que ha tenido una influencia sobredimensionada sobre otros aspectos", planteó ayer Paolo Rocca, CEO de Techint.

Fue en la tercera edición del Día de la Educación Roberto Rocca en la escuela técnica que lleva el mismo nombre, en Campana. Consideró que el pais debería pensar una "reforma educativa" que transforme el sistema para lograr que no solo el 13% de los chicos que ingresan en el primario logren salir del secundario. "Esto mejoraría también la formación del consenso", afirmó.

Y ahondó: "Sobre el análisis racional de los problemas se construye consenso porque el consenso viene de la comprensión. Y en ese sentido la educación es un factor esencial para construir consenso racional, no consenso para construir, por ejemplo, una tribu. Es algo más sofisticado".

Inaugurada en 2013, la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) fue la primera de una red de establecimientos fundados por el Grupo Techint para dar formación técnica de calidad como motor de transformación y movilidad social. La segunda, en Pesquería (México), llegóen 2016, y el año próximo esperan inaugurar otra en Santa Cruz (Brasil).

El modelo educativo de los establecimientos de la red está guiado por cuatro aspectos pedagógicos: excelencia académica, aprendizaje activo, aprendizaje por experiencia y aprendizaje colaborativo. Buscan, además, colaborar con la comunidad. Allí, el 100% de los alumnos tienen algún tipo de beca.

Además de su innovador diseño, la ETRR se distingue por su aprendizaje basado en proyectos (ABP), su sistema de enseñanza multidisciplinaria y sus prácticas en talleres y laboratorios con los mismos elementos de seguridad que se utilizan en las empresas.

Consultado por la centralidad de la universidad en el sistema educativo, Rocca contestó: "Yo personal-

mente soy un convencido de que la educación pública abierta y gratuita es esencial. Pero con mediciones que tengan relevancia. Es un canal para el desarrollo. De poco sirve tener un ingreso de 1000 personas en la universidad de las cuales salen 200". Aunque consideró que hay que invertir "muchísimo más" en todo el trayecto escolar sobre "temas simples de calidad medible".

En una conversación con el periodista Carlos Pagni en el cierre de la jornada, también debatieron sobre la descentralización de la educación, que desde 1992 depende de las provincias. "¿Qué hacemos cuando la provincia no valora la educación de su provincia? Aceptamos. A mí no me parece la forma más correcta", consideró. "También el tema de la currícula. De alguna forma un Estado nacional, a mi juicio, puede formar una currícula que tiene la misión de unir".

Rocca consideró que "es necesario mirar la educación por fuera de la ideología". Una idea que también había señalado el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, en un panel previo en la misma jornada, al plantear que el "verdadero problema" es que las políticas educativas están mal diseñadas. Y detalló un plan de seis pasos para modificarlas, entre ellos pasar "de la ideología a los resultados".

"No se trata de estar todo el día planteando el derecho de la educación, sino cuándo y cómo lo vamos a concretar, cómo lo vamos a evaluar, con qué recursos específicos. Es mucho discurso y poca realidad", apuntó Torrendell. Señaló también que están basadas en el deber ser, pero no en modelarlas para que las escuelas las pongan en práctica.

"Hay una tentación cuando uno está en un cargo que es decidir. Pero estamos decidiendo cosas absolutamente marginales que no van al focode los problemas. Hablamos de decisiones, pero no de resultados", planteó Torrendell en el tercer paso que definió como "del decisionismo a la toma de decisiones con información y evaluación desagregada".

En ese sentido, también señaló que es necesario avanzar hacia una política educativa participativa: "Cada funcionario muchas veces siente que es el Ministerio de Educación porque en esta dinámica partida donde terminan los ministerios cada uno hace lo que puede. Tenemos que abandonar ese paradigma y pa-

sar a la política educativa participativa. No se puede generar la política educativa solo desde el Estado".

Siguiendo esa línea, Torrendell marcó que a su criterio es necesario avanzar del centralismo al federalismo y remarcó que buscan que el Consejo Federal de Educación [la organización que vincula a la cartera nacional con sus pares de las provincias] sea una "comunidad de aprendizaje para que todos los ministros puedan aprender de las experiencias de otros".

Por último, Torrendell señaló que es necesario pasar del gasto a la inversión: "Gasto es cuando uno distribuye los recursos dándoles más a los que más tienen dentro del sistema estatal. Cuatro veces más me da el análisis econométrico dentro del sistema estatal que produce inequidad educativa dentro del sistema, disfrazada bajo la bandera de la educación pública, que está muy bien y hay que defender".

El Día de la Educación se creó hace dos años para compartir buenas prácticas educativas. Así lo recordó Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad Grupo Techint, que inauguró el evento.

"El 58% de niños menores de 14 años están bajo la línea de pobreza, este es un dato que no nos puede dar lo mismo. Que casi el 60% de nuestros niños sean pobres nos tiene que movilizar desde donde estemos. Este número, que es actualizado, puede llegar a empeorar. Esto es lo que nosotros tenemos que activar porque son los niños que están en primaria y secundaria", consideró.

La primera ponencia estuvo a cargo de Graciana Rucci, especialista líder de la División de Mercados Laborales en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Luego, la directora de la ETRR, Mariana Albarracín, dialogócon Sergio
Aguilar, profesor del Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima; Juan
Martín Varela, graduado de la institución, estudiante de Ingeniería Mecánica y cofundador de Autentio, y
Valentino Pettazi, estudiante de Ingeniería en IA en la Universidad de San
Andrés, con Beca Roberto Rocca.

Albarracín sucede en el liderazgo de la ETRR a Ludovico Grillo, quien ahora está a cargo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). "Esta escuela es un taller, entonces cuando sucede eso primerose aprende y los alumnos son protagonistas. Yo me lo robé a Ludovico como director del INET", manifestó Torrendellen su turno. El funcionario compartió el panel sobre políticas públicas con María Brown Pérez, exministra de Educación de Ecuador y Claudia Costín, exministra de Educación de Río de Janeiro.

Hubo un panel de tendencias en educación y los horizontes de transformación con inteligencia artificial donde expuso Mariana Maggio, doctora en Educación, magíster y especialista en tecnología educativa. Y otro sobre alianzas público-privadas para fortalecer la educación en donde hablaron Fredy Vota, director general del Polo Educativo Dante Alighieri-Hoöters Natur y de Cieda, y María Laura García, chief human resources officer de Tecpetrol. •

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD 25



Carlos Torrendell SECRETARIO DE EDUCACIÓN

No se trata de estar todo el día planteando el derecho de la educación, sino cuándo y cómo lo vamos a concretar, cómo lo vamos a evaluar"



Erika Bienek RR. CON LA COMUNIDAD-TECHINT

Que casi el 60% de nuestros niños sean pobres nos tiene que movilizar desde donde estemos. Este número puede llegar a empeorar"

# Un colegio bonaerense fue elegido entre los 50 mejores del mundo

Es el María de Guadalupe, de Tigre, preseleccionado para ganar uno de los cinco World's Best School Prizes; vínculos con la comunidad

Una escuela argentina fue seleccionada en el top 10 en una de las categorías del World's Best School Prizes 2024, un premio que reconoce con US\$10.000 a las mejores instituciones educativas del mundo en cinco categorías: colaboración con la comunidad, acción ambiental, innovación, superación de la adversidad y promoción de vidas saludables.

Es el Colegio María de Guadalupe, una escuela pública de gestión privada en Tigre que competirá por su colaboración con la comunidad. Ha sido elegida por empoderar a estudiantes de contextos de vulnerabilidad social con un modelo integral que combina el aprendizaje académico con el desarrollo profesional y compromete a toda la comunidad alrededor de la escuela -voluntarios, familias, ONG, empresas, universidades- para favorecer la continuidad educativa y la inclusión laboral de jóvenes.

Creada en 2012 por la Fundación María de Guadalupe, a la escuela asisten 700 estudiantes de jardín de infantes al secundario. Es un modelo innovador e inclusivo que enfatiza una educación personalizada y de jornada completa desde primer grado y termina en un título de bachiller con especializaciones en Administración, Medio Ambiente. Programación y/o Producción Audiovisual. Este año inauguraron su segunda institución, el Colegio Rosario Vera Peñaloza en Garín, que ya cuenta con 225 alumnos.

"Es un reconocimiento que es un orgullo para todos los que hacemos María de Guadalupe porque el corazón del proyecto es el trabajo comunitario, con la comunidad para ir acompañando las trayectorias de cada uno de los chicos que se suma al colegio. Son más de 900 historias que acompañamos todos los días con muchos aliados que hacen posible nuestro trabajo", dijo a LA NACION María Luz Diez, directora de Desarrollo Institucional.

"El premio nos reconoce por el esfuerzo en comunidad que hacemos para la terminalidad del secundario, para acompañar después los proyectos de vida, que puedan elegir lo que quieren, estudiar una carrera. Hoy cerca del 50% de nuestros egresados accede a estudios superiores. Y que tengan la posibilidad de un trabajo formal. Para eso nos aliamos con otras ONG, universidades, empresas, profesionales, padrinos, contamos con donantes que nos acompañan para hacer posible esta realidad y ese trabajo comunitario es fundamental. Por supuesto con los estudiantes, su compromiso y el de sus



Compite por "colaboración con la comunidad"

GENTILEZA T4 EDUCATION

familias, que confían en nosotros y que apuestan a tener una propuesta educativa diferente que les permita tener un futuro que elijan", agregó.

A través de los Programas de Orientación Vocacional, Mentoría e Inclusión Laboral se acompaña la preparación de los estudiantes para promover su desarrollo personal y profesional, y favorecer el desarrollo comunitario. Cuentan con un Programa de Inclusión Laboral para egresados del secundario para lograr integración con las oportunidades de empleo, apoyados por alianzas con empresas locales, ONG, instituciones educativas y familia. Ha llevado a una baja del 21%al13%en los alumnos que, luego de egresar, no estudian ni trabajan y un alza de más del doble en el acceso al empleo formal en dos años.

#### Innovar, la clave

"El Colegio María de Guadalupe trabaja desde hace 12 años para acompañar con educación de calidad a estudiantes que viven en contextos de vulnerabilidad. Estamos convencidos de que cada niño tiene la capacidad de aprender y junto a la comunidad educativa podemos acompañar sus trayectorias para que logren elegir sus futuros. Este reconocimiento es un impulso muy importante para fortalecer nuestra mision y agrandar la comunidad que la hace posible: familias, estudiantes, educadores, donantes, empresas, voluntarios", dijo Luis Arocha, director ejecutivo del colegio.

Vikas Pota, fundador de T4 Education y de los World's Best School Prizes, consideró: "Las escuelas argentinas pioneras como el Colegio María de Guadalupe, que han culti-

vado una fuerte cultura escolar y no tienen miedo de ser innovadores, muestran la diferencia e impacto que se puede lograr en tantas vidas. Las escuelas de todo el mundo ahora pueden aprender de sus soluciones, y es hora de que los gobiernos también lo hagan".

"A menos que resolvamos los desafíos urgentes que enfrenta la educación global -de las brechas de aprendizaje exacerbadas por el Covid a la crónica falta de financiamiento y la creciente crisis de bienestar, reclutamiento y retención de docentes- habremos fallado a la próxima generación", agregó.

Estos premios, fundados por T4 Education en alianza con Accenture, American Express y la Fundación Lemann de Brasil, se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas de todo el mundo por el papel para desarrollar la próxima generación y su impacto positivo en sus comunidades.

Los ganadores de los cinco premios, que se sabrán en noviembre, serán elegidos por un jurado de unos 200 líderes del mundo-incluidos académicos, educadores, ONG, emprendedores, sociedad civil y el sector privado-, entre ellos, Esteban Bullrich, exsenador y exministro de Educación, y Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña. En septiembre se anunciará el top tres de finalistas de cada categoría.

Las escuelas preseleccionadas en el top 10 participan de una instancia de voto público. La ganadora recibirá el Community Choice Award y una membresía al programa Best School to Work de T4 Education: un mecanismo para certificar escuelas por su cultura y ambiente de trabajo. • Lucila Marin

# Huachen: el perro de transporte de carga de la Patagonia

HALLAZGO. Sus restos permitieron confirmar la relación, en el siglo XVII, con cazadores locales

#### Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-Al sudeste del lago Colhué Huapi, en Chubut, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) encontraron los restos de un perro usado como animal de car-

ga: es el primer caso de este tipo

para América del Sur. El hallazgo se produjo en una campaña de excavación arqueológica realizada cerca de Sarmiento, a unos 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Descubrieron el esqueleto de un cánido macho de entre 2 y 3 años de edad, con evidencia de haber sido usado para transportar carga por las poblaciones cazadorasrecolectoras de la región.

"Los huesos se encontraban en buen estado de conservación. Tres meses antes habíamos estado en ese lugar y estaban tapados. nos. Pero como la cuestión del perro en la Patagonia es bastante discutida, decidimos hacer una datación que nos permitió saber que este perro había vivido en el siglo XVII", contó Eduardo Moreno, investigador del Conicet en el Instituto de Diversidad y Evolución Austral (Ideaus, Conicet) y líder del proyecto "Arqueología de cazadores-recolectores en el bajo de Sarmiento".

Los arqueólogos analizaron diversas osteopatologías en las vértebras torácicas y lumbares y en el sacro del animal, y establecieron que esas modificaciones son el resultado del estrés físico por la carga de peso sobre la columna vertebral del perro.

"Una ventaja es que teníamos una gran cantidad de restos del esqueleto; pudimos hacer un análisis osteológico, osteopatológico y tafonómico en profundidad. Y determinamos que era un perro macho de 19 kilos aproximadamente, que tenía entre 2 y 3 años al morir. Al realizar el análisis osteológico notamos que parte de las vértebras dorsales, todas las lumbares y el sacro tenían modificaciones o deformaciones de la apófisis espinosa y el sacro tenía la cresta deformada", agregó la investigadora Heidi Hammond.

Se recuperó material que permitirá conocer acerca de los perros que ingresaron en América del Sur y aportar a la historia poblacional genética de Canis familiaris a nivel global. Tal como ad-

vierten los expertos, la posibilidad de hacer estudios genómicos de este cánido permitirá inferir su origen y relación con otras especies actuales y extintas, así como analizar procesos evolutivos que dieron origen a la diversidad de cánidos domésticos actuales en el continente.

"El hallazgo de este perro tiene profundas implicancias en entender los grupos cazadoresrecolectores que habitaron la Patagonia. Estas sociedades tenían una alta movilidad y durante milenios trasladaron sus bienes a pie. Este estudio demuestra que los perros ayudaron en el transporte de objetos y bienes a estas poblaciones", explicó Leandro Zilio, investigador del Conicet y autor principal del trabajo.

Una vez identificadas las modificaciones en la columna vertebraldel perro, que fue nombrado Huachen, los científicos comenzaron a descartar las posibles Inmediatamente hicimos el res- causas de estas deformaciones cate de los restos, sin mucha idea, por tomografías computadas porque podían ser perros moder- y radiografías. Además, analizaron el proceso de formación del sitio junto con geólogos para identificar si esas modificaciones podrían haber ocurrido una vez que el perro estaba muerto o durante la vida del animal.

Concluyeron que el perro vivió con un grupo de cazadores-recolectores en la Patagonia central y se usó para transportar objetos en los recorridos que hacían regularmente estas poblaciones. "El estudio de Huachen nos permite reconocer el vínculo entre las poblaciones cazadoras-recolectoras y los perros", agregó Zilio.

El hallazgo también representa el primer registro sudamericano de este tipo, dado que la presencia de perros en sitios arqueológicos de la Patagonia es escasa. La investigación fue publicada en Journal of Archaeological Science: Reports. El documento destaca la complejidady diversidad de relaciones entre humanos y animales en el pasado, el vínculo entre las personas con el perro como animal doméstico y la importancia de este animal entre los grupos de cazadores-recolectores con alta movilidad en la Patagonia central.

De la investigación participaron Santiago Peralta González y María Laura Parolin, integrantes del Ideaus, junto con Alejandro Montes, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, y Silvina Mariela Ocampo, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. •

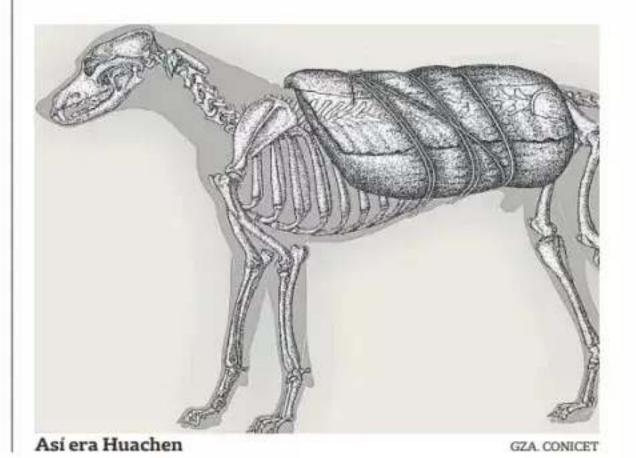

26 SEGURIDAD LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### GENERAL PIRÁN

#### Máxima pena por femicidio

La Justicia condenó a prisión perpetua a Juan Marquestau, acusado de asesinar en la localidad de General Pirán a Nicole Peña, de 22 años, a la que primero intentó ahorcar, luego la golpeó en la cabeza y, finalmente, la arrojó dentro de un aljibe del establecimiento rural donde trabajaba la mujer. El cadáver fue encontrado tres días después del crimen, ocurrido el 23 de diciembre de 2021.

# Hallaron una prueba clave para acusar a la empleada del ingeniero asesinado

PILAR. Un peritaje detectó ADN de Rosalía Paniagua bajo las uñas de Eduardo Wolfenson Band, por lo que la fiscalía considera a la mujer como autora material del homicidio

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

Se terminó el misterio. Un peritaje científico confirmó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal de que Rosalía Soledad Paniagua fue la homicida de Eduardo Wolfenson Band, el ingeniero asfixiado en su casa del country La Delfina, en Pilar, crimen ocurrido el 22 de febrero pasado.

Así lo informaron a LANACION calificadas fuentes judiciales. En las últimas horas, el fiscal de Pilar Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación, recibió el informe sobre el análisis de las muestras de ADN halladas en la escena del crimen y se confirmó que el patrón genético hallado debajo de las uñas de la víctima es compatible con el de Paniagua, que trabajó como empleada doméstica en la casa donde ocurrió el homicidio.

También se determinó que los trescabellosencontradosen la habitación donde mataron a Wolfenson Band corresponden a la empleada doméstica detenida con prisión preventiva acusada de "robo calificado por el uso de arma utilizada de forma impropia en concurso real con homicidio criminis causae".

Wolfenson Band fue estrangulado con un elemento fino en una de las habitaciones de la planta alta de su casa del lote 397 del barrio privado situado en Presidente Perón 1351. en la localidad de Derqui, en Pilar. Su cuerpo fue hallado poco después de las 16.20 del viernes 23 de febrero pasado. Cuando fue descubierto, el cadáver estaba "boca arriba, contra un rincón y con la cabeza debajo de un radiador". Presentaba golpes en la cara, más precisamente en una ceja, la frente y hasta un corte en un pómulo, un fuerte impacto en la nariz y un corte interior producto de otrogolpe en la boca, con una lesión en la parte interna de una de las mejillas. El crimen habría ocurrido 24 horas antes.

La última persona que vio con vida al ingeniero fue Paniagua. Una de las claves para imputarla y ordenar su captura fue la activación del teléfono celular de la víctima en la estación de Derqui, donde la sospechosa tomó el tren para ir a su casa de Williams Morris, en el partido de Hurlingham.

"A las pruebas tecnológicas que permitieron la detención de Paníagua ahora se sumó una prueba irrefutable, que es el peritaje genético que confirmó la existencia de ADN de la sospechosa en la escena del crimen y debajo de las uñas de los dedos meñique y mayor de la ma-



La víctima fue asesinada el 22 de febrero pasado, en su casa, dentro del country La Delfina

ARCHIVO

no derecha de la víctima. Esto indica que fue la empleada doméstica quien atacó al ingeniero asesinado", sostuvo una fuente judicial.

También se confirmó que una muestra hemática levantada de una funda de una almohada es compatible con el ADN de Paniagua.

"Dos de los cabellos encontrados y analizados estaban al lado del cuerpo de la víctima. Los peritos que hicieron el análisis genético explicaron que el hecho de que se haya encontrado ADN de Paniagua debajo de las uñas de la víctima significa que, en su intento de defenderse, Wolfenson Band llegó a arañar a su atacante", sostuvo un detective judicial.

El peritaje genético fue hecho Para los peritos, el por especialistas del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal bonaerense, situado en Junin.

Las pruebas del robo abundan en el expediente: Paniagua no solo se llevó el teléfono marca Motorola de la víctima, sino que también se apropió de un parlante con conexión bluetooth, auriculares y una menorá, el candelabro de bronce de



**Eduardo Wolfenson Band** 

hallazgo de rastros genéticos indica que la víctima intentó defenderse

El hombre fue estrangulado en su dormitorio

siete velas símbolo del judaísmo, que vendió el mismo día del crimen en un negocio de San Martín dedicado a la compra de metales.

Según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION, la pareja de Paniagua, Miguel Ángel Villasboa, "en presencia de un testigo, dijo que el 22 de febrero pasado, a las 16, luego de buscar a Rosalía por la estación de trenes de Williams Morris y que ella le dijera que tenía un 'candelabro para vender' fueron en su auto hasta San Martín, donde en un negocio, después de pesar el metal. se lo compraron por 6000 pesos".

Los detectives policiales lograron ubicar al empleado de la casa de compra de metales que atendió a Villasboa, que recordó la "operación" y, al ser exhibida una foto del menorá de la víctima, lo reconoció. Pero sostuvo que ya no lo tenían en el local porque una vez por semana se llevan todos "los metales". Además, en la casa de Paniagua, el 24 de marzo pasado, en el allanamiento donde fue detenida la sospechosa, se secuestró un par-Vander rojo, que fue reconocido reconoció.

por Graciela Orlandi, la pareja de la víctima, como el que había sido sustraído de su casa.

La sospecha negó ser la asesina y haber robado "el botín". Dijo que el autor del crimen era una persona de nombre Félix, que mantenía una relación con Wolfenson Band. Sostuvo que ese jueves 22 de febrero fue golpeada por el supuesto asesino y que perdió el conocimiento. Agregó, además, que cuando se despertó estaba maniatada y con una cinta en la boca, en la planta baja, entre el lavadero y la cocina.

"Paniagua sostuvo que, por el golpe, sangró. Pero los peritos que trabajaron en la escena del crimen confirmaron que no se levantaron rastros de manchas hemáticas donde la sospechosa dijo haber estado maniatada", indicó una de las fuentes del caso.

La empleada doméstica también afirmó que, cuando recuperó el conocimiento, el supuesto homicida le lavó la cara y le espetó: "¿Cuánto querés? Llevate el teléfono celular, el candelabro, el parlante y los auriculares". Pero el resultado de los peritajes genéticos, para los investigadores, descarta la presencia de una tercera persona en la escena del crimen.

#### La ruta del teléfono

El aparato móvil marca Motorola de la víctima, clave para identificar a la sindicada asesina a partir del trabajo de análisis hecho por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso, nunca apareció.

En su declaración indagatoria, Paniagua sostuvo: "Antes de salir del barrio, saqué el teléfono del señor para prenderlo, no podía prenderlo, pensaba que me iban a revisar en la guardia, pero pasé, no me revisaron. Solo anotaron que me fui. Saqué el teléfono para prenderlo, pero no podía, tenía el patrón [la clave de seguridad]. Tenía miedo, no sabía si sacarle el chip o no".

Según su relato, tras tomar el colectivo 228 y llegar a la estación de trenes Derqui, volvió a tomar contacto con el aparato. "Crucé la calle y paréa una chica y le pregunté si tenía algo para abrir el teléfono, sacar esto [el chip]", recordó. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad. Los detectives policialesyjudiciales consideraron que, en realidad, Paniagua intentó vender el celular. Pero como no pudieron ubicar a la testigo, la hipótesis nunca se pudo confirmar. Solo quedó la versión de la empleada doméstica.

Una vez en el andén, cuando se sentó, dijo que quiso revisar el teléfono del "señor", pero no pudo. "Le saqué el chip, lo logré. Lo dejé en la estación", afirmó.

Pero para los investigadores fue otra mentira. "Paniagua dijo haber arrojado el chip de la víctima en el anden, pero al observar las secuencias filmicas no se advierte dicho accionar. Sumado a que el sábado 24 de febrero a la 1.20 se activó la línea telefónica del ingeniero asesinado", explicó el fiscal Camafreita Steffich en el dictamen donde solicitó la prisión preventiva. En ese momento, el aparato móvil estaba en poder lante bluetooth marca Thonet & de la acusada, como ella mismo lo

# Allanaron una financiera en una causa por lavado de dinero

OPERATIVO. El caso se inició el año pasado al detectarse el transporte de dólares

Gabriel Di Nicola LA NACION

A mediados del año pasado, en un control vehicular, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró US\$15.000 y \$2.000.000. El dinero estaba guardado en dos bolsos. El conductor del auto interceptado no pudo justificar su origen. Pasaron los días y nadie reclamó

los billetes decomisados. Un año

después del millonario hallazgo,

una investigación por lavado de activos, derivó en la detención de cinco sospechosos y en allanamientos en las oficinas de Nordelta de la financiera y casa de cambio El Club del Cheque.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes policiales. Según su perfil de la red social Instagram, El Club del Cheque se dedica a la compraventa de moneda extranjera y presta servicios de transferencias. cambio de cheques y préstamos.

Tiene 14 sucursales y funciona desde hace 30 años, según se indicó en su cuenta de Facebook.

Tras el secuestro del dinero, a mediados del año pasado, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, con jurisdicción en el lugar donde se realizó el control vehicular, le dio intervención a la División Lavado de Activos de la PFA para intentar reconstruir la ruta de los \$2.000.000 v los US\$15.000.

Los detectives de la PFA determinaron que el conductor del vehículo utilizado para trasladar el dinero trabajaba para los responsables de la financiera El Club del Cheque.

"La PFA confeccionó un amplio informe patrimonial del imputado; hallándose vínculos del dinero con una importante financiera con asiento principal en la zona de Nordelta", explicó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.

Y se agregó: "Se realizaron tareas de campo, las cuales identificaron a los responsables de la financiera bajo sospecha. Se determinó que funcionaba como cueva y realizaba actividades ilegales. Para expandir su actividad y ocultar su identidad, los sospechosos crearon una sociedad fantasma que funcionaba

como pantalla, con la cual fueron abriendo distintos locales de la misma franquicia, a través de los cuales reinvertian las ganancias obtenidas de los negocios que ya funcionaban".

Con la prueba reunida, el juez Portocarrero Tezanos Pinto ordenó cinco detenciones y diez allanamientos.

En Nordelta se allanaron tres pisos de un edificio donde funcionaban oficinas de El Club del Cheque. También hubo procedimientos en Junin, Nueve de Julio y la ciudad de Buenos Aires.

En los operativos fueron secuestrados \$62.000.000, US\$50.000, 10.000 euros, máquinas contadoras de billetes y documentación de interés para la causa, según informó la PFA. •

#### Avisos fúnebres

4318 8888

Para publicar 4318 8888 o funebresú/fanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30. Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento, 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y

Su mujer Maria Sáenz Valien-

te; sus hijos María y Raúl Ro-

mero Krause, Luis y Guadalu-

COSTA, Tel. 4812-8040.

ABERG COBO, Luis Carlos,

q.e.p.d., falleció el 13-6-2024. -

Su hermano Carlos te despide

admirando tu entereza frente

a la adversidad, recordando

los buenos momentos com-

partidos en familia y acompa-

ñando a la queridisima María,

ABERG COBO, Luis Carlos,

q.e.p.d. - Sus hermanos Simón

y Bárbara Lacroze de Aberg

Cobo (a.) y sus hijos Patricio y

Bárbara, Simón y Belen, Ma-

nuel y Juana (a.) y Celina (a.)

participan con enorme triste-

za su fallecimiento y acompa-

ñan con mucho cariño a la

querida María y los chicos y

ruegan oraciones en su me-

ABERG COBO, Luis Carlos,

q.e.p.d. - Su hermana Eleonora

y Emilio Abboud, sus hijos,

Paul y Belén Monsegou (a.) y

sus nietos Olivia y Félix (a.) lo

despiden con gran tristeza,

acompañan a la querida Maria

y los chicos y ruegan oracio-

ABERG COBO, Luis Carlos,

q.e.p.d. - Su hermano y ahijado

Hernán, sus hijos Josefina y

Julián Aberg Cobo acompa-

ñan a María, hijos y nietos con

mucha tristeza. Nos despedi-

mos del querido Luis con mu-

ABERG COBO, Luis Carlos,

q.e.p.d. - Sus sobrinos Aberg

Cobo Lacroze Tati y Pato, Si-

món y Belén, Manucho y Jua-

na y Chelis despiden al queri-

do tío Lucho y acompañan a

María y sus primos con todo

ABERG COBO, Luis Carlos,

q.e.p.d., falleció el 13-6-2024. -

Felisa Blaquier de Sáenz Va-

liente despide a Luis con gran

cariño y pide una oración en

nes en su memoria.

cho cariño.

carino.

su memoria.

a sus hijos y nietos.

moria.

ABERG COBO, Luis Carlos, **Participaciones** q.e.p.d. - Su cuñada Malena Lasala de Aberg Cobo, sus hijos Magdalena y Hernán Obejero, Delia, Jorgito y Cristina ABERG COBO, Luis Carlos. despiden al querido tío Luis y q.e.p.d., falleció el 13-6-2024. acompañan a María, hijos y

tos.

pe Cano, Teresa y Alejandro Beccar Varela, Dolores y Char-ABERG COBO, Luis, q.e.p.d., lie Almestar y nietos te despifalleció el 13-6-2024. - El direcden con infinita tristeza, siemtorio y personal de Saenz Vapre te vamos a extrañar. Inviliente Bullrich y Cia. S.A. partitamos a la misa de cuerpo precipan con profundo pesar su sente que se celebrará hoy, a fallecimiento y ruegan una las 10, en la Basílica Nuestra oración en su Memoria. Señora del Pilar - LAZARO

nietos en estos tristes momen-

ABERG COBO, Luis, q.e.p.d., falleció el 13-6-2024. - Ignacio Saenz Valiente v Matilde, Gervasio Saenz Valiente y María Eugenia, Fernando Saenz Valiente y Paula, Raquel Saenz Valiente y Anibal, Juana Saenz Valiente y Horacio, Esteban Saenz Valiente y Mariana, Julia Saenz Valiente y Juan Pablo, acompañamos con mucho cariño a María, sus hijos y nietos y Feli; y nos unimos en oración por su eterno descan-

ABERG COBO, Luis, q.e.p.d., falleció el 13-6-2024. - Guillermo Aristizabal y familia acompañan el dolor de su familia.

ABERG COBO, Luis, q.e.p.d., falleció el 13-6-2024. - Agencia Castelli de Saenz Valiente Bullrich y Cía., participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

ARÉVALO de GRAMISU, Cecilia. - Estelita y Marcos Escalante (as.) participan con gran dolor e inmenso agradecimiento su fallecimiento. Acompañamos al querido Mario y sus hijos. Descansa en paz y vuela alto querida Ceci-

ARÉVALO de GRAMISU, Cecilia, q.e.p.d. - Pedro y Wanda Ferraina acompañan a Mario y su familia en este penoso momento y ruegan una oración en su memoria.

AREVALO de GRAMISU, Cecilia. - Roberto Quarta participa con mucha pena su falleci-

miento.

AREVALO de GRAMISU, Cecilia. - Mariana y Javier Sánchez De La Puente despiden con tristeza a la querida Cecilia, acompañando con mucho cariño a Mario, Francisco y Marina.

AREVALO de GRAMISU, Cecilia. - Javier Sarquis y Andrea Fabre abrazan a Mario, Frankie y Marina por la pronta partida de la querida Cecilia.

www.lanacion.com.ar/funebres

AREVALO de GRAMISU, Cecilia. - Kiko, Minita, Josefina y Amina despiden a su querida amiga Cecilia y acompañan a Mario, Francisco, Carolina, Marina, Tomás y a sus nietos, en este triste momento.

AREVALO de GRAMISU, Cecilia, q.e.p.d., falleció el 12-6-2024. - Mónica y Guillermo Salinas abrazan a Mario, Francisco y Marina y rezan por Cecilia.

AREVALO de GRAMISU, Cecilia, q.e.p.d. - Raúl y María Rosa Alvarez Echagüe, hijos, hijos políticos y nietos ruegan una oración en su memoria y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ARÉVALO de GRAMISU, Cecilia. - Martín Solanet participa su fallecimiento y abraza a Mario y familia con mucho cariño.

ARÉVALO de GRAMISU, Cecilia Elena. - Francisco Pocie-Ilo Argerich y Cecilia María Jacquelin de Pociello Argerich, sus hijos y nietos la despiden con dolor y acompañan a Mario, Francisco y Marina en este triste momento.

AREVALO, Cecilia. - Los médicos de planta y médicos residentes de la sexta cátedra de Medicina Interna del Hospital de Clínicas UBA lamentamos profundamente la pérdida de la Prof. Dra. Cecilia Arévalo, quien con dedicación y compromiso con la la docencia y asistencia médica, nos ha dejado una huella imborrable. Siempre la recordaremos con gratitud y cariño. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que descanse en paz.

AREVALO, Cecilia. - Maria Angélica de Monti e hijos despiden con tristeza a la querida Cecilia y acompañan al Dr. Gramisu e hijos en este doloroso momento.

AREVALO, Cecilia. - Cholita Cerini y familia despiden a Cecilia, su querida amiga y médica y abrazan a su familia.

BRAU, Horacio. - Fede Sisto y familia acompañan a la querida familia Brau en este triste momento.

BRAU, Horacio. - Javier Miguel Tizado, Marina Corpi y familia despedimos conmovidos a Horacio, recordándolo con gran cariño y abrazándolo con nuestras oraciones a sus hijos Martin y Alejandro.

BULLOCK - WEBSTER, Robin James, q.e.p.d., murió el 6-6-2024. - Su mujer María Delia Buenaño, sus hijos Alexia, Katie, Caroline, Lucy y James y sus adorados nietos lo despiden con mucho amor y dolor.

CACERES, M. Gabriela. q.e.p.d. - Familias Álvarez, Capelli, Carretto, Jocker, Sosa. Trasorras, Serra y Travieso acompañan a Rodolfo, Lidia y familia, rogando una oración en su memoria.

CASALI, Hebe, q.e.p.d., falleció el 11-6-2024. - Sus hijas Maria Fernanda y Marcela Basanta, su nieto Nicolás y su yerno Miguel Carchio la despedimos con mucho amor.

CORDERO, Alicia del Carmen, q.e.p.d. - Tus amigos de San Carlos: Alicia y Jorge Apreda, Martha y Eduardo Cattaneo, Carmen y Enrique Delger te despedimos con mucha tristeza y abrazamos a Nelson y a tus hijos con gran cariño.

DUBINI, Angel. - Los directores de Aeration Argentina participan con dolor la partida de su familiar y ex colaborador y abrazan a todos los Dubini. Invitan a la mísa en Aránzazu San Fernando, a las 9.

DUBINI, Angel Fernando, g.e.p.d., murió el 12-6-2024. -La promoción XV del LMGSM despide con tristeza a un amigo de enorme bondad y profunda fé.

ESTEVES, María Luisa. -Amiga, hermana de la vida, Chinita adorada. Alejandra Inés Lacroze y sus hijos Sol y Máximo Alonso te despedimos con todo nuestro amor y acompañamos a Antonella, Mariano, Florencia y toda su familia.

FIGUEROA de DURAND. Inés, q.e.p.d. - María Juncosa, Juan Moneta y sus hijos la despiden con enorme cariño y acompañan a Iso y a todos los Durand en este doloroso moGRANDA, Ricardo, q.e.p.d. -Daniel y Guillermo Masoni y familia despiden al estimado Ricardo con afecto, deseando que su alma descanse en paz.

GRANDA, Ricardo, q.e.p.d. -La empresa, sus colaboradores y directivos despiden al Ing. Ricardo Granda, al cual se lo va a extrañar, y acompañan a su familia, esposa, hijos y nietos en este momento de dolor, rogando por su eterno descanso y elevando una oración en su memoria.

LIMBURG STIRUM, Joanne Antoinette Laporte, condesa, q.e.p.d., falleció en Sta. Fe, el 31-5-2024. - Mimi von Sanden y Jimmy Bindon participan el fallecimiento de su querida amiga Joan y agradecen una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en Holanda.

OLAZÁBAL, Sara Inés R. de. - Marité S. de Etcheverrigaray y Laura Quintana participan con mucha tristeza su muerte y acompañan a todos con enorme cariño.

PANE, Julio Oscar, q.e.p.d. -Tuvimos la inmensa fortuna de conocerlo y escucharlo. Lo seguimos, lo apoyamos y lo queremos. El 12 de junio se fue Julio y nos deja llenos de recuerdos y tangos. Un abrazo querido amigo. Sus amigos de Medifé.

PÉREZ, Roberto, q.e.p.d., 8-12-72 - 13-6-2024. - Tus compañeros de Trans I.E.S.A. lamentamos el fallecimiento de Roberto Beto Pérez. Su partida deja un vacio inmenso en nuestros corazones, pero su recuerdo vivirá por siempre en nuestra memoria. Acompañamos a su familia y amigos en este dificil momento, extendiéndoles nuestras más sinceras condolencias.

RICHARD de OLAZABAL, Sara Inés, q.e.p.d. - Maria y Alberto Bieule, hijos, nietos y bisnieto acompañan a todos los Olazábal y ruegan oraciones en memoria de la querida

RICHARD de OLAZABAL, Sara Inés. - "Madre Admirable, somos tus hijas y en ti confiamos". Tu amiga de siempre, Silvina Frias y Oscar M. Arce e hijos la despedimos con cariño, acompañando a sus hijos.

RICHARD de OLAZABAL, Sara Inés. - Isabel y Carlos Ariosa despiden a la querida Sari y abrazan a todos los De Olazabal.

ROSSI, Guillermo, Prof. Dr., q.e.p.d. - La Academia Nacional de Odontologia despide con profundo dolor a quien fuera uno de sus miembros de número.

VILLALBA, Nicolás, q.e.p.d. -El directorio y personal de Saenz Valiente, Bullrich y Cia. S.A., lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

WABNIK, Samuel, Z.L. -Acompañamos con profunda tristeza y amor a nuestros queridos amigos Alejando y Ethel y a toda la familia Wabnik. Martin y Michelle Kweller, Cyntia y Dario Mindlin.

WABNIK, Samuel. - Marcelo y Paula Kohen acompañan a sus queridos amigos Ale y Ethel y a toda la familia Wabnik en este momento de dolor.

YOUNG, Edgardo (Bebe). -Luis Fernando y María Estela Defferrari despiden al Bebe y acompañan con gran cariño Angela, a sus hijos y a Charlie.

Recordatorios

ALBANO, Marta C. Quartarone de, falleció el 14-6-2002. -Tus hijos Ignacio, Cecilia y Fernando, tus nueras Nerina y Cynthia, tus nietos Francisco, Juanpi y Joaquín y tu esposo Osvaldo O. Albano ruegan una oración en tu memoria.

BAUMWOHLSPINER, Nélida, falleció el 14-6-2022. - A dos años de tu partida, mamá bobe Nelly, te recordamos con todo nuestro amor. ¡Te extrañamos todos los días! Con amor tu familia.

GANDARA de BALBO, Alicia. - A 5 años de tu partida tu familia te extraña y recuerda tu permanente sonrisa.

POMARES PEZZUTTI, Mora, q.e.p.d. - A veinte años de tu partida, te recordamos siempre con mucho amor. Tus hijos Ana, Luis Alejo y Andrés, tus hijos políticos Martín y Carolina y tus nietos Mía, Mora, Juana, Antonio y Aurora.

28 | SEGURIDAD LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# Lanzan un plan para proteger a las empresas estratégicas

SEGURIDAD PRODUCTIVA. La ministra Bullrich creó una unidad para analizar y prevenir amenazas que afecten al desarrollo económico

#### **Daniel Gallo**

LA NACION

Horas después de finalizado el debate en el Senado con la aprobación de la Ley Bases, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un plan para resguardar en forma concreta las inversiones en empresas estratégicas y áreas comerciales de especial interés público. El programa Seguridad Productiva se focalizará en analizar y prevenir potenciales amenazas en sectores que potencien el desarrollo económico. Eso implicará, por ejemplo, el despliegue de fuerzas federales cuando se detecte que alguna compañía pueda sufrir algún riesgo en sus instalaciones o en la cadena logística de la producción.

Según se señaló en un comunicado de prensa del Ministerio de Seguridad, se reciben a diario pedidos para atender la situación de seguridad de las actividades productivas, que van desde bloqueos a supermercados, industrias o pequeñas empresas al robo de cables de telefonía y vías de ferrocarriles.

En ese aspecto, Bullrich señaló: "Se tomó la decisión, tomando la experiencia que se hizo entre 2017 a 2019 con el Programa Cosecha Segura, a cargo de Martín Culatto, (coordinador de este nuevo programa), de implementar esta nueva política y sobre todo, tras la aprobación de la Ley Bases, que abrirá un nuevo contexto de inversiones".

La ministra Bullrich había anticipado el lanzamiento de este programa de protección a inversores y a la capacidad productiva durante la charla que brindó frente a los asociados del Rotary Club de Buenos Aires, el 9 de mayo pasado.

En el Boletín Oficial quedó registrada ayer la creación de esa Unidad deSeguridadProductivayseestableció que deberá "analizar las situaciones de inseguridad que presentan o



Bullrich busca proteger a sectores productivos MINISTERIO DE SEGURIDAD

pueden previsiblemente presentar sectores de la economía".

Y se agregó en la resolución 499/2024 de la cartera policial que al detectarse una amenaza se deberá "brindar, cuando proceda, bajo el exclusivo criterio del Ministerio de Seguridad y con carácter excepcional, en consenso con las jurisdicciones provinciales, la seguridad que demandan las situaciones enuncia- de producción de hidrocarburos das en el inciso anterior".

La decisión de actuar será potestad exclusiva del Ministerio de Seguridad, sin requerimientos judiciales previos para un despliegue preventivo.

Esa situación quedó claramente establecida en la resolución firmada por Bullrich: "La selección de los sectores o empresas individuales que podrán ocasionalmente recibir la atención de la Unidad Seguridad Productiva será una decisión que quedará exclusivamente a criterio de esta cartera o de las órdenes que recibiere del Poder Ejecutivo, en función de la evaluación de riesgos o la situación particular de la entidad en un determinado momento. o la repercusión de los hechos de inseguridad en el quehacer racional y en la opinión pública".

La explotación minera ilegal es uno de los ejes en los que se prestará especial atención, según señaló la funcionaria nacional, que adelantó que se piensa "cuidar toda la zona minera del país con sistemas electrónicos". Y aseguró Bullrich que se instalará una unidad de la Gendarmería en la localidad neuquina de Añelo, corazón del sector conocido como Vaca Muerta.

Los encargados de seguridad privada de compañías y sectores productivos tendrán abierta una línea de comunicación directa con el ministerio para dar aviso de posibles amenazas e intimidaciones.

Yuna mirada especial de las autoridades se colocará en la situación de supermercados y mayoristas. "No permitimos que de ninguna manera un supermercado entregue alimentos porque eso genera un efecto de desorden. Se prevé, en caso de que existan, organizar con los municipios esas acciones, pero si comienza el desorden con reparto de alimentos, se desordena todo. Habrá un contacto en red con todos los jefes de seguridad de los supermercados del país con el objetivo de protegerlos de aprietes". •

# Aprobaron un cambio para bloquear la puerta giratoria

**DELITOS.** Legisladores porteños incorporaron el concepto de reiterancia para frenar excarcelaciones

La Legislatura porteña aprobó aver una modificación del artículo 182 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires para instalar la figura de la reiterancia delictiva como uno de los condicionantes que los jueces deberán tener en cuenta en el momento de dictar excarcelaciones o prisiones preventivas. La iniciativa fue promovida por el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, y apunta a dar un freno político a la llamada puerta giratoria judicial.

Según se informó, la propuesta oficial tuvo el respaldo de 36 de los 57 legisladores presentes en la sesión. La intención de incorporar esa variante en el referido artículo 182 propone a la reiteración delictiva como una nueva circunstancia a evaluar por los magistrados a la hora de considerar el peligro de fuga.

"Es una medida que encuentra sólido respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en la normativa vigente", se indicó en los fundamentos del proyecto que tendrá efecto sobre los delitos del fuero porteño, ya que convive aún la Justicia local con los tribunales nacionales que tratan los delitos de homicidios y robos.

Sin embargo, con las figuras penales que ya fueron transferidas a la ciudad, como abuso y tenencia de armas, lesiones y narcomenudeo, entre otros delitos, el concepto de reiterancia podría bloquear beneficios judiciales en esos casos.

Por ejemplo, uno de los sospechosos detenidos en los últimos días por el violento robo en un centro de estética de Palermo no sería alcanzado en este caso, pero se hubiese evitado su presencia en las calles antes, ya que al menos tres de sus cinco arrestos en cuatro años tuvieron con ver con narcomenudeo. Y con esos antecedentes y esta reforma, ese ven-



Jorge Macri JEFE DEL GOBIERNO PORTEÑO

"Le damos a la Justicia una nueva herramienta para que los porteños vivamos más seguros"

dedor de drogas no hubiese sido excarcelado.

"Me comprometí a terminar con la puerta giratoria y dimos un paso fundamental. En la ciudad cerca de la mitad de los delitos los cometen delincuentes reincidentes. Este número es contundente y refleja el fracaso del sistema, que, en vez de ponerlos tras las rejas, los deja libres. Pero eso se terminó, hoy (por ayer) se aprobó el proyecto de ley que presentamos en la Legislatura porteña para modificar nuestro Código Procesal Penal y establecer reiterancia como causal de prisión preventiva", señaló Macri.

Más allá del avance en la Legislatura porteña, una reforma similar fue planteada en el Congreso por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La idea de reemplazar la reincidencia por la reiterancia apunta a dar un golpe inmediato al delito urbano. Es que la reincidencia requiere de dos condenas firmes, una situación que choca con la larga extensión en el tiempo de los procesos penales y favorece la llamada puerta giratoria. •

# Piden perpetua para el acusado por el asesinato de familiares

SAN NICOLÁS. Entre 2019 y 2022, Pablo Grottini habría matado en diferentes hospitales a su hija, su madre y su hermano

Gabriel Di Nicola

Los alegatos ya habían concluido. La fiscal María Belén Baños, a cargo de la acusación, al pedir la pena de prisión perpetua, había afirmado: "Hemos quebrado la presunción de inocencia". La defensa del acusado, luego, solicitó la absolución. Entonces, antes de que los jueces María Belén Ocáriz, Laura Mercedes Fernández y Cristian Ramos se retiraran a deliberar, Pablo Damián Grottini tomó el micrófono y dijo sus últimas palabras antes de que se conozca el próximo martes el veredicto. "Soy inocente. No tengo nada que ver", afirmó, imperturbable.

Grottini se referia a las muertes de su madre, Teresita Di Martino: su hermano, German, y su hija, que cuando falleció tenía 10 años y un retraso madurativo. Él está acusado de haber causado esos decesos entre julio de 2019 y abril de 2022.

"Las muertes no fueron naturales", sostuvo la fiscal Baños durante su alegato, que fue transmitido por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La funcionaria judicial también estuvo a



cargo de la instrucción de la causa.

La investigación comenzó después de la muerte de Di Martino, ocurrida el 23 de abril de 2022, en el Hospital San Felipe, de San Nicolás. La mujer había llegado al hospital trasladada por su hijo. Grottini sostuvo que su madre estaba descompuesta. "La paciente refirió sentirse hijo en el box número 3 de la guarmareaday angustiada por la muerte de otro hijo y de su nieta, explicó en su momento la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 12 de San Nico-

lás, en un comunicado de prensa. Di Martino fue sometida a una serie de estudios que dieron como resultados "parámetros normales", pero continuó internada en observación y se le colocó un suero para su hidratación.

"Estuvo a solas al cuidado de su dia del hospital, que es un espacio cerrado, para un solo paciente. La salud de la paciente fue controlada por el personal médico. Se encon-

traba estable, incluso en condiciones de ser dada de alta. No presentaba ninguna complicación clínica y tampoco patologías previas que ameritaran su internación. Tampoco se le suministró ninguna medicación más allá de la solución fisiológica", se agregó en el comunicado.

Pero, de pronto, Grottini avisó al personal médico que el "suero perdía". "La enfermera de turno, luego de constatar que la vía estaba pinchada, atravesada de lado a lado, cambió el suero, observando que el hijo de la paciente tenía sus prendas de vestir mojadas", explicaron fuentes judiciales.

La ropa mojada de Grottini fue el primer indicio que alertó al personal médico y a los enfermeros. Una hora y media después, el hijo de la paciente avisó que su madre estaba dormida. Pero, en realidad, estaba muerta.

Germán Grottini, el hermano del sospechoso, murió en julio de 2019 a los 32 años. Falleció en una clínica de San Nicolás a la que había llegado con mareos, náuseas y somnolencia, según su historial médico.

"El médico que lo atendió declaró que no pensaban dejarlo inter-

nado más de 24 horas. Le habían colocado suero. El cuadro era leve y la evolución, rápida y favorable. Quedó internado en una habitación al cuidado de su hermano y su madre", se afirmó en el comunicado de prensa difundido por el Ministerio Público Fiscal.

En determinado momento, cuando la madre del paciente volvió del quiosco, descubrió que su hijo no reaccionaba. Estaba muerto.

Dos años después, en julio de 2021, la hija de Grottini ingresó en el Hospital San Felipe con dolores en el pecho. Los resultados de los estudios médicos no arrojaron nada fuera de lo normal, pero se decidió dejar a la niña en observación, con suero. Murió mientras estaba al cuidado de su padre.

En su alegato, la fiscal Baños señaló las búsquedas que el acusado había realizado en Google: "Fueron muy puntuales, como 'aire en las venas por suero'; dice que se quería suicidar, pero lo que ha ocurrido durante estos años en que el señor dice que buscó métodos para suicidarse es que ha muerto su familia por causas compatibles con sus búsquedas".

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

APRENDIZAJE. ¿Qué vimos estos días sobre el funcionamiento del sistema político argentino? Nuestra identidad nacional tiene infinidad de valores positivos, pero la humildad no es, lamentablemente, uno de ellos

# Ombliguismo, contradicciones y bolsones de violencia autoritaria

Sergio Berensztein

-- PARA LA NACION--

a semana comenzó con el entendible efecto que las elecciones para el Parlamento Europeo generaron en la opinión pública. Confirmado el crecimiento de la nueva derecha a expensas de la social democracia, los verdes y los liberales, con los populares manteniendo su presencia, algunos sectores expresaron preocupación e interrogantes sobre cómo la nueva correlación de fuerzas podría impactar en cuestiones vitales como el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa, las migraciones y la política comercial. ¿Cuál sería el futuro del tan postergado acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur? Otros observadores asociaron el crecimiento de la nueva derecha con los cambios en el comportamiento electoral del año pasado en nuestro país.

¿Hay algún elemento en común desde el punto de vista ideológico o vinculado a la naturaleza de los nuevos liderazgos? No es sencillo establecer criterios comparativos lógicos si se admite que el fenómeno de la "extrema" derecha europea tiene un sinfín de vertientes: por ejemplo, mientras Giorgia Meloni es atlanticista, defiende a Ucrania y apuesta por mejorar la UE, Marine Le Pen es apoyada por un electorado que critica a Macron por confrontar con Rusia y exhibe una especial tirria contra la burocracia comunitaria. Asimismo, estas nuevas expresiones políticas suelen tener cuotas de "euroescepticismo", pero, a diferencia de lo que ocurrió con el Brexit (del que están ahora arrepentidos la mayoría de quienes lo votaron) o con los albores del Frente Popular francés, no buscan aislarse del proceso de integración ni cuestionan el proyecto europeo.

Si interpretamos lo ocurrido en Europa como disconformidad o protesta de un segmento relevante de la población, comprenderemos lo que está por ocurrir en el Reino Unido, donde la mayoría de los sondeos de opinión pública sugieren una contundente próxima victoria del Partido Laborista. Dificilmente alguien se anime a afirmar, como escuchamos estos días respecto de lo ocurrido en el continente, que la ola libertaria en general y el liderazgo de Javier Milei en particular puedan influir en esa elección. Parece sobrevivir un evidente "ombliguismo" que cruza el arco ideológico vernáculo. Nuestra identidad nacional tiene infinidad de valores positivos de los cuales debemos sentirnos orgullosos. La humildad no es, lamentablemente, uno de ellos.

Otro elemento polémico repetido hasta el hartazgo en estas jornadas, tanto en el Senado como en eventos académicos o empresariales en los



que participan el Presidente y otros referentes del oficialismo, es que la Argentina fue "el primer país del mundo" y que dejó de serlo hace 100 años. Además, por culpa del peronismo, nuestra decadencia habría experimentado una aceleración hasta alcanzar la dramática situación actual. En esto último existe un consenso amplio, aunque varían las narrativas respecto de la etiología de nuestro sombrío destino.

Vale la pena destacar que, si bien el país fue capaz de alcanzar un éxito tempranoen su desarrollo, de ninguna manera fue una "potencia mundial" ni estuvo exento de momentos críticos que pusieron en duda su continuidad y estuvieron asociados a fenómenos que, más tarde, suelen interpretarse como pésimas decisiones de políticas populistas. Recordemos la gran crisis de 1890 y el enorme default de la deuda externa, una especie de 2001 versión siglo XIX, incluyendo la fragmentación de los partidos existentes y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas (el radicalismoy el socialismo). Asimismo, durante la Primera Guerra Mundial se dio un proceso de sustitución de

Durante la
Primera Guerra
Mundial se dio un
proceso de
sustitución de
importaciones
que derivó en el
crecimiento de la
industria
nacional en
diferentes rubros

importaciones por el colapso del comercio internacional que derivó en el crecimiento de la industria nacional en diferentes rubros. Más: el incremento del flujo migratorio posterior a la culminación del conflicto bélico generó una crisis en la vivienda popular que terminó con una intervención en el mercado de alquileres para regular los precios, con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

Las semillas del "socialismo em-

pobrecedor" estuvieron plantadas bastante antes de la llegada del peronismo al poder. Sin embargo, llama la atención que el principal antecedente que Milei y los libertarios toman para legitimar las políticas actuales son las reformas estructurales implementadas durante la presidencia de Carlos Menem, cuyo busto fue incluido, con justicia, junto al resto de sus pares. Recordemos que se trató de un típico exponente del Movimiento Nacional Justicialista y que el actual gobierno tiene múltiples integrantes que trabajaron para (o incluso fueron elegidos como) peronistas, comenzando por Guillermo Francos y Daniel Scioli. A propósito, Milei trabajó como técnico para la campaña presidencial de este último, hace una década. O el peronismo no es tan malo o los problemas del país son un poco más complejos de lo que supone la narrativa oficialista. También se olvidó de Menem el senador Mayans cuando, antes de la votación de la Ley Bases, trazó una continuidad entre las políticas económicas actuales y las de la Revolución Libertadora, Onganía, el Proceso y Macri.

La Argentina fue un país violento, tanto el Estado como su sociedad civil. Uno de los pocos grandes logros de estas cuatro décadas de democracia es haber superado esa situación, pero persisten bolsones acotados de autoritarismo. Los vimos actuar con desparpajo en los alrededores del Congreso durante la sesión en el Senado, con el apoyo y la justificación de algunos legisladores, en especial del kirchnerismo. Un hecho muy destacable es que el Estado supo ejercer su rol y utilizar la fuerza para reaccionar con eficacia y controlar los desbordes. Numerosos detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, a la que ahora le toca investigar si hubo un intento de golpe, como dijo Milei; si participaron escuadrones de tareas o de choque entrenados fuera de la Argentina, o si recibieron ayuda de grupos organizados que ya actuaron en otras partes de la región, como por ejemplo en Chile en octubre de 2019.

¿Se trató de una represión desmedida o de una respuesta proporcional al desafío a las instituciones de la democracia? Esta vez, como había sido comunicado, el "Estado presente" ejerció legítimamente la fuerza para restablecer el orden. El resultado: el Congreso siguió sesionando con normalidad. Dicho de otra manera, fracasaron los que querían evitar el funcionamiento de lademocracia, a diferencia de lo ocurrido en diciembre de 2017.

La ley finalmente vio la luz, en una lógica y esperable versión light respecto del proyecto original y hasta de su segunda versión. Aun cuando el Poder Ejecutivo mostró una férrea voluntad de negociación que se extendió hasta último momento, el bajopesorelativode La Libertad Avanza en el Parlamento jugó en contra de las en principio ambiciosas pretensiones presidenciales. Quedará ver, a partir de su implementación, qué resultados generará y cómo resolverá el Gobierno el agujero fiscal consecuente de que no se haya restablecido el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que compromete el superávit financiero que continúa siendo, según confirmó Milei, un objetivo inquebrantable. Más allá del resultado, el maratónico debate en el Senado desnudó la pasmosa mediocridad de la mayoría de nuestros legisladores. En algunos casos, daba vergüenza ajena escuchar cómo tropezaban con conceptos más que básicos sobre política pública, cuestiones domésticas o política internacional. La pelota queda ahora en manos de la administración Milei, que deberá demostrar que sabe gobernar. Hasta ahora, la gestión y la comunicación son sus asignaturas pendientes.

30 | EDITORIALES | CARTAS LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# La Ley Bases y las nostalgias del aplauso de pie

El trámite legislativo en el Senado y la violencia vivida en las calles anticipan la reacción que tendrán ciertos sectores cuando se afecten sus privilegios

a Ley Bases fue aprobada a duras penas en el Senado, duran-voló la nostalgia del aplauso de pie celebrando el defaulty primó el peso de una inercia populista que desguazó la norma en el recinto e intentó frenarla con violencia en la calle.

Adolfo Rodríguez Saá fue elegido presidente interino de la Nación por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 2001, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa y de su efímero sucesor, Ramón Puerta. De la Rúa se fue en helicóptero, agobiado por los "cacerolazos" y saqueos alentados por el peronismo bonaerense, que lo obligaron a declarar el estado de sitio. El elevado déficit fiscal había provocado un enorme endeudamiento externo y provocó la crisis de la convertibilidad que llevó al "corralito". Rodríguez Saá intentó diseñar un plan de ajuste "light", preservando los salarios estatales y las jubilaciones, pero no logró el apoyo de sus colegas, los gobernadores peronistas, y renunció una semana más tarde.

En su discurso inaugural, el puntano anunciaba una nueva era en la Argentina a partir de la cual "nada será igual". Un verdadero visionario, pues todo salió peor. Lo único duradero fue la célebre suspensión del pago de la deuda externa, además de su derecho a una pensión de privilegio. "El Adolfo" ya lo había prometido: lo que ahorrase en capital e intereses, se utilizaría para mejorar las jubilaciones.

En aquel momento, la mayoría de los legisladores lo aplaudieron de pie sin prever las consecuencias que ese "default"-el más grande de la historia mundial– tendría para el futuro de la patria. Bien diferente fue la visión de Nicolás Avellaneda cuando enfrentó una grave crisis económica en 1877. Pronunció entonces su famoso mensaje al Congreso Nacional diciendo: "Los tenedores de bonos argentinos deben reposar tranquilos. La República puede estar dividida, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera. Hay dos millones de argentinos que economizarían hasta su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros".

Avellaneda adhería al programa alberdiano basado en la educación común, la inmigración europea ("gobernar es poblar") y el desarrollo de infraestructura para integrar el inmenso territorio nacional cuya consolidación realizaría su sucesor, Julio Argentino Roca. Se requería preservar el buen crédito de la República para financiarlo y para ello redujo el tamaño del Estado (por entonces, minúsculo), disminuyó sueldos y suspendió la convertibilidad del papel moneda. Al actuar con convicción, el esfuerzo fue breve y los capitales fluyeron, rindiendo frutos abundantes y duraderos.

Como señaló Félix Luna en LA NAcion el 18 de julio de 2001 al referirse a las celebraciones del Centenario:

"En 30 años, una nación periférica, casi sin Estado, pobre, sin moneda ni exportaciones, se había convertido en la mejor expresión de la civilización europea en América Latina". La Argentina era el sexto país del mundo en PBI per cápita y, para muchos, pronto iba a superar a los Estados Unidos.

El 6 de enero de 2002, Eduardo Duhalde abandonó la convertibilidad. El PBI cayó fuertemente y la pobreza trepó al 55%. A partir de 2003, durante la gestión de Néstor Kirchner, gracias al aumento de precio de las commodities y el no pago de la deuda externa, el país vivió un auge de bienestar con "superávits gemelos" y crecimiento a "tasas chinas" hasta trampa para incautos. la crisis financiera de 2009.

Las cuatro gestiones kirchneristas pretendieron eludir la indispensable corrección de precios relativos distorsionados desde el salto del dólar en 2002, utilizando la emisión monetaria, el empleo público, los subsidios económicos y sociales, la estatización de empresas privatizadas, las AFJPe YPF, la ruptura de contratos,

El Presidente tiene una triple legitimidad para lograr del Congreso las herramientas necesarias para gobernar

los controles de precios, de tarifas y de cambios hasta llevar la economía al borde de la hiperinflación.

La falta de inversión desalentó la creación de empleo privado, expulsando a trabajadores hacia la informalidad y el cuentapropismo. Eso redujo la cantidad de aportantes a la Anses, en forma inconsistente con el aumento de beneficiarios. A su vez, luego de tantos años de crisis, millones de personas se encontraron sin cobertura social por la discontinuidad de sus trabajos. A ello se atendió con dos moratorias sin aportes que desequilibraron aún más al sistema jubilatorio, convirtiéndose en el principal gasto del Estado.

La Argentina no tiene salida sin los cambios estructurales impedidos desde tiempo inmemorial por los intereses corporativos que la controlan. Es indispensable reducir el gasto público, bajar la presión fiscal, eliminar privilegios sindicales, regímenes especiales y mercados cautivos para achicar costos y ganar competitividad. Soloasí se podrá elevar el nivel de vida de la población, sin la fantasía del "Estado presente", verdadera fábrica de pobres. Las devaluaciones han sido subterfugios populistas para convalidar una estructura productiva no viable pero rentable para sus beneficiarios.

El programa económico de Javier Milei se encuentra ahora afectado por cambios en la reforma jubilatoria además de los recortes a la Ley Bases. El kirchnerismo tiene por objetivo repetir lo ocurrido con De la Rúa sin preocuparse por las consecuencias, en tanto el resto de la oposición se centró en obtener ventajas sectoriales o locales, como si sus beneficiarios no fuesen argentinos y pudiesen salvarse si el Titanic se hundiese.

Se señala la "hiperrecesión" que provoca el ajuste en curso, sin que se aclare cómo podría evitarse sin emitir moneda en un contexto de enorme fragilidad. En el corto plazo, la única forma de reactivar es a través del ingreso de dólares para poder eliminar el cepo, impulsar las exportaciones y alentar las inversiones. Ello requiere confianza en que la Argentina no será, nuevamente, una

Pueden llenarse páginas y páginas criticando los malos modales del Presidente, sus daños autoinfligidos, sus inútiles agravios a legisladores, periodistas y mandatarios extranjeros, sus errores de gestión y sus sorprendentes contramarchas. Peroesas críticas no cambiarán ni su estiloni sus modales. Aunque parezca dificil, se debe separar la paja del trigo. Una cosa es criticar su estilo y sus equivocaciones y otra, bloquear las transformaciones indispensables para no naufragar.

El Presidente tiene una triple legitimidad para lograr del Congreso de la Nación las herramientas necesarias para gobernar. La primera es que la mayoría de la población lo votó, con sus "guarangadas" incluidas, para que aplique el programa que anunció en campaña. La segunda es que también los mercados votaron. El "riesgo país" bajó fuertemente al asumir Milei, subió con las trabas en el trámite parlamentario y volvió a descender en las últimas horas, luego de la aprobación por el Senado. Esa caída es fundamental para el ingreso de los capitales indispensables para reactivar la obra pública, mejorar las jubilaciones, fortalecer los ingresos y proteger a los más débiles. Y la tercera, es que el consenso de economistas identifica al exceso de gasto público como principal problema de la Argentina. Eso otorga a Milei legitimidad académica en cuanto al rumbo por seguir. Habrá discrepancias con respecto a los medios, pero no sobre los fines. Otras alternativas ya quedaron afuera el pasado 10 de diciembre. Salvo el kirchnerismo y la izquierda, nadie propone continuar emitiendo y subsidiando.

Lo ocurrido anteayer en el Senado y en las inmediaciones del Congreso anticipa la reacción que tendrán los intereses sectoriales cuando se intente suprimir sus privilegios y reducir un Estado dominado por grupos de poder. Es un desafio mayor al que enfrentó la generación del 80, pues, esta vez, no se trata de organizar, educar y cultivar venciendo las adversidades del analfabetismo y el desierto, sino de luchar contra creencias e intereses arraigados que impiden a la Argentina prosperar en "unión y libertad", como fue el mandato de quienes fundaron la Patria.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### Lamentable escena

Hemos asistido, una vez más, al denigrante espectáculo de una jauría tratando de imponer por la fuerza y la violencia su forma de vida. Parecen no saber que dentro del Congreso están sus representantes discutiendo las leyes del país, aunque vimos a alguna senadora pretendiendo que si no se permite a las hordas irrumpir en el recinto se les viola el derecho de expresión (claro, ella existe porque existe la horda). He ahí, palmariamente, la expresión más acabada de lo que significa no tener ideas que discutir, sino el hecho de pretender perpetuarse en el poder y medrar con él. Daniel López Quesada

DNI 4.546.451

#### Palos en la rueda Mientras sus fanáticos

incendiaban autos y provocaban disturbios, varios senadores kirchneristas se levantaron de la sesión y fueron a la plaza para alentar el caos. Era el pretexto para sabotear el tratamiento de la Ley Bases, que es el instrumento que necesita el presidente Milei para poder gobernar. Sin líderes ni proyectos, los militantes de Cristina no pueden soportar la pérdida del poder y están haciendo lo único que saben hacer: poner palos en la rueda del progreso. Afortunadamente, una mayoría integrada por ciudadanos hartos de ser conducidos por una mezcla explosiva de ineptos y corruptos votamos a una fuerza que tiene el coraje y la lucidez necesaria para revertir una decadencia que se prolongó por décadas. Ocurrió en el balotaje del año pasado y es el verdadero milagro argentino.

Luis E. Luchía-Puig Luisluchiapuig@gmail.com

#### "Enfermo mental"

La senadora por Tierra del Fuego Cristina López tildó a nuestro presidente de "enfermo mental" que no estaba apto para el cargo. Desconozco si la senadora es psiquiatra, pero le sugiero que analice el estado mental de muchos de sus colegas, los cuales cobran 8 millones de pesos por mes, para que nos informe si están aptos psíquicamente para ocupar una banca en el Senado. Esteban Daniel Lezama dr.elezama@gmail.com

#### Fuerzas de seguridad

El miércoles fuimos testigos de una gesta para la historia. Las fuerzas de seguridad defendieron la democracia. No a un líder político, y tampoco a su partido. Defendieron la democracia, y, por extensión, a la república. Con estrategia, sacrificio, valor y determinación. Cada

gesto, cada paso, ajenos al cansancio que la lucha trae con el tiempo, repitiendo un mantra sagrado: no pasarán, no pasarán. Y aquellos no lo hicieron, porque estos no los dejaron. Hasta que alguien dijo: "Basta, la sesión terminó". Gracias a cada uno y a todos. Aníbal E. Tufró DNI10.548.620

#### Presidencia de la UCR

El senador Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR, votó en contra de la aprobación de la Ley Bases, en consonancia con sus compañeros kirchneristas, mientras que la totalidad de sus correligionarios lo hizo favorablemente. Con el mayor de los respetos, ¿habiéndose doblado y no roto, no tendrá que renunciar a dicha presidencia? Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

#### Salud en crisis

El sistema de salud argentino sufre una dramática, silenciosa e hipócrita crisis. Dramática por la pérdida de vidas que ocasiona. Silenciosa porque un pequeño porcentaje de la población está enferma y, por lo tanto, la mayoría sana no percibe el descalabro. Hipócrita porque los actores la ocultan. Los pagadores insisten en pagar honorarios ridículos que no cubren los costos de la asistencia. Los prestadores no existen más, o dan turnos a cuatro meses, o cobran un copago, o sobreprestan en forma indiscriminada. Los afiliados a obras sociales y prepagas, sorprendidos, reclaman por un servicio "que ya pagaron" y que no reciben en tiempo y forma. Los medicamentos tienen precios astronómicos y fuera de toda lógica. En una visión telescópica, los países de altos ingresos invierten 13% promedio de sus ingresos per cápita en salud, alrededor de US\$6448,55 por habitante y

#### En la Red

FACEBOOK Patricia Bullrich defendió el operativo de seguridad en el Congreso



"El país es de todos. No tienen derecho a destruirlo...después nos toca a todos cubrir los gastos de daños y perjuicios" Ana Salinas

"Buen trabajo, estuvo bien, pero podría haber estado mejor. Espero que les hagan pagar todos los destrozos"

Sandra Rodríguez

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

OPINIÓN | 31

por año; la Argentina invierte el 7,65% o el equivalente a US\$1044,77 por habitante y por año (Banco Mundial). Es ilusorio pretender el mismo servicio pagando seis veces menos. Nuestro desafío es hacer rendir cada centavo del gasto para obtener el mejor resultado. No hay lugar para coberturas de fantasía ni para 500 estructuras administrativas que no mejoran la salud, sino que la entorpecen.

Alejandro Malbrán DNI 11.266.408

#### Fangio

Respecto del artículo en la sección Deportes del 12/6/2024 en el que se menciona que, según el criterio del piloto Verstappen, Juan Manuel Fangio estaría quinto entre los mejores conductores de F1 de la historia, quiero señalar un récord de este último aún no superado y casi no mencionado: es el único que ganó un campeonato mundial de conductores corriendo con dos marcas distintas en un mismo año (1954). En esa época las fábricas pagaban un sueldo a sus pilotos y debido a que Mercedes-Benz tendría sus autos listos para la tercera carrera del calendario de ese año (Gran Premio de Francia, circuito de Reims), le ofreció o bien cobrar su sueldo sin competir durante las dos primeras competencias o bien hacerlo libremente corriendo con otras marcas sin percibir estipendio alguno. Fangio eligió esta segunda opción y participó en las dos primeras carreras del año con Maserati, ganando en los grandes premios de Buenos Aires y Bélgica, y a partir de la tercera con Mercedes-Benz, también venciendo en Reims, dándole a esa marca la primera victoria en Fl. Otra época, otros valores. Rodolfo Blaquier

#### Guarango

blaquierrodolfo@gmail.com

El 12 de junio se publicó una carta en la que se hacía mención al calificativo "guarango", que expresó José Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas. Se le atribuía al escritor haber utilizado ese término con los significados que natural y vulgarmente todos utilizamos. Pero, en esa oportunidad, el español lo utilizó con un significado distinto. Por ejemplo, que los argentinos cantamos victoria antes de tiempo, que somos triunfalistas, etcétera. Me pareció que valía la pena la aclaración. Guillermo Alfredo Terrera DNI5.082.938

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

LEY BASES

# Milei en el país de la inseguridad

Daniel Bilotta

s probable que la Ley Bases no tranquilice a los inverso-rumiaban desconfianza sobre la capacidad de Javier Milei para sortear con acuerdos la escuálida representación que tiene en el Congreso. Esa inquietud impregnaría lo que resta del trámite parlamentario en Diputados. Varios de ellos prevén una catarata de litigios judiciales por la supuesta violación del principio de igualdad ante la ley que consagraría el RIGI, un aspecto que promovió debates acalorados entre empresarios na-

cionales y delegaciones diplomáti-

cas hasta horas antes de la sesión

en el Senado. Ese régimen tentaría a capitales internacionales ofreciéndoles condiciones impositivas excepcionales que no estarían disponibles para los locales. Tal vez la razón por la que alguno de los 36 votos a favor de votar en general la ley se haya resuelto a último momento. Un escenario donde la trabajosa victoria lograda por el Gobierno no bastaría para dar garantías perdurables de seguridad jurídica. Sobretodosi nuevos cambios en el gabinete confirmaran la dificultad del Ejecutivo para recuperar su estabilidad tras la crisis en el Ministerio de Capital Humano.

Sigue circulando con insistencia la versión según la cual Diana Mondinosería sustituida por Daniel Scioli en la Cancillería. Otras versiones señalan que Alberto Kohan habría rechazado ser el nuevo ministro del Interior. Y que Milei habría rechazado a Juan Schiaretti en Capital Humano, como le habría propuesto su titular, Sandra Pettovello, Más hábil delo que aparenta, Pettovello se autopostularía para ocupar la Oficina Anticorrupción (OA). Una forma de capitalizar el halo de transparencia que la rodearía pese al escándalo con la distribución de alimentos y fondos públicos.

Paradójicamente, Pettovello está involucrada en el caso por la denuncia penal que presentó contra su excolaborador Pablo de la Torre. Es en el oficialismo donde se especula con que no tendría cómo eludir su responsabilidad como máxima autoridad del área donde ocurrieron los hechos. Esa contradicción limitaría la permanencia de Pettovello en el cargo. En la extensa reunión del domingo pasado en Olivos, el Presidente habría vetado su plan por una razón singular: "Los cordobesesya me cagaron". ¿Una alusión a la gestión de Osvaldo Giordano en la Anses? Por ahora, conjeturas sobre suposiciones.

Esa amarga justificación desnudaría una de las mayores debilidades del Gobierno. El profundo desconocimiento del oficialismo sobre los antecedentes de la oposición condicionaría severamente el diálogo que entablaría con sus principales actores. Probablemente, el factor que vuelva seductor ceder a la tentación de apelar a fuentes alternativas de información. Aunque no lo justificaría, le daría cierta lógica a la proliferación del espionaje en niveles significativos de decisión.

Sergio Neiffert habría llegado a la AFI para acotar esa influencia. El peronismo bonaerense asegura tener certificado el vínculo de Neiffert con la embajada de Es-

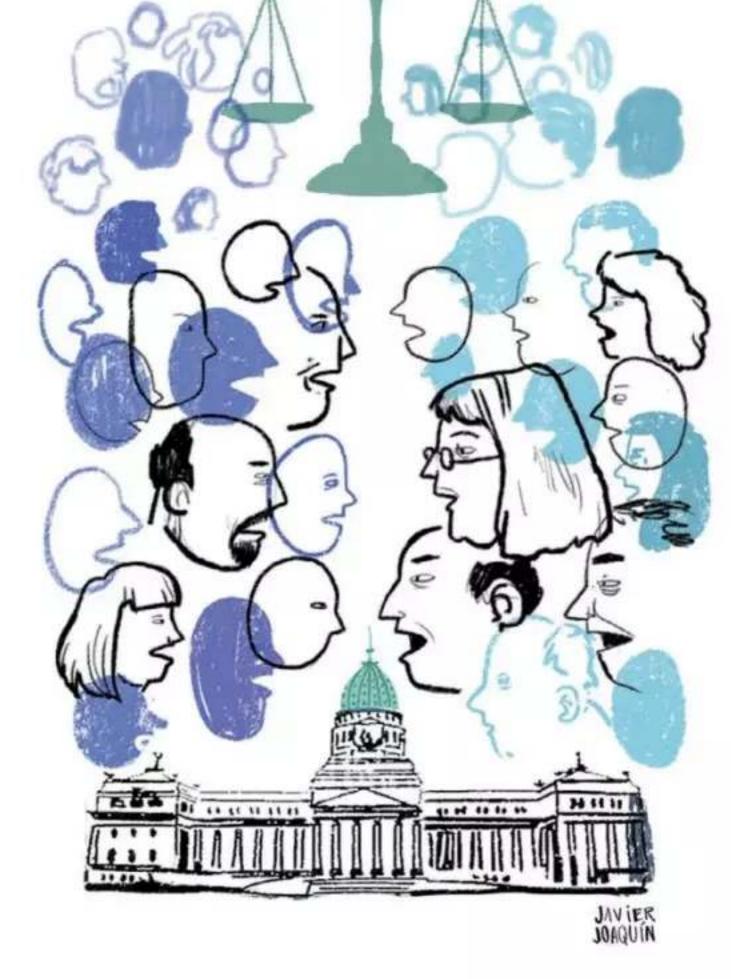

tados Unidos y cita de corrido las tres misiones que le habría confiado: poner orden en la Aduana, las fronteras más sensibles al narcotráfico y Comodoro Py. Aun dentro del hermetismo que la caracteriza, desde esa delegación se aludiría a la necesidad de conocer "al nuevo equipo" del Gobierno tras la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete.

El crecimiento de la tasa de homicidios en ocasión de robo en el conurbano es, de momento, la contracara del ajuste fiscal y la recesión como antesala de la prosperidad que promete Milei. El Ministerio Público bonaerense interpreta la baja de ese delito en sus estadísticas como una nueva muestra del escepticismo ciudadano respecto de la Justicia. La reciente tensión con la policía en Misiones disparó la alerta en casi todas las jurisdicciones. Pero dejó secuelas visibles en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires.

Jorge Macri dispuso que Pablo
Kisch y Jorge Azzolina sustituyeran en la Policía de la Ciudad a Diego Kravetz, designado secretario
de Seguridad. En versiones extraoficiales, el cambio fue el resultado del aumento del 15% en la tasa
del delito en el primer semestre. El
currículum de Kisch registra un
antecedente peculiar. Prestó servicios durante 22 años en la policía
bonaerense. Un dato que alimenta
un rumor malhadado: su llegada al
cargo gracias a Néstor Grindetti.

Si fuese cierto, supondría el traslado a la ciudad de la disputa en el conurbano por la nueva conducción de Pro bonaerense. Kravetz aspira a ser nuevamente candidato a intendente de Lanús, pero esta vez como aliado de Cristian Ritondo. Por ahora, el único candidato a presidente de Pro. Un cargo para el que depende del respaldo de Grindetti, jefe de Gabinete de Jorge Macri. El otrora ocupante casi eternodel cargo que desea Ritondo. Todos vecinos de Recoleta a excepción de Grindetti, con domicilio en Caballito.

Azzolina prestaba servicios en la comisaría 14 de Palermo. La presencia en esa jurisdicción del Hipódromo de Palermo con las máquinas tragamonedas de Cristóbal López promueve maquinaciones febriles. Como la intervención de Daniel Angelici en su designación. Mauricio Macri evitaría por ahora realizar comentarios sobre el gobierno porteño. Los que trascienden de Cristina sobre el de Axel Kicillof no son los mejores.

El gobernador incluyó a último momento a la policía en el reajuste salarial del 7,5% a toda su administración para desbaratar lo que parecía un hecho: la protesta anunciada para el 29 de mayo por los efectivos por mejoras salariales. Pero sobre todo para resolver la situación de los mil policías puestos en disponibilidad luego de la protesta de 2020. El gobierno incumplió con la promesa de amnistiarlos.

Un malestar que promovería la liberación de zonas en medio de batallas políticas como las que se libran en Lomas de Zamora. Allí fue asaltado el secretario de Seguridad municipal, Maximiliano To-

nani, en circunstancias extrañas.
Tonani alegó en su denuncia que lo interceptaron cinco personas en Banfield Oeste y le robaron el auto en el que viajaba con su familia. En versiones extraoficiales, el funcionario fue sorprendido a la salida de su casa cuando transportaba una fuerte suma de dinero para alguien que habría denominado "el jefe".

La cupé Mercedes-Benz que conducía sería propiedad de Trucks and Tools, radicada en Mendoza Il del partido de Chacabuco. La misma dirección de Transportes Minguilla y el estudio jurídico Minguilla. Todos emprendimientos vinculados a la misma familia. Juan Carlos, padre de Bernardo y Leonardo. Trucks and Tools fue constituida en el Chaco por un socio local y un matrimonio radicadoen Lomas de Zamora. Tonani es dueño de la feria textil más grande de ese partido después de La Salada y se le atribuyen contactos aceitados con la policía.

El intendente Federico Otermín apartó de su gabinete a Alejandra Insaurralde, hermana de Martín y a cargo de la Subsecretaria de Gestión. También al exsecretario legal Víctor Matassi. El juez federal Federico Kreplak aceptó que el gobierno nacional sea querellante de Insaurralde en la causa por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La primera acción de la OA en un caso de corrupción que involucra a un aliado esencial de Cristina. Y por ahora, la única intervención de Milei en el país de la inseguridad que sigue proyectando sombras sobre su gestión. •

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ciemplar: Lun a Vie S1900 - Sób \$2700 - Dom \$3200 - Recurso envío al interior: \$380 - En Uruguay Lun /Vie \$1160 - Sób \$1185 -

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

# Delicias de la vida porteña

Cecilia Scalisi

PARA LA NACION-

o podría cantar algo en francés? –se escuchó el pedido amable de una voz amiga disipándose entre los aplausos.

-No... Es que esta noche es en castellano-se disculpó la cantante con una suave sonrisa mientras acomodaba el flequillo de su melena roja y afilaba la mirada buscando al interlocutor en la oscuridad del público-. ¡Claro que es la chanson! pero no me puedo traicionar.

Miércoles por la noche en Clásica y Moderna. La cantante en escena es la mezzosoprano francesa de origen croata (ex-Yugoslavia) Vera Cirkovic,

y el espectador que pide con un dejo de nostalgia su deseo como un favor, uno de los francófilos más notables de Buenos Aíres, el doctor Sabsay, erudito del arte, la historia y la cultura de la ciudad de la luz. Esa noche llegó de casualidad. Venía de escuchar a su amigo Puricelli, integrante del coro de la Iglesia del Salvador que acababa de dar un concierto con música desconocida de un compositor japonés. ¡Pequeñas delicias de la vida porteña! Recordó haber leído en la nacion que la mítica librería de la avenida Callao 892, vecina del Salvador, había reabierto sus puertas después de cinco años, con sus

tradicionales shows del restaurantecafé. Allí estaban a la vista de todos los anaqueles repletos de libros, las paredes de ladrillo, la vidriera, el clima intacto de calidez e intimidad que la caracterizó siempre jy hasta el piano negro de Roberto Sánchez!, un piano Essex de cuarta cola que el propio "Sandro de América", el ídolo gitano, le regaló a Natu Poblet, inolvidable dueña y alma mater de la firma devenida símbolo de las letras en el corazón de la ciudad. Lo que no esperaba era reencontrarse con la música y las añoranzas de las canciones de Barbará en un afiche que invitaba "todos los miércoles de junio y julio 'Vera canta Barbará'".

Canta y cuenta con una intensidad propia, en las letras traducidas por José María Perazzo, la anécdota de las composiciones que grabó en un álbum con Lito Vitale y ahora interpreta en vivo acompañada al piano por Alejandro Manzoni. Y a medida que recorre cada pequeña historia, los secretos de una niñez triste, las despedidas, las obsesiones y la soledad de la cantautora pionera que vestida de invariable de negro eri-

gía la leyenda del género chanson, va revelando los sabores de su arte, los colores entre el susurro, el recitado y el canto en los fatales bordes del "pasaje", ese lugar incómodo y agotador en que la voz cambia su registro, y unos intervalos del grave al agudo que al cabo de varias canciones hacen la marca reconocible de un sello personal, icono de los 60 en la París que quienes la amaban en la juventud hoy tanto añoran. Nació en 1930 como Monique Serf, pero se la conoció como Barbará, a secas, sin más nombre ni apellido que el seu-

Vera, como Barbará, se despide con *Ma* plus belle histoire..., un recuerdo del amor temprano

dónimo tomado de su abuela Varvara (una rusa judía emigrada de Odessa) y un apodo sugestivo: la dama de negro de la *chanson française*. Decía de sí misma no ser la poeta, la heroína ni la intelectual que pretendían de ella. Solo "una mujer que canta", y sobre todas las cosas, una que profesaba su amor más grande no a los hombres que fueron su pasión, sino al público, una entelequia que en su caso fiel, fuera de todas las modas, la acompañó hasta su muerte, a los 67 años, cuando el lema de su vida se hizo realidad: "Es cantar o morir".

Por eso y antes de ceder al pedido de Sabsay, en su homenaje de los miércoles, Vera, como Barbará, se despide con Ma plus belle histoire..., un recuerdo del amor temprano, aquel por el que sufreny se alegran, por el que sueñan y perseveran los que han nacido para cantar.

-¡Porque mi historia de amor más bella, son ustedes, el público! −dijo con acento en su lengua adoptiva, el castellano, y un guiño a su esposo, el excepcional tenor Darío Volonté-. ¡Mais bien sûr, c'est la chanson française! −se acomodó decidida su melena bob (el peinado rebelde de la mujer emancipada hace más de un siglo), tomó una partitura y con un charme infinito, Vera cantó Barbará en francés. •

### Sesión de fotos

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



ANDY WONG AP

No es París, es Pekín. No es un museo de arte contemporáneo, es un shopping de lujo. Y hay dos artistas: quien sea que haya dispuesto la instalación frente a la que, vaso de café en mano, posa la mujer, y el fotógrafo que captura bastante más que esa simple escena. Porque está el entorno: descomunal, radiante, estilizado, chic. Están las superficies vidriadas y su juego: duplicar a las chicas y sus fotos con seguro

pasaje a las redes sociales y, a la vez, completar el esquema de una instalación que en el reflejo adquiere su verdadera forma. En China −y no solo allí−el capitalismo avisa que puede arreglárselas muy bien sin las instituciones democráticas. Vean la foto: estética occidental, gestos globalizados, opulencia que −se nota−quiere ser algo más que mero poder económico. Una mutación cultural está en marcha; la era sigue cambiando frente a nuestros ojos. ●

#### CATALEJO

Enfermedad mental

#### Luis Cortina

"Se denomina un enfermo mental como trastorno de la salud, trastornos que afectan en el estado de ánimo, del pensamiento y del comportamiento de las personas". La senadora Cristina López (UP-Tierra del Fuego) leyó en la sesión de anteanoche esta definición para reclamarle a esa cámara "trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei". ¿De qué habría que "proteger" al pueblo, según López? Del propio Presidente, de quien la senadora "considera" que "es un enfermo mental". Bien. Podríamos suponer que, para hacer semejante afirmación, ella es al menos una iniciada en ese tema médico, complejo si los hay. También podríamos suponer que no lo es en absoluto. Al menos en su página oficial del Senado de la Nación se puede leer "currículum no disponible" en el apartado correspondiente.

En realidad, la definición que dio la senadora se puede leer, casi textual, en el sitio de la Clínica Mayo, de Estados Unidos (mayoclinic.org). El tono de su discurso fue lo más llamativo: no se la veía preocupada por una persona con presuntos problemas siquiátricos. Más bien parecía un insulto, que repitió varias veces en pocos minutos. Suerte para ella: el gobierno de Milei disolvió el Inadi. •









Rumbo a la Copa América Messi será titular en el último ensayo frente Guatemala P.5

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes ▼ @DeportesLN Facebook.com/Indeportes

✓ deportes@lanacion.com.ar





González Pirez, Boselli, Enzo Díaz, Lanzini, Barco y Kranevitter, algunas de las caras abatidas de River que dejan la cancha de Riestra tras otro golpe impensado

# Las sombras devoran a River

Perdidos en el resultado y en el juego, y sin espíritu ante la adversidad, los millonarios cayeron 2-0 con Riestra, que disfrutó de un día histórico; los cuestionamientos al DT Demichelis y las búsquedas urgentes en el mercado

#### Alberto Cantore LA NACION

Todas las derrotas golpean, aunque algunas son heridas profundas que precisan tiempo para cicatrizar. La caída de River, 2 a 0 frente a Riestra, por la 5ta fecha de la Liga Profesional, devuelve la sensación de vulnerabilidad y de equipo sin espíritu que acompaño durante varios momentos al ciclo que lidera Martín Demichelis. Un tropiezo que ratifica la ausencia de caciques en la cancha: una formación con bajas sensibles por las convocatorias de las selecciones de la Conmebol, que se preparan para el inicio de la Copa América, no descubrió conductores ni revulsivos en el juego, mucho menos nombres para in-

yectar ánimo a una alineación que terminó el encuentro con mayoría de juveniles que cargaron la pesada responsabilidad de revertir el marcador y maquillar un actuación desoladora, ante un rival que con inteligencia desnudó las falencias de los millonarios.

El receso no tendrá la serenidad que imaginaron en Núñez: el mercado de pases será un pleno para remontar en el segundo semestre, con la Copa Libertadores de América como objetivo de máxima, aunque entendiendo que si repite estas actuaciones la aventura internacional no le ofrecerá demasiadas oportunidades.

primer tiempo se apagaron en el segundo episodio y River se quedó sin

argumentos ante Deportivo Riestra, siempre ordenado y compacto para reducir los espacios. Otra vez, los conjuntos de líneas apretadas incomodan la estrategia que diseña Demichelis. Temperley en la Copa Argentina y el Malevo -en la Liga Profesional-fueron dos ejemplos de cuánto sufren los millonarios, que desandan un juego colectivo sin sorpresas, lento para mover la pelota de un lateral al otro y sin profundidad. Manejar el balón no siempre es sinónimo de controlar el partido: Riestra la tuvo muy poco, pero contó la capacidad para ejecutarlo; River trazó un modelo en el que el liderazgo y desenfado del Diablito Los chispazos futbolísticos del Echeverri quedó a salvo de un desempeño de luces bajas. Atrevido, el chaqueño siempre pidió la pelota

y hasta con sus gestos señaló a sus compañeros que fueran pacientes para hacer circular la pelota y no caer en la trampa de lanzar pelotazos que favorecían al rival.

El bloque de cinco volantes que dispuso Riestra incomodó, la cancha de dimensiones reducidas y la superpoblación que ensayaron los Malevos en el mediocampo provocaron que River se nublara y careciera de inventiva para destrabar los cerrojos que aparecían en el camino. Tampoco los millonarios estuvieron alertas para tomar la ventaja: Solari, de frente al arco, estrelló la pelota en el travesaño, después de que Barco presionara y quitara el balón a Sansotre. Esa fue la acción que marcó el mejor pasaje de River en el partido: 20 minutos

en los que Arce detuvo un remate de Nacho Fernández y ahogó una doble chance a Solari.

Si River no entusiasmaba, el desarrolló pauperizó la imagen. Riestra tomó nota de que el gigante estaba atascado, sin energía, y le hizo frente. Pulseó la pelota unos metros más adelante y el ingreso de Benegas energizó al Malevo. Caro Torres, con un remate al travesaño, dio animo y River seguía adormilado. Barrionuevo, otro de los integrantes de la línea de tres defensores, tuvo mejor puntería que su compañero y, de cabeza, marcó la apertura del resultado y también la dirección del juego. El gol aturdió a los millonarios, que se movían por inercia, aunque sin despertar. Continúa en la página 2

# FÚTBOL | LA LIGA PROFESIONAL

# El mercado debe traer voces de mando para despertar

La fragilidad emocional y las dos caras futbolísticas, en casa y afuera, alarman en Nuñez

#### Viene de tapa

Apurado por la situación, los juveniles Mastantuono y Ruberto fueron las primeras modificaciones con las que el entrenador intentó modificar el escenario. Los que los chicos intentaban generar en ofensiva -más tarde se sumó Subiabre-, era insuficiente ante la muralla que levantó Riestra y los desajustes defensivos mostraban que el equipo caminaba por una cornisa. González Pirez era el ejemplo de hasta qué punto River estaba desenfocado: amonestado en el primer tiempo, cometió dos infracciones que provocaron que fuera reemplazado para evitar la tarjeta roja. En ese momento, ya sin Nacho Fernández en la cancha, el zaguero era el capitán, pero no la guía que esperaba el resto y precisaba el momento.

River se hundía entre la impotencia y la ausencia de conexiones y Riestra captó que estaba ante una jornada que podía ser histórica. "No se la tenés que dar", recriminó Dematei a un alcanzapelotas, cuando Mastantuono reclamó el balón para que el Malevo jugara rápido. De esa jugada llegó la falta del uruguayo Boselli a Benegas, que el atacante-un llanero solitario que dominó y arrastró a toda la defensa de River- transformó en gol. El Vikingo Dematei entre risas pidió disculpas y le tendió la mano al chico que festejó la jugada, el gol y se rindió ante el abrazo del jugador. Riestra volvía a convertir: no lo hacía desde la primera fecha con San Lorenzo; regresaba a la victoria -acumulaba cuatro juegos sin sumar de a tres puntos-y sellaba una victoria para la posteridad, la primera frente a los millonarios, que en febrero pasado se florearon con un 3-0 en el mismo escenario. Las trompetas y los bombos sonando en una tribuna y la música electrónica en el sector opuesto, la extraña fusión para un equipo que de las rarezas hace un culto: de los ejercicios a la madrugada en las pretemporadas, al debut de un chico de 14 años... Esta vez, el campanazo lo hizo en la cancha al empequeñecer a River.

El receso será el tiempo de River para recuperar piezas y, en particular, para diseñar el plantel con el que desandará el resto de la Liga Profesional y la Copa Libertadores. También para que los dirigentes y el cuerpo técnico revisen el plan de vuelo. El juego con Riestra pudo significar el último para el arquero Centurión y para el lateral-volante Simón; además, la continuidad de Palavecino en Necaxa es prácticamente un hecho y la partida de David Martinez a Pumas, de México, es otra negociación avanzada. Los nombres con los que Demichelis desea reforzarse son conocidos: Pezzella, el elegido para liderar la zaga, que cuando se ausenta el chileno Paulo Díaz tiene a múltiples formaciones y ninguna enseña jerarquía y regularidad. La fórmula Boselli-González Pirez demostró las razones de esa



Demichelis, cuestionado

#### 2 DEPORTIVO RIESTRA

#### O RIVER

Deportivo Riestra (3-5-2)

Ignacio Arce (7); Alan Barrionuevo (7), Nicolás Caro Torres (6) y Jonathan Goitía (5); Pedro Ramírez A (5), Milton Céliz (6), Guillermo Pereira (5), Pablo Monje (5) y Nicolás Sansotre (5); Walter Acuña (5) y Jonathan Herrera (5). **DT**: Cristian Fabbiani.

#### River (4-2-3-1)

Ezequiel Centurión (5); Santiago Simón (5), Sebastián Boselli A (4), Leandro González Pirez A (4) y Enzo Díaz (5); Nicolás Fonseca (6); Pablo Solari (5), Ignacio Fernández (5), Claudio Echeverri (7) y Esequiel Barco (5); Facundo Colidio (4). DT: Martín Demichelis.

Goles: ST, Ilm, Barrionuevo (DR) y 47m, Benegas (DR), de penal.

Cambios: ST, M. Rodríguez (5) por Acuña y N. Benegas (8) por Pereira (DR); 15m, A. Ruberto (5) por Colidio y F. Mastantuono (7) por I. Fernández (R), y J. Goya (5) por Herrera (DR); 26m, A. Palavecino por E. Barco y M. Casco por E. Díaz (R); 32m, N. Dematei por Caro Torres (DR); 37m, I. Subiabre por González Pirez (R), y 84m, B. Sánchez por Céliz (DR). Árbitro: Hernán Mastrángelo (regular, 5). Estadio: Dep. Riestra.

búsqueda. Para pulsearle la valla a Armani, Jeremías Ledesma es el apuntado y el pergaminense espera por nuevas comunicaciones, porque existen ofrecimientos de clubes españoles; en ataque, el paraguayo Adam Bareiro (San Lorenzo) tomó la delantera. Nombres que deberán mostrar una rápida adaptación para elevar la vara de un equipo que necesitará resultados y voces de mando para despertar. Con Riestra enseñó que con lo que tiene no le alcanza. •



El comienzo de la debacle: Barrionuevo celebra y se suman Herrera y Céliz; River sufre fuera del Monumental

# Lenguaje corporal, mea culpa, comunión grupal y... panfletos que agitan el clima

Demichelis, en el eje de la escena tras la derrota; de los gestos de desaliento, el análisis y la robustez del mensaje ante las críticas al sugestivo pedido de renuncia en el Monumental

De pie y de brazos cruzados o una mano en el bolsillo. Enérgico para reclamarleal cuarto árbitro alguna decisión del juez principal Mastrángelo. Sentado y tratando de ensayar alguna variante junto a su ayudante de campo Javier Pinola. Con la mirada en el piso o hacia arriba para no ofrecer una imagen de derrotismo... El lenguaje corporal, frase de la arenga con la que el director técnico Martín Demichelis pretendió animar a los jugadores antes de la definición por penales con Temperley, por la Copa Argentina, esta vez lo envolvió a él.

Las múltiples expresiones que entregó el entrenador con sus posturas y gestos mutaron durante el desarrollo del juego con Riestra. Quizás el único momento donde la sonrisa se dibujó en su cara se dio antes de que la pelota empezara a rodar en el estadio Guillermo Laza, en el saludo con Cristian Fabbiani. El final de la secuencia resultó incómoda, como las últimas veces en

que River jugó fuera del Monumental: derrota, desazón y un deseo de expresión de robustez para encarar el futuro. "Los primeros doloridos somos nosotros, el plantel, y obviamente los hinchas, que somos muchísimos. No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra, con mucho respeto para esta institución muy humildey sacrificada, y perder tres puntos acá", disparó Demichelis, en un intento de exponer su pesadumbre junto a la de sus dirigidos y los simpatizantes, que mantienen una relación fluctuante desde hace un tiempo con el DT.

De los silbidos y abucheos a algún tibio aplauso, el reconocimiento y las ovaciones que recibió en el comienzo del ciclo, donde sus equipos demostraron una superioridad que finalizó en consagración, son situaciones y hermosos recuerdos del pasado. El presente lo golpea y los tropiezos con Boca, por la Copa de la Liga, y Temperley –Copa Argentina– abrieron una grieta que

no se disimula. "Son tres derrotas dolorosas. En el primertiempo, nos costó no habernos puesto en ventaja, sabiendo de las dificultades que tenía este rival, que en Avellaneda [con Racing] recibió un gol sobre la hora y se defiende bien. El segundo tiempo nuestro fue bastante malo", apuntó Demichelis, que además del frente deportivo empieza a rodearlo el clima político. Panfletos con la leyenda "Renuncia Demichelis", fueron tirados ayer en un semivacío Monumental. El cordobés más de una vez deslizó que "le hincha tiene libertad de expresarse y manifestarse, y si estan descontentos significa que hay que seguir esforzándose, evolucionar, mejorar...".

La relación con los dirigentes es normal y el mercado de pases será un termómetro. "En el post partido, bajan a saludar y a apoyar el equipo. Con Brito [el presidente] siempre hablo, no hace falta aclararlo: él está siempre cerca nuestro. Me tomé el tiempo de hablar con todo el plantel LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024



GETTY IMAGES

porque mañana entramos en período de descanso. Al hincha le digo que vamos a trabajar muy duro desde el 1º de julio, sin los jugadores que están en las selecciones, más los que nos convoquen para las Olimpiadas. Trabajar fuerte y hacer un mea culpa, no hay otro camino", enfatizó. "Son situaciones hipotéticas. Ahora, cuando estemos de vacaciones, seguro se hablará de varios nombres", subrayó

sobre la danza de refuerzos. El receso jugará a favor, porque quitará efervescencia a la situación. La derrota 2-0, la primera en el cortísimo historial con Riestra, hubiera servido de combustible si el fin de semana River jugaba en el Monumental. Llamativamente, las producciones del equipo de local y de visitante son irregulares. Jugar en Núñez energiza, y el DT acepta esa dualidad: "Somos un equipo como local y otro diferente como visitante. Ahí hay que hacer un mea culpa, un análisis entre todos. Esalgo que venimos hablando muchísimo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Hoy [por ayer] no nos pusimos en ventaja, nos abren el marcador con una falta lateral y después no pudimos entrar. Seguimos buscando mejorar. Lo que queda es muy alentador: octavos de Libertadores, con Talleres, un equipo que nos va a saber competir, definiendo en casa y todo lo que rsta de este torneo, que no tengo dudas de que llegaremos al final compitiendo hasta la última fecha", analizó Demichelis. que siente el respaldo de los futbolistas: "El compromiso está. Es difícil demostrarlo con palabras cuando perdés donde River nunca había perdido, eso duele. Y las cosas que tengo que hablar con los jugadores, las hablo adentro. Hay una gran comunión, una gran convivencia". El tiempo y los resultados marcarán la realidad. • Alberto Cantore



Sufren García Basso y Cambeses; celebran Carrera y Bou FOTOBAIRES

# Lanús encontró la fórmula para frenar la marcha de Racing

En su estadio, con goles de Carrera y Bou, derrotó 2 a 0 a la Academia, que llegaba invicta e impulsada por su caudal ofensivo

#### Nicolás Zuberman

PARA LA NACION

En el cierre de un semestre irregular, Racing jugó uno de sus peores partidos del año ante Lanús y cayó derrotado por 2 a 0. Para la Academia era la oportunidad ideal para pegar el salto, para firmar ese certificado de equipo temible que tramitógracias a buenas goleadas. Perocomo le pasó en otras ocasiones de este 2024, justo cuando debía dar el paso firme tropezó. Y ahora deberá encarar estas cinco semanas de descanso con zozobra.

El Granate, en cambio, golpeó en los momentos justos y pudo llevar al resultado la superioridad que expuso en cada centímetro del campo de juego, con un Marcelino Moreno inspirado. Los del Sur construyeron así una alegría en una noche emotiva por el homenaje tras el fallecimiento de Armando "Urraca" González, un idolo del club, capitán del equipo que levantó la Copa Conmebol '96, el primer título internacional de Lanús,

La Academia llegaba a la Fortaleza en alza. Así lo mostraban los números: puntero del campeonato, clasificado a los octavos de la Sudamericana a la espera de conocer su rival, con cinco triunfos consecutivos sin que le hubieran convertido un gol contando ambas competencias. También lo decían sus protagonistas: esta semana tanto el DT Costas como los futbolistas coincidieron en sus declaraciones al definir a este como "el mejor momento del equipo".

Para este partido previo al descanso, sin embargo, tenía algunas bajas importantes. En el arco, el capitán Gabriel Arias. En la zaga, Marco Di Cesare. En el mediocampo, Juan Nardoni. En el ataque, Juan Fernando Quintero. Un hombre clave por línea. Arias (Chile) y Quintero (Colombia) quedaron al margen porque ya están afectados a sus selecciones para la Copa América. Di Césare y Nardoni, porque sufrieron molestias con la Sub 23 de cara a los Juegos Olímpicos.

A esas adversidades se le sumaba la siempre difícil excursión al estadio Ciudad de Lanús. Y a que el Granate es un equipo con carácter y buenas individualidades. Acaso por eso, los de Costas mostraron sus virtudes a cuentagotas. Los delanteros Adrián Martínez y Maximiliano Salas, especialistas en poder armar un incendio con apenas dos chispas, resultaron apagados por la humedad de este extraño junio. Casi ni inquietaron a Alan Aguerre. Marcelino Moreno, el 10 granate, en cambio, parecía mostrar su clase cada vez que la pelota daba con sus botines. De sus pies llegó el centro al que Ramiro Carrera le puso la cabeza, en la última jugada del primer tiempo.

El gol llegó en el momento exacto para el Grana, que había demostrado ser más peligroso que el visitante a lo largo del primer tiempo. Si para la Academia ir en ventaja y que aparezcan espacios resulta una invitación a un festejo para sus delanteros Salas y Martínez, ir debajo en el marcador se parece a sentirse perdido. A lo largo de este año no logró dar vuelta un marcador. Y no se trata sólo de una cuestión resultadista: es como si sus virtudes quedaran desdibujadas, como si la pesar por la derrota lo

#### 2 LANUS

#### **O** RACING

#### Lanús (4-2-3-1)

Alan Aguerre (6); Nicolás Morgantini (6), Nery Domínguez A (7), Abel Luciatti A (6) y Julio Soler (7); Gonzalo Pérez (5) y Raúl Loaiza (5); Ramiro Carrera (6), Marcelino Moreno (8) y Dylan Aquino (6); Walter Bou (7).

DT: Ricardo Zielinski.

#### Racing (3-5-2)

Facundo Cambeses (4); Nazareno Colombo (4), Santiago Sosa (5) y Agustín García Basso (4); Gastón Martirena (4), Agustín Almendra (5), Bruno Zuculini (4), Baltasar Rodríguez (4) y Gabriel Rojas A (4); Adrián Martínez (5) y Maximiliano Salas (5).

DT: Gustavo Costas.

Goles: PT, 44m, Carrera (L); ST, 19m, Bou (L). Cambios: ST, J. Carbonero (6) por B. Rodríguez y F. Mura (5) por G. Rojas (R); 21m, R. Martínez A por A. Martínez y S. Solari R por Martírena (R); 26m, L. Acosta por Aquino (L); 36m, A. Lotti por Bou (L), y 43m, M. González por G. Pérez y F. Álvarez por Carrera (L). Incidencia: ST, 34m, expulsado Solari (R), por doble amarilla. Árbitro: Leandro Rey Hilfer (bien, 6). Estadio: Lanús.

#### Hasta hoy

EQUIPOS P J G E P GF GC D

| Racing            | 10 | _ | 3 | 1  | 1 | 12 | 6  | +6 |
|-------------------|----|---|---|----|---|----|----|----|
| Talleres          |    | 4 | 3 | 1  | 0 | 9  | 3  | +6 |
| Gimnasia          |    | 5 | 3 | 1  | 1 | 10 | 5  | +5 |
| Huracán           |    | 4 | 3 | 1  | 0 | 7  | 2  | +5 |
| Unión             | 10 | 4 | 3 | 1  | 0 | 5  | 1  | +4 |
| Instituto         | 10 | 5 | 3 | -1 | 1 | 7  | 4  | +3 |
| River             | 9  | 5 | 3 | 0  | 2 | 9  | 4  | +5 |
| Argentinos        | 9  | 5 | 3 | 0  | 2 | 6  | 7  | -1 |
| Lanús             |    | 5 | 2 | 2  | 1 | 6  | 5  | +l |
| Belgrano          |    | 5 | 2 | 2  | 1 | 8  | 9  | -1 |
| Ind. Rivadavia    |    | 4 | 2 | 1  | 1 | 3  | 1  | +2 |
| Sarmiento         | 7  | 5 | 2 | 1  | 2 | 5  | .4 | +1 |
| Estudiantes       | 7  | 5 | 2 | 1  | 2 | 5  | 5  | 0  |
| Ros. Central      | 6  | 5 | 1 | 3  | 1 | 7  | 6  | -1 |
| Independiente     |    | 5 | 1 | 3  | 1 | 4  | 5  | -1 |
| Newell's          |    | 5 | 2 | 0  | 3 | 3  | 5  | -2 |
| Riestra           | 6  | 5 | 2 | 0  | 3 | 3  | 5  | -2 |
| Vélez.            | 5  | 4 | 1 | 2  | 1 | 4  | 5  | -1 |
| Atl. Tucuman      | 5  | 4 | 1 | 2  | 1 | 3  | 4  | -1 |
| Platense          |    | 4 | 1 | 2  | 1 | 2  | 3  | -1 |
| Boca              |    | 4 | 1 | 1  | 2 | 4  | 4  | 0  |
| Banfield          |    | 5 | 1 | 1  | 3 | 4  | 7  | -3 |
| Bar. Central      |    | 5 | 1 | 1  | 3 | 3  | 7  | -4 |
| Def. y Justicia 2 |    | 4 | 0 | 2  | 2 | 2  | 5  | -3 |
| Tigre 2           |    | 5 | 0 | 2  | 3 | 3  | 10 | -7 |
| San Lorenzo 1     |    | 3 | 0 | 1  | 2 | 1  | 3  | -2 |
| Godoy Cruz (*)    |    | 4 | 0 | 3  | 1 | 2  | 3  | -1 |
| Central Cha.      | 0  | 5 | 0 | 0  | 5 | 6  | 15 | -9 |

hiciera olvidar sus fundamentos.

Para Racing era una oportuni-

dad de tomar distancia en la punta y aprovechar los traspiés en este inicio del torneo de Boca y River, los habituales protagonistas del campeonato. Pero fue una sombra de sí mismo en el Sur. Algunos indicios: sufrió la primera expulsión del año, la de Santiago Solari por doble amarilla, que había entrado apenas 13 minutos antes; el reemplazo de Adrián Martínez, el hombre de los 20 goles en 24 juegos, con el partido 0-2 y a falta de todavía una media hora de juego; la primera derrota tras nueve partidos sin caídas en el ámbito local, unos tres meses después de aquel 1-4en la Bombonera. Justo cuando debiadar el golpe sobre la mesa para decir 'acá estoy', la Academia se quedó sin fuerzas. Volverá a poner las cartas en el mazo durante cinco semanas para repartir de cero en el reinicio del campeonato. •

#### El resto de la fecha

#### 2 SARMIENTO

#### **0** ESTUDIANTES

#### El Pincha no consigue levantar vuelo

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Estudiantes, último campeón local, sigue en caída: Sarmiento –venía del triunfo I-O con San Lorenzo– lo venció con los goles de Gudiño y Manuel García. El Pincha lleva tres cotejos sin éxitos en el torneo local, con dos caídas y un empate.

#### TIGRE

#### BELGRANO

#### Al Matador ya no le alcanza con empatar

En medio del malestar de su gente, Tigre –aún no ganó con Sebastián Domínguez como DT– igualó 1-1 con Belgrano y se complica más en la lucha por la permanencia. Facundo Ferreyra aventajó al Matador, pero empató Matías Suárez.

#### 0 NEWELL'S

#### 2 INSTITUTO

#### La Gloria aprovechó la confusión de Newell's

Instituto se llevó una sólida victoria en el Parque de la Independencia. Newell's sigue confundido, a la espera de un nuevo entrenador. Gastón Lodico e Ignacio Russo marcaron los goles del conjunto cordobés. Cedrés fue expulsado en la Lepra.

#### A Boca lo espera una dura prueba: Vélez

Boca tendrá un exigente partido antes del receso por la Copa América: hoy, a las 19, en la Bombonera, se medirá con Vélez, subcampeón de la Copa de la Liga. El Xeneize no despejó una duda en la defensa, una zona sensible: Figal o Anselmino.

### 19 hs TV: ESPN Premium.

#### BOCA 4-4-2

ENTRENADOR: Diego Martínez. S. Romero; M. Saracchi, C. Lema, Anselmino o Figal, y L. Blanco; C. Medina, G. Fernández, E. Fernández y K. Zenón; M. Merentiel y E. Cavani.

#### VÉLEZ 4-2-3-1

ENTRENADOR: G. Quinteros T. Marchiori; J. García, D. Fernández, V. Gómez y E. Gómez; C. Ordoñez y A. Bouzat; F. Pizzini, C. Aquino y T. Fernández; B. Romero. Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Boca.



4 DEPORTES LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

### FÚTBOL | LA LIGA PROFESIONAL

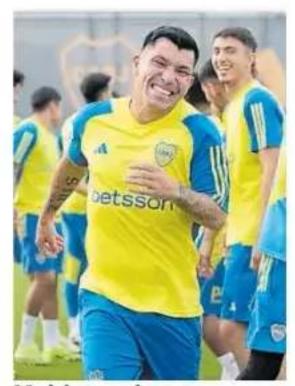

Medel, en azul y oro

#### "Es un placer estar de nuevo en este club gigante"

Medel fue presentado en Boca; firmó hasta diciembre de 2025

Gary Medel se realizó la revisión médica en Boca y fue un paso más allá: firmó el contrato, posó con nuevos -y conocidos- colores y habló como jugador xeneize. Todo fue muy rápido, aunque las conversaciones estaban entabladas desde hacía tiempo. El jugador del seleccionado trasandino rescindió el contrato con Vasco da Gama, de Brasil, anteanoche viajó a la Argentina y ayer ya se mostró en su nuevo hábitat.

"Es un momento en el que me siento muy feliz y convencido de dar lo mejor en Boca. Hay que entregarse al 100% al club como lo he hecho en todos lados. Quiero disfrutar, entregar toda mi experiencia y jerarquía, quiero demostrarlo dentro de la cancha", fueron sus primeras palabras, acompañado por el presidente Juan Román Riquelme, que lo definió como un "amigo".

Medel, que acordó un vínculo hasta diciembre del año próximo, se pondrá de inmediato a las órdenes del DT, Diego Martínez. No se descarta que, como ya hizo pretemporada, debute el próximomiércoles, en Mendoza y ante Almirante Brown, por los 160s de final de la Copa Argentina.

"Es un placer estar de nuevo en la Argentina y más en Boca, un club gigante. ¿Quién no va a querer venir? Quiero agradecer a Román por todos estos años de amistad. La cercanía que tuvo conmigo, se portó un 10 con mi familia. Cada vez que vengo a visitar La Bombonera siempre me dio la oportunidad de estar", continuó el chileno.

Martinez encuentra variantes con Medel, de 36 años, que puede moverse como mediocampista, su puesto original, o como defensor, tal como jugó en los últimos tiempos.

En Vasco da Gama fue titular con Ramón Díaz al mando del equipo: con 32 presencias resultó fundamental para evitar el descenso en la temporada pasada. Tanto que se consolidó en el primer equipo y hasta llevó la cinta de capitán. La salida del equipo del entrenador riojano, sin embargo, fue el principio del fin. En 2024 apenas disputó la mitad de los partidos (12 de 25). •



Vaccari sabe que no es fácil la situación deportiva y económica de Independiente

INDEPENDIENTE

# Vaccari: el DT que se prepara desde los 18 años tiene el gran reto

"Me encanta la presión, acá está el olor a sangre", dice el técnico que fue presentado en Independiente; el lugar de los juveniles

#### Rodolfo Chisleanschi

PARA LA NACION

Julio Vaccari habla acelerado. Su discurso es un continuo directo, sin ningún punto y aparte. Julio Vaccari habla simple, sin palabras rebuscadas ni metáforas crípticas. Julio Vaccari habla con argumentos, los vuelca sobre la mesa en cada respuesta, como para demostrar que no es un recién llegado al prejuicioso mundo del fútbol.

Julio Vaccari hace ya un par de años que dejó de ser un desconocido. Exactamente desde que en 2022 asumió de manera interina la dirección técnica de Vélez y, fundamentalmente, gracias a su paso por Defensa y Justicia, club en el que cosechó elogios y se ganó un nombre y un respeto por su propuesta futbolística. Pero, seguramente, su presentación en sociedad al asumir la dirección técnica de Independiente habrá sido para mucha gente la oportunidad de escucharlo por primera vez con mayor atención, de prestar atención a su verbo y a sus gestos, a sus ideas y sus ambiciones.

El presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane fueron los anfitriones que le abrieron al técnico nacido hace 43 años en Máximo Paz, Santa Fe, las puertas como flamante entrenador de un equipo que lleva unos cuantos años caminando en terrenos pantanosos, y este se encargó de llenar el acto de frases convincentes.

"Vengo preparándome desde los 18 años para ser entrenador de fútbol". "Analizamos todos los partidos de la temporada de Independiente y vimos que cuenta con las herramientas y el potencial que necesitamos para plasmar la filosofía de juego que queremos". "Me encanta la presión, la disfruto, y acá está el olor a sangre". "Que la gente haya cantado 'vamos los pibes' no me afecta ni a favor ni en contra; a los chicos hay que ponerlos en el momento adecuado". "No hago diferencias entre jugadores mayores y menores. Todos son patrimonio de la institución y hay que valorarlos de la misma manera", fueron algunas de esas sentencias que el técnico fue desgranando durante más de media hora de respuestas

en las que no se dio lugar a ninguna broma.

#### Como Holan y Beccacece

El tercer entrenador en siete años que realiza el viaje directo desde Defensa y Justicia a Independiente -los anteriores fueron Ariel Holan y Sebastián Beccacece, con muy distinta fortuna-iniciósu periplo-que tiene fecha de cierre en diciembre de 2025- hablando de identidad e idiosincrasia, de trabajo y seriedad, de encontrar en el menor tiempo posible un estilo de juego con el que los hinchas "se identifiquen, se sientan cómodos, con protagonismo en todas las canchas a través del balón"; de comprender que "el proyecto general del clubes buscar el sustento económico a través de los juveniles", pero también de la necesidad de "poner a cada chico cuando tenga la madurez suficiente".

Aunque lo más interesante de su charla quizás hayan sido los detalles que dio acerca de su manera de estudiar el fútbol, de los años que dedicó a prepararse, del aporte que le brindan los propios

jugadores y del valor que los clubes deberían prestar a las cuestiones formativos.

En el primero punto, Vaccari sorprendió al contar que durante 20 o 25 días, se dedicó junto a su cuerpo técnico a investigar en profundidad los aspectos individuales de cada jugador del Rojo. "Hemos visto todos los partidos de la temporada y también algunos de los equipos de inferiores. Es lo que hacemos cada vez que nos llega una propuesta: un análisis profundo de las infraestructuras, ideas y herramientas que posee el club que nos llama, para saber si estamos en condiciones de ayudarlo. Lo hicimos con Independiente y entendimos que sí era posible, aunque deberíamos reforzarnos en 3 o 4 posiciones para que nuestra idea pueda verse completada", dijo el técnico, más allá de saber que la llegada de refuerzos se verá complicada por las inhibiciones que pesan sobre el club.

En ese aspecto, Grindetti aseguró que "haremos hasta lo imposible para resolverlas, pero en este momento no tenemos el dinero necesario". El técnico enfatizó entonces que, en tal caso, "el club tendrá un técnico que se hará cargo de la situación y le pondrá el pecho".

Cuando se le cuestionó su preparación para hacerse cargo de una entidad con tanta historia como el Rojo, además de afirmar que se siente cómodo con la presión, Vaccari contó cómo dedica su vida al aprendizaje permanente. "Vi todos los partidos de los equipos de Marcelo Bielsa, incluso conseguí los videos de cuando estaba en Newell's, analicé las cosas que me gustaban y las que no tanto, de cuáles me podía apropiar y qué otras podría revolucionar; estudié a las selecciones de Menotti y Bilardo; a Guardiola, a Klopp, a varios entrenadores del Ajax, y seguiré haciéndolo porque esto es así, día a día".

Respecto a los jugadores, y si bien afirmó que "todavía no hablé con ningún integrante del plantel, ni lo haré hasta después de las vacaciones", Vaccari puso mucho énfasis en que el apoyo de los que entran en la cancha es fundamental en el crecimiento de un equipo. "Los futbolistas te ayudan a evolucionar. No es lo mismo el plantel de Defensa y Justicia que el de Independiente. Ahora tengo que adaptar mi estilo y mi ideología a los jugadores que hay acá, que son los que le pondrán su impronta a las ideas básicas que podemos inculcarles", manifestó sin vueltas.

Y en cuanto a los aspectos formativos, envió un mensaje que vale para Independiente y cualquier otra entidad: "Los clubes le dan mucho valor a la Primera porque es la cara visible, pero lo más importante deberían ser las inferiores, los más chiquititos. El primer eslabón debería ser ir a buscar el ADN de juego de la institución en los chicos de 8, 9 o 10 años", recomendó, al mismo tiempo que señaló su alegría por la presencia de Hugo Tocalli en la cantera de Independiente. "Nuestra relación va a fluir de manera muy fácil", subrayó.

Dentro de dos semanas, el jueves 27, cuando Independiente retome las prácticas en Villa Dominico, Julio Vaccari estrechará las manos de sus nuevos dirigidos. Será el momento de empezar a volcar en ellos su discurso. Las 22 fechas del torneo que se jugarán a partir dejulio determinarán hasta dónde sus palabras pueden transformarse en el equipo que tanto anhelan los hinchas del Rojo. •

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

# FÚTBOL | EL SELECCIONADO



Los viajes comenzarán a volverse frecuentes para Messi y la selección: de Miami a Washington, y luego rumbo a Atlanta

@ARGENTINA

# La última prueba y el corte de la lista para enfocarse en la Copa

La Argentina, con Messi titular, jugará con Guatemala desde las 21, a seis días del debut en el torneo continental ante Canadá

La selección argentina entra en la cuenta regresiva para la Copa América, que comenzará el jueves próximo en los Estados Unidos. Hoy, el equipo nacional afrontará el último amistoso frente a Guatemala, a partir de las 21 (hora de nuestro país), en el Commanders Field de Maryland. Habrá cambios con respecto a lo que fue el primer amistoso de esta gira ante Ecuador, que finalizó con el triunfo argentino por 1-0 con gol de Ángel Di María. Tras el encuentro, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni terminará de definir la lista de 26 convocados para el certamen continental, con varias certezas y muy pocas dudas. Tres futbolistas quedarán desafectados.

La selección debutará el jueves 20 ante Canadá, por el Grupo A, en el que también están Chile y Perú. Pero antes de eso el entrenador tendrá que tomar decisiones. Mientras tanto, la acción fue dominada por la lluvia: el plantel no pudo hacer trabajos de campo porque una tormenta eléctrica fue protagonista en Miami y tuvieron que hacer tareas especiales bajo techo, en el gimnasio. Recién en Washington volverían a hacer trabajos tácticos.

La primera definición de Scaloni será el equipo que jugará ante Guatemala. Muy probablemente el director técnico ya tenga resuelto los tres nombres que cortará de la lista final para el certamen de los Estados Unidos, pero ¿y si se lesiona un jugador en el último partido? Nadie del plantel argentino ni del cuerpo técnico espera eso, pero está entre las posibilidades. Entonces, por qué anticiparse a dar de baja a futbolistas que, quizá, luego terminará volviendo a llamar, como sucedió con la lista del Mundial de Qatar, por ejemplo.

Lo que se supo por estas horas

"Leo jugará de arranque. Y en base a cómo esté, veremos cuántos minutos; si puede todos, mejor".

"No me voy a poner a hablar con Di María de lo que va a pasar. Tiene que disfrutar de jugar. Siempre pensamos en 'cuando no esté'. Hay partidos por delante. Está feliz acá".

Lionel Scaloni

DT DE LA SELECCIÓN

en la concentración argentina es que Lionel Messi, a diferencia de lo que sucedió con Ecuador, aparecerá entre los titulares. En el último amistoso será Messi +10. Y también entrarían desde el arranque Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. ¿Otras modificaciones? Tagliafico podría reemplazar a Acuña en el lateral izquierdo y Nicolás González como extremo izquierdo en lugar de Di María.



ARGENTINA

4-3-3
ENTRENADOR: L. Scaloni.
Emiliano Martínez; Molina,
Martínez Quarta, Otamendi y
Tagliafico; Exequiel Palacios,
Enzo Fernández y Alexis Mac
Allister; Lionel Messi, Julián
Álvarez y Nico González.

#### GUATEMALA 4-3-3

ENTRENADOR: Luis F. Tena.
N. Hagen; A. Herrera, J. Pinto,
N. Samayoa y J. Ardón; J.
Franco, O. Castellanos y A.
Galindo; Oscar Santis, Rubio
Rubin y Nathaniel Méndezd
Árbitro: A confirmar.
Estadio: FedExField, Washing.

Molina entraría por Gonzalo Montiel en el lateral derecho, Otamendi por Lisandro Martínez como segundo marcador central y Mac Allister y Enzo Fernández ingresarían en una mitad de la cancha que tiene más de cinco titulares. Una de las dudas todavía por resolver estaría en resolver el puesto de centrodelantero: ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Scaloni tendría intenciones de darle rodaje al delantero de Manchester City, que tuvo poca acción en los últimos meses bajo la tutela de Pep Guardiola.

Vale recordar que ambos compartieron el ataque frente a Ecuador, aunque no consiguieron desnivelar. Lautaro ocupó el puesto de centro del antero y Julián retro cedió unos metros y, por momentos, se movió por los costados. Nunca lograron profundidad ni quedaron cerca del gol, a excepción de un cabezazo del 'Toro' bien controlado por el arquero ecuatoriano.

¿Dónde estaría el foco de Scaloni para el recorte final? Ya tiene una idea en la cabeza, sobre todo, por lo que observó en los entrenamientos y el primer amistoso. Por lo que se supo, con 25 nombres sobre la mesa, tres futbolistas se disputan el último cupo: Valentín Barco, Ángel Correa y Valentín Carboni. Aquí se debe hacer una rápida aclaración: anoche Scaloni confirmó que Pezzella y Guido Rodríguez estarán en la lista.

Volvamos a los tres. Cada uno tiene algo en lo que apoyarse para soñar con ganarse un lugar. El ex-Boca puede ser una variante tanto de lateral izquierdo con vocación ofensiva como de interno, donde lo ubicó Jorge Almirón en la Copa Libertadores 2023; Angel Correa tiene muchos años de experiencia vistiendo la camiseta albiceleste y Scaloni sabe a la perfección lo que puede ofrecer al tratarse de un atacanteversatil; mientras que Valentín Carboni le generó al cuerpo técnico una gran sensación en las prácticas. Le ven muchos años por delante en el seleccionado mayor, pero también están motivados para darle ya un lugar. •

#### **EL ENFOQUE**

#### Scaloni *la vio:* hoy podría jugar con la primera lista

Cristian Grosso



Serán 71 partidos los que habrán pasado entre Guatemala y... Guatemala. Del 7 de septiembre de 2018, en Los Ángeles, al 15 de junio de 2024, en Washington. El mismo rival, idéntico carácter de amistoso y en el mismo país. Del experimental debut del ciclo Scaloni a este presente de resplandor. Más allá de casualidades y coincidencias, aparece un detalle que revela la robustez que tomó el proyecto con el paso de los años. En aquel encuentro fueron titulares Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Nicolás Tagliafico, Gio Lo Celso, Leandro Paredes y Exeguiel Palacios. Y la delegación también la integraron Armani, Acuña, Angel Correa y Lautaro Martínez. Diez. Diez elecciones de Scaloni que representaban la renovación - Tagliafico y Armani habian participado de Rusia 2018-y seis años más tarde permanecen en la selección.

Esta noche, algunos de ellos volverán a jugar contra Guatemala. Ayer, apuestas de recambio y hoy campeones del mundo casi todos. Además, salvo a Armani, al resto no se le descubre fecha de vencimiento cercana. ¿Qué evidencia? Que las preferencias y la intuición de Scaloni fueron avaladas por la carrera que cada uno ha construido. El entrenador imaginó que tendrían proyección. Al mes siguiente, en octubre de 2018, en su segunda convocatoria sumó a Rodrigo De Paul, la pieza con más presencias en su ciclo (59 partidos). Otro acierto. Como años después le iba a suceder con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero... El olfato, ese intangible que en el fútbol explica mucho sin decir casi nada, sin dudas es un atributo en Scaloni.

La perspectiva, las comparaciones, afirman esta lectura. Seis años después de sus primeros llamados, muchos de estos jugadores siguen siendo clave en la estructura de la selección. ¿Y qué había ocurrido en la etapa que condujo César Luis Menotti? La Argentina debutó contra España, en 1974, y para 1980, seis temporadas más tarde, ninguno de los primerizos seguía en la selección. Ninguno, ni Brindisi, ni Pernía, ni Carrascosa, ni Babington, ni Rogel, ni Fatiga Russo, ni el arquero Rubén Sánchez... Ní René Houseman, el único sobreviviente del estreno que estuvo en el Mundial '78.

¿Y qué sucedió bajo el mandato de Carlos Bilardo? La Argentina debutó contra Chile, en 1983, y para 1989, es decir con la misma vara temporal de medición, únicamente permanecían del listado bautismal Oscar Ruggeri, el 'Vasco' Olarticoechea, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga. Al menos cuatro piezas del menú original habían resistido y se habían convertido en columnas de la selección del Doc. Si hoy Scaloni tuviera que apelar exclusivamente a su primer llamado para defender tanto prestigio, se sentiría representado y confiado por una formación competitiva. Alguien diría que... la vio. •

6 DEPORTES LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

### FÚTBOL | LA EUROCOPA



Tres símbolos: la Eurocopa y la pelota del torneo, en el estadio Olímpico de Berlín, escenario de la final

## El "casi Mundial" tico. Ahí sigue el admirable Luka que asegura choques PORTUGAL de potencias y

# desfile de figuras

Hoy empieza el torneo de selecciones del Viejo Continente; Italia defiende el título, pero no es favorito en comparación con otros

#### Claudio Mauri LA NACION

Kylian Mbappé apunta a ser una de las figuras de una Eurocopa en la que ya ofició de mejor embajador, al declararla "más difícil que un Mundial". La nueva figura de Real Madrid retorció un poco más y llevó al extremo aquella sentencia de que la "Euro es un Mundial sin la Argentinay Brasil". Con mucho timing dentro de la cancha, esta vez Mbappé se pasóen la frenada al omitir que el último campeón del mundo (Argentina) rompió una hegemonía europea de 20 años, y que por primera vez en la historia hubo un semifinalista africano (Marruecos).

Más allá de alguna objeción o debate, nada le quita a la Eurocopa su condición de torneo cumbre. En el Viejo Continente reside buena parte del poderío futbolístico y económico de este deporte. Es donde esta industria exhibe su mayor músculo.

Por segunda vez en 64 años, Alemania será sede del torneo que comienza este viernes, con el partido inaugural entre Alemania y Escocia. Los dos primeros y los cuatro mejores terceros de las seis zonas pasarán a los octavos de final. Serán INGLATERRA 51 partidos, entre el 14 de junio y el 14 dejulio, distribuidos en 10 ciudades, con el estadio Olímpico de Berlín como escenario de la final.

El siguiente es un repaso sobre la actualidad de los candidatos y otros aspectos destacados.

#### FRANCIA

Abanderado por un Mbappé motivadísimo por su reciente incorporación a Real Madrid, el seleccionado de Didier Deschamps desembarca con todo su potencial, sin las perturbaciones de las bajas por lesiones que sufrió en las semanas previas al Mundial. Recupera a N'Golo Kanté (dirigido por Marcelo Gallardo en Al-Ittihad), y con el arquero Maignan y su amplio abanico de zagueros centrales cubre los retiros de dos referentes (Lloris y Varane). Con respecto al Mundial, Camavinga creció como jugador polivalente y Griezmann completó una temporada en alto nivel, como pieza creativa y solidaria. Francia no se entretiene con la pelota, combina poderío físico con destrezas técnicas. "Me parece lógico que Francia sea favorita. Las selecciones que alcanzaron los cuartos de final en Qatar (Francia, Países Bajos, Portugal, Inglaterra y Croacia) tienen más crédito", dijo Deschamps.

Lleva años sin poder traducir su variado catálogo de jugadores en algún título. Le falta el gen del campeón. Como organizador de la ante-

rior Eurocopa le quedó la herida de haber perdido la final por penales en Wembley ante Italia. Sin un arquero que dé auténticas garantías y una defensa que sufre por el perfil ofensivo del equipo, del medio campo hacia adelante intimida con Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kaney Bukayo Saka. Esta temporada en la Premier League se destaparon Cole Palmery Ollie Watkins. El DT Gareth Southgate se juega la renovación del contrato.

#### **ALEMANIA**

Carga con una doble presión: la de ser local y la de volver a ser confiable, tras las eliminaciones en la etapa de grupos en los últimos dos mundiales. Desde septiembre se puso en manos del técnico más joven en su historia, Julian Nagelsmann (36 años). Volvió Toni Kroos para retirarse del fútbol en el nivel de seleccionado tras hacerlo en el de clubes, con Real Madrid, El cerebro del medio campo se acopla a la columna que integran Neuer, Rüdiger, Kimmichy Füllkrug. Se espera el paso al frente de la renovación juvenil encarnada en Musiala y Wirtz.

#### CROACIA

competitividad que es marca de la casa. Futbolistas que visten la camiseta ajedrezada con orgullo patrió-

Modric, escoltado por Brozovic y Kovacic. Un equipo que siempre se deja la piel, de buena calidad técnica y resistente a la adversidad.

Cuando Cristiano Ronaldo pise la cancha conseguirá otro récord. Único futbolista en disputar seis Eurocopas. A los 39 años buscará el segundo título, tras el conseguido en 2016. Roberto Martínez, exentrenador de Bélgica, llegó para terminar de ensamblar a una formación con figuras internacionales en todas sus líneas: Rubén Dias (defensa), Bruno Fernandes y Bernardo Silva (medio campo) y Cristiano Ronaldo.

#### PAISES BAJOS

Lamenta a último momento la baja de Frenkie De Jong. Igual no le faltan individualidades para resolver situaciones y conseguir el sentido colectivo que caracteriza a la Orange. Van Dijk y Aké para manejar la presión adelantada desde atrás, las dudas en un medio campo laborioso y de bajo perfil, y la creatividad con pegada de Depay más la irrupción del extremo Frimpong, una de las flechas de Bayer Leverkusen. Tres de los últimos cuatro amistosos los ganó 4-0, pero perdió con Alemania.

#### ITALIA

El último campeón, instalado en la dualidad de no haberse clasificado para los dos últimos mundiales. Ya no está Mancini, lo dirige Spalletti, que llevó a Napoli al scudetto por primera vez desde la época de Maradona. Un plantel sin grandes figuras, con muchos jugadores clase media, como es el caso del nacionalizado Mateo Retegui. La Azzurra se despega del catenaccio, le gusta más la pelota, pero no termina de definir un estilo de juego.

#### **ESPAÑA**

Obtuvo la última Nations League, un sucedáneo de la Eurocopa. Llega en un buen momento, con el timón de Rodri en el medio, desaprovechado por Luis Enrique en el último Mundial al ubicarlo de zaguero central. El equipo de De la Fuente recupera las señas de identidad del ciclo dorado de España, entre 2008 y 2012

(ganó dos Eurocopas y un Mundial), cuando monopolizó la pelota. Tiene una equilibrada conjunción entre la experiencia (Carvajal, Nacho, Rodri, Morata) y la juventud (Pedri, Lamine Yamal y Fermín).

#### BÉLGICA

Siempre insinuante y temible, su camino a la gloria suele estar truncado por algún desvío. La generación de los generales sigue en la brega: Witsel, Meunier, De Bruyne, Lukaku. Doku promete desborde y atrevimiento por la banda y de Trossard se espera la versión desequilibrante que mostró en Arsenal.

#### GEORGIA, EL DEBUTANTE

La Euro recibirá por primera vez a Georgia, que se clasificó tras vencer por penales a Grecia en el repechaje. El seleccionado tiene en un primer plano al delantero Khvicha Kvaratskhelia, figura en el Napoli campeón en la temporada pasada. El arquero de Valencia, Giorgi Mamardashvili, fue una muralla en la eliminatoria contra Grecia.

#### PRESENCIA ARGENTINA

Dos futbolistas nacidos en nuestro país estarán en la Eurocopa por la vía de la nacionalización. El caso más presente es el de Retegui, for-GETTY mado en Boca, con pasos por Estudiantes, Talleres y Tigre. Desde hace un año juega en Genoa y en marzo de 2023 debutó en Italia, con un gol a Inglaterra en un partido clasificatorio para la Euro. Suma cuatro tantos en ocho presencias. Mancini lo convenció para sumarse y Spalletti lo sigue teniendo en cuenta.

Más desconocido para nuestro medio es el cordobés Vernon De Marco, de 31 años, defensor de Eslovaquia. De chico se instaló en España junto a su familia y empezó a jugaren la 2ª división de Eslovaquia, llegó a uno de los principales clubes (Slovan Bratislava) y actualmente se desempeña en Hatta Club, de los Emiratos Árabes. En el seleccionado suma 10 cotejos, con un gol.

Pablo Zabaleta es ayudante de campo de Sylvinho, DT de Albania. El exfutbolista de San Lorenzo, Espanyol, Manchester City y West Ham integró el cuerpo técnico que se clasificó puntero de una zona que compartió con Polonia, República Checa, Moldavia e Islas Feroe.

Los otros representantes argentinos serán el árbitro Facundo Tello y los asistentes Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade. •

#### Eurocopa

Para vivir el torneo, zona por zona, la

fecha inaugural de cada grupo:

FECHA Vier. 14/6 Alemania vs. Escocia Sáb. 15/6 Hungría vs. Suiza Grupo B FECHA PARTIDO Sab. 15/6 España vs. Croacia Sáb. 15/6 Italia vs. Albania Grupo C **FECHA** PARTIDO Dom 16/6 Esloveniavs. Dinamarca

Grupo

Dom. 16/6 Serbia vs. Inglaterra Grupo D **FECHA** PARTIDO

Dom. 16/6 Polonia vs. Países Bajos Lun. 17/6 Austria vs. Francia

Grupo I **FECHA** PARTIDO

Lun. 17/6 Rumania vs. Ucrania Lun. 17/6 Bélgica vs. Eslovaquia

Grupo I **FECHA** PARTIDO Mar. 18/6 Turquía vs. Georgia Portugal vs. Rep. Checa Mar. 18/6

La generación inoxidable, con la

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

DEPORTES | 7

### POLIDEPORTIVO | AUTOMOVILISMO Y GOLF

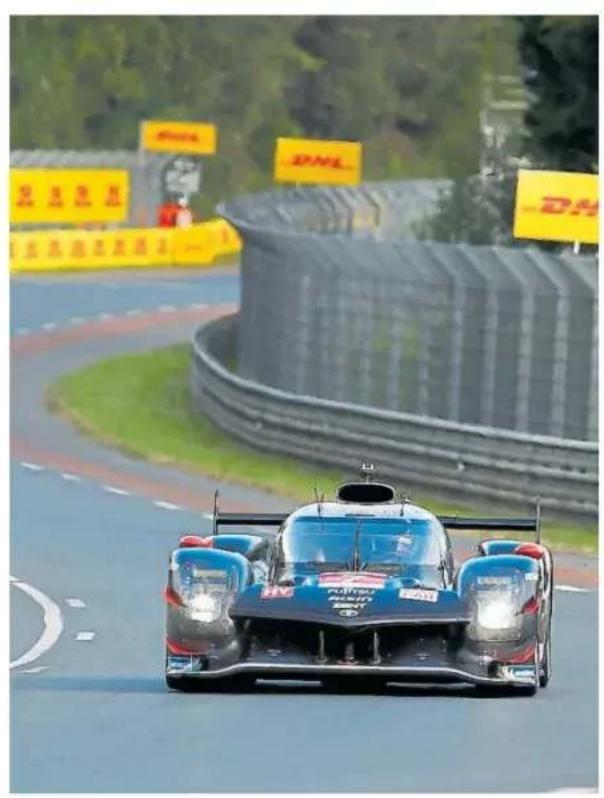

'Pechito' y el Toyota Nº 7, en plenos ensayos

GETT

# Pechito López y una llamada para soñar con las 24 Horas de Le Mans

Ganador en 2021, el cordobés vuelve por más gloria tras un accidente de Mike Conway (Toyota)

#### Alberto Cantore

LA NACION

Quíntuple campeón del mundo, monarca en monoplazas y autos de turismo. El destinotenía preparada una función extraordinaria para José María 'Pechito' López que, a los 41 años y con Toyota Gazoo Racing, intentará ganar por segunda vez las 24 Horas de Le Mans. La legendaria carrera del Mundial de Resistencia, que junto al Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis dan forma a la Triple Corona, estaba en la agenda del cordobés, que se preparaba para desandarla con

Lexus en la categoría LMGT3.

Sin embargo, un accidente de su excompañero y amigo Mike Conway en un entrenamiento en bicicleta devolvió a Pechito a la categoría reina, donde este fin de semana tripulará junto al japonés Kamui Kobayashi y el neerlandés Nyck De Vries el auto N°7 de la factoría nipona para pulsear por el triunfo frente a las espadas de Ferrari, Porsche, Alpine, Lamborghini, Peugeot, BMW, Cadillac. Una readaptación rápida al Hypercar, con tiempos que se equiparan con los pilotos de elite, y su experiencia en una carrera de largo aliento y múltiples desafios, animó al equipo a elegirlo por sobre la joven promesa japonesa Ritomo Mitaya para suplantar al británico.

"El año pasado, cuando tuve que dar un paso al costado, den-

tro mío tenía la sensación de que me hubiera gustado un tiro más y creo que esta es una oportunidad única. No me gusta decir que se había cerrado la puerta, porque también uno sabe cómo se dio esta posibilidad, pero quería hacer un intento más en una carrera que gané, que no es poco. Más allá del resultado del domingo, es algo que necesitaba, aunque se dio de manera extraña", expuso Pechito López, acerca de esa espina que a todo piloto se le clava cuando la estructura decide ensayar movimientos.

Toyota Gazoo Racing subió al auto N°7 a De Vries, mientras que el argentino pasó a ser parte del proyecto Lexus, en LMGT3. Un paso atrás, porque dejaba de ser parte de la elite y de la categoría reina del Mundial de Resistencia y tomaba una butaca de un modelo que para ser competitivo necesita que los cambios que pueda desandar la FIA lo devuelvan a la batalla.

"Por los tiempos de vuelta, fue como su hubiera conducido el auto ayer. Sin grandes problemas y claramente motivado: trabajó muy duro para ponerse al día con todos los sistemas del auto y podemos ver que está al tanto de todo. Estamos seguros de que no habrá problemas en la carrera", señaló David Floury, jefe técnico de Toyota Gazoo Racing Europa.

"Era como cambiar de escuela, en el sentido de aprender todo medio rápido, pero cuando me subí fue como que nunca me fui y los tiempos salieron en la segunda vuelta. En la segunda tanda de libres el auto N°7 fue el más rápido. Estoy tranquilo, porque estoy al nivel de esta oportunidad que se dio no de la mejor manera, de la que quiere un piloto, porque se lesionó un amigo como Conway", respondió el cordobés en una charla que organizó con los medios Toyota Gazoo Racing.

En la escena del accidente que lo dejó fuera a Conway de las 24 Horas de Le Mans estuvo Pechito López, ya que el británico y el cordobés salieron juntos a ejercitarse en bicicleta. "Compartíamos el día a día, entrenamientos en bici, cenas, además del auto, porque vivimos muy cerquita en Mónaco... Lamentablemente, salimos a pedalear y antes del último tramo de cinco horas para volver a Le Mans nos agarró la lluvia y una condición de clima extraño: nos caímos los dos, levanté mi bici y cuando lo vi a Mike, estaba tirado en el piso", contó. "Estuve casi 14 horas acompañándolo en el hospital y no me esperaba esto, porque a principio de año ya estaba proyectado que yo estuviera en el GT3, por lo cual no era necesario que probara el Hypercar en las pruebas de invierno y sí que se subiera Mitaya. Nunca pensé que la oportunidad sería para mí, porque el japonés estaba destinado a ser el piloto de reserva, pero Le Mans es una pista especial y a veces cuesta mucho".

El pronóstico del clima señala que lloverá en Le Mans, una incidencia que complicaría aún más a una cita que es compleja. "La clave va a ser el clima, que no va a ser de lo mejor según lo que se marca, y a partir de ahí será una carrera de supervivencia. En término de performance estamos bien, aunque Porsche está un poco mejor. Va ser importante mantenerse en la pista con condiciones diferentes de piso y acertar con las estrategias y las lecturas de las situaciones. Creo que es la más difícil que me toca", reveló Pechito.

"Ganar sería algo fantástico, perosé que eso es muy difícil. Obviamente vamos a hacer lo imposible, porque estamos en uno de los mejores equipos y en las pruebas estamos muy bien. El resultado puede ser o no, pero el domingo me quiero sentir realizado, tener esa oportunidad que cuando me fui el año pasado creí que me faltaba. Más lindo hubiera sido tenerla con Mike y Kamui, aunque esa situación no sé si la tendré alguna otra vez", relató el cordobés, de Río Tercero, sobre las sensaciones y el recuerdo por aquella histórica victoria con Conway y Kobayashi en 2021, con el que igualó el logro de José Froilán González.

Un triunfo, tres segundos puestos, un tercer lugar y dos abandonos, es la estadística de las siete participaciones de Pechito López en las 24 Horas de Le Mans. "Corrí muchas veces y me siento mucho más tranquilo que en otros años, espero que esa serenidad me ofrezca resultados a la hora de correr. Notengo nada que demostrar y siempre veo los momentos más difíciles como una oportunidad de hacer la diferencia. Me subiré al auto me toque cuando toque. Le Mans de noche es lo más lindo, se define mucho la carrera y más si llega a ser bajo condiciones de lluvia", se entusias ma sobre lo que puede depararle la octava vez en el mítico circuito de La Sarthe, de 13.626 metros y que desde 1923 es el escenario de la legendaria carrera del Mundial de Resistencia. •

# Una vez más, Rory McIlroy está en carrera para cortar un maleficio de 10 años

En la lucha por alcanzar su quinto major, el norirlandés comenzó muy firme en el US Open



McIlroy pudo dominar la cancha en la primera vuelta

GETTY

#### Alejo Miranda

PARA LA NACION

En 1999, Payne Stewart ganó uno de los US Open más emocionantes de la historia. Con un acierto con el putter desde 4,5 metros en el hoyo 72 definió una épica batalla con Phil Mickelson, que aún veía esquiva la conquista de su primer major. La consagración adquirió mayor resonancia cuando, cuatro meses más tarde, Stewart falleció en un accidente aéreo. Su festejo con el puño derecho al frente y la pierna izquierda hacia atrás quedó inmortalizado en bronce detrás del green del hoyo 18 en Pinehurst Nº 2.

Veinticinco años más tarde, el Abierto de Estados Unidos de golf vuelve a hacerse presente en esa icónica cancha de Carolina del Norte, cuya conjunción de belleza y dificultad la hace una de las más renombradas del país, ideal para este major, el tercero de la temporada. Aquella vez Stewart ganó con un score de -l, considerado el número ideal por la organización (USGA), poco afín a los scores bajos. En el inicio de la 124ª versión del sexto certamen en antigüedad en el mundo, la cancha mostró sus dientes, pero hubo varios jugadoresque lograron dominarla. Entre ellos sobresale, una vez más, Rory McIlroy, en su pertinaz lucha por alcanzar su quinto major, diez años después de su último logro.

Un mes atrás, Rory poco pudo hacer en el PGA Championship desarrollado en Valhalla, la misma cancha donde en 2014 ganó su cuarto y hasta ahora último título grande. Una vuelta en la que no hizo bogeys y anotó cinco birdies, incluidos dos en los últimos tres hoyos, lo dejó en la cima del campeonato junto a Patrick Cantlay y renueva su ilusión de cortar la racha, como en las reiteradas veces en que se inspira en los majors.

"Encaré la semana de la misma forma en que lo hice en los últimos US Open, y me dio buenos resultados. Intenté jugar al medio de los greens y dejarme la chance de hacer birdie en cada oportunidad, porque si uno se equivoca esta cancha se lo hace pagar caro", justificó Rory, segundo el año pasado en Los Angeles Country Club a un golpe de Wyndham Clark.

El buen clima acompañó a los jugadores y Pinehurst Nº 2 permitió algunos buenos scores, como los del sueco Ludvig Åberg (66), el francés Matthieu Pavon o el local Bryson DeChambeau (67), pero sus greens minúsculos, sus frondosos roughs y sus agrestes bunkers no dejaron de ser verdaderas trampas para quienes cometieron deslices. Realizar un score bajo el par de 70 equivalió a quedar entre los 10 mejores.

#### Grillo marcha 15'

Ahí nomás de ganarle a la cancha estuvo Emiliano Grillo, el único argentino presente. Dos bogeys y dos birdies –el segundo, para cerrar la vuelta e irse a descansar con una buena sensaciónresultaron en el par y lo ubican en el puesto 15°. También en la lucha están el Nº 1 del mundo y máximo favorito, Scottie Scheffler, autor de 71, y el reciente ganador del PGA Championship, Xander Schauffle, que requirió 70.

En cambio, Tiger Woods debió conformarse con una tarjeta de 74 golpes que lo obligan a inspirarse este viernes para estar el fin de semana. Aunque afirmó sentirse mejor físicamente, adujo su inconsistencia a la falta de competitividad. "A medida que pasa el año voy sintiéndome mejor", dijo el Tigre. "Simplemente, sucede que no he podido jugar mucho porque no quiero lesionarme y perderme los majors. Tengo que elegir mi veneno. Jugar mucho con el riesgo de perderme los majors, o no jugar y no estar tan afilado".

Las tres últimas veces que Rory McIlroy comenzó un major sin bogeys, se coronó: US Open 2011, PGA Championship 2012 y Open Championship 2014. Todavía hay mucho golf por jugar, pero el registro no deja de ser un buen antecedente para el norirlandés. Con el aura de Payne Stewart rondando, con una cancha que amenaza ponerse cada vez más exigente a medida que transcurra el certamen, está todo servido para un gran desenlace. •

8 | DEPORTES

LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024



# Manchester City vs. Premier League: una batalla que definirá al fútbol del futuro

Ezequiel Fernández Moores

PARA LA NACION

Hoy empezará la Eurocopa en Alemania, y la semana que viene, la Copa América en Estados Unidos. Pero el fútbol comenzó un partido más pesado y silencioso en Londres. Un tribunal de tres abogados independientes inició el lunes el proceso de arbitraje por una demanda contra la Premier League, la liga más poderosa del fútbol mundial. La acusación fue presentada por Manchester City, ganador de seis de las últimas siete temporadas con su equipo dominante. El "club-estado". propiedad de Abu Dhabi, acusa a la Premier de imponerle un reglamento que viola leyes británicas de libre competencia y de impedirle al emirato inyectarle al club el dinero que le plazca. Es una postura sin fundamentos para un tribunal deportivo, pero no tal vez para un juez comercial. Y su dictamen, advierten especialistas, podría sacudir los cimientos de la pelota global.

Esto sucede porque "una liga fundada en la avaricia", escribió Barney Ronan en The Guardian, invitó a su mesa a un tigre. "Puede ser divertido. Pero sigue siendo un tigre. Y, al final", dice Ronan, "el tigre te comerá a vos también". El arbitraje durará dos semanas y su decisión puede ser conocida dentro de un mes. El "tigre" (Manchester City) contraatacó porque la Premier lo había acusado de violar las normas financieras de la liga entre 2009 y 2018. Si lo encuentra culpable, la Premier puede despojar al City de varios de los títulos que ganó entre 2009 y 2018, y descenderlo inclusive a la segunda categoría. Nadie cree que eso sea posible, pero la guerra civil está abierta.

Desde 2008, cuando fue comprado por Abu Dhabi, Manchester City gastó cerca de 2500 millones de euros en jugadores. Fue gracias a un presupuesto inflado por patrocinadores propios, como Etihad, línea aérea del emirato. Asustada por el arribo de otro "clubestado" (Newcastle-Arabia Saudita), la Premier endureció sus normas y obligó a que esas "transacciones entre partes asociadas" (City-Etihad) respetaran el "valor del mercado". El City afirma que esa regla fue creada específicamente en su contra. Y se presenta como víctima de las viejas elites del fútbol, celosas por el arribo del nuevo rico, que además tiene chequera ilimitada. El deporte del pueblo, de clubes de barrio jugando en viejos estadios, es hoy un negocio de clubes-SA vs. clubes-estado que juegan en estadios shopping y que corren una carrera inflacionaria y deficitaria porque la pelota les sirve como vidriera política, para lavar imagen o para inversión bursátil, juguete globalizado de magnates, jeques y fondos de inversión. La burbuja sin fin.

El fútbol siglo 21 agravó así las diferencias históricas entre poderosos y

débiles. Hay campeones que se repiten año tras año. Alarmada, la patronal (desde la FIFA hasta las federaciones nacionales) impuso reglas para evitar despilfarros y cuidar el equilibrio de la competencia. Asustada, además, porque el gobierno británico amenaza con imponer un regulador independiente, la Premier sancionó esta temporada con quita de puntos los manejos oscuros de Everton y Nottingham Forest. Son peces chicos. El gran problema es si esa misma severidad se extiende al hov todopoderoso Manchester City, que filtró al diario The Times su demanda de 165 páginas contra la Premier. Es un documento que no solo ataca una columna vertebral de igualdad en el deporte. El presidente Khaldoon Al Mubarak, cercano a la familia real de Emiratos Arabes Unidos, amenaza además con un juicio millonario a la Premier por resarcimiento de daños. Así como Pep Guardiolatiene a sus "galácticos", él tiene a su dream team de abogados. Dinero es lo que sobra.

Paradoja del fútbol VIP: la Premier, que nació en 1992 para darles libertad financiera a sus clubes más poderosos, ahora, temerosa del "tigre", extrema controles. Y el "tigre", el club-estado que distorsionó el mercado, exige ahora que se respeten las reglas del libre mercado. Como si hablara John Stuart Mill, voz británica y acaso la más influyente del liberalismo clásico, el City acusa a la Premier de imponerle la "tiranía de la mayoría", porque los reglamentos establecen que toda modificación debe ser aprobada por al menos 14 de sus 20 clubes miembros.

La mitad de los clubes de la Premier pertenece hoy a capitales de Estados Unidos. Algunos de ellos lideraron hace tres años un proyecto de una elitista Superliga europea, un campeonato cerrado exclusivo para los poderosos, del que se retiraron forzados por sus propios hinchas, que salieron a las calles para defender la tradición de la competencia. Ganar y perder contra quien sea, pero en la cancha, no en los escritorios.

El club que sí mantiene firme su reclamo judicial de Superliga para ricos es Real Madrid. El quince veces ganador de la Champions es una asociación civil, pero casi un club-estado dentro de España, históricamente protegido por políticos, jueces y periodismo amigo. El último lunes, en una extraña sucesión de hechos, Real Madrid debió salir a desmentir a su propio DT, el aclamado Carlo Ancelotti, que había asegurado que el equipo merengue no jugaría el nuevo Mundial de Clubes porque la FI-FA repartirá "poco dinero" (50 millones de euros por participar, 100 millones en caso de victoria). ¿Cuánto tiempo quedará hasta que los dueños de la pelota jueguen su liga comercial controlada por ellos mismos? ¿Cederá esa liga futura a sus principales estrellas para que disputen la Copa América? •



SEBASTIÁN DOMENECH

#### **TENIS**

#### Wimbledon y los mejores premios de la historia

El major británico repartirá casi 65 millones de dólares a partir del 1º de julio

Wimbledon sigue avanzando y dando pasos firmes en el circuito. Luego de expandirse territorialmente, con un nuevo espacio con l6 canchas de entrenamiento y vestuarios, el Grand Slam británico sobre césped anunció un premio inédito para su próxima edición, que comenzará el l' de julio: repartirá 50 millones de libras (unos US\$ 63.908.500), un 11,9% más que en 2023. Los campeones individuales embolsarán un cheque de 2.700.000 de libras (unos US\$ 3.450.000), un 14,9% más.

Una de las mejores novedades para los tenistas clasificados para el main draw de Wimbledon, pero alejados de las primeras posiciones, es el aumento de un 9,1% en el premio de la primera rueda: sólo por debutar los jugadores se asegurarán 60.000 libras (unos 77.000 dólares).

Además, desde el All England anunciaron una buena noticia para el tenis adaptado. "Como reflejo de la creciente popularidad y éxito del tenis en silla de ruedas en Wimbledon, los cuadros de individuales y dobles se ampliarán a 16 jugadores y ocho equipos. •



#### Fútbol

Amistoso internacional
21 » Argentina vs. Guatemala.
TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV
1629 HD) y Telefé (CV 10/617 HD
- DTV 123 HD).

La Liga Profesional

19 » Boca vs. Vélez. ESPN
Premium (CV 123 HD - DTV

604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD).

19 » Talleres vs. Platense. TNT
Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD).

La Eurocopa 16 » Alemania vs. Escocia. La la fecha. ESPN (CV 24/103 HD – DTV 1622 HD) y Star+.

Golf
El US Open
13 » La segunda vuelta. Desde
Pinehurst. ESPN 2 (CV 23/102 HDDTV 1622 HD) y Star-.

Basquetbol
La final de la NBA
21.30 » Dallas Mavericks vs.
Boston Celtics. Cuarto partido.
ESPN 2 (CV 23/102 HD-DTV 1622
HD) y Star+.

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Agustín "Rada" Aristarán. "Si dejás de sentir nervios, tenés que dejar de ser actor"

Días antes del estreno de School of Rock, una de las apuestas más fuertes de la cartelera teatral porteña para toda la familia, el artista cuenta cómo es ponerse en la piel del genial personaje que popularizó en cine Jack Black | PÁGINA 4

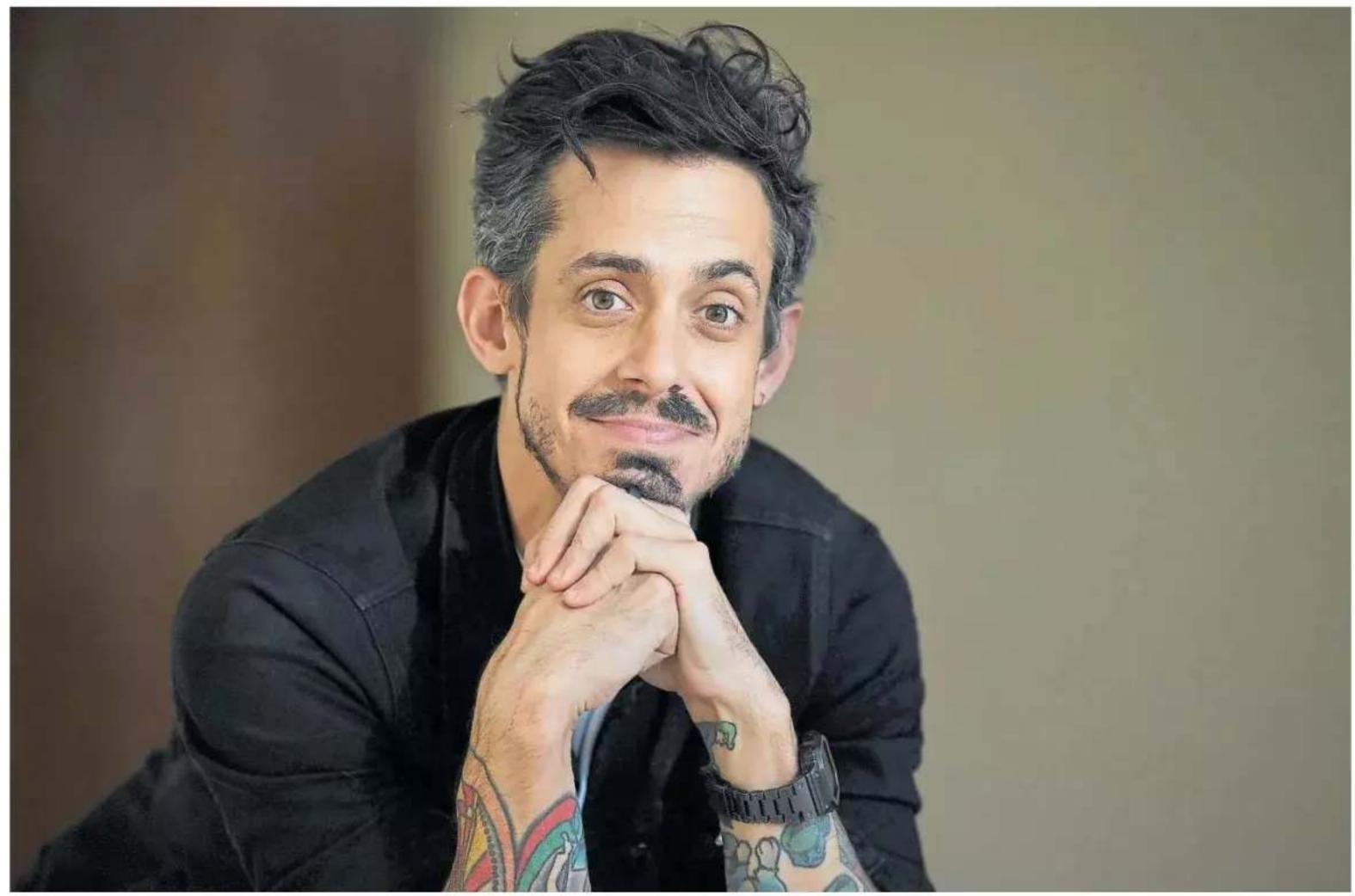

Aristarán encarna a un músico frustrado que finge ser profesor en una escuela y les enseña a los alumnos su amor por el rock

MAURO ALFIERI

# "La verdad es que pensé que era un chiste"

VATICANO. Malena Guinzburg fue invitada por el Papa a una reunión con los más grandes comediantes

El Papa Francisco le dará la bienvenida hoy a un grupo de destacados comediantes en el Palacio Apostólico del Vaticano, según informó el Vatican News. Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Chris Rock y Whoopi Goldberg son apenas algunos de los más de cien artistas que se reunirán con el Sumo Pontífice con el objetivo de "celebrar la belleza de la diversidad humana". Malena Guinzburg fue la única representante argentina convocada para el evento.

burg brindó detalles sobre la invi- cer al Papa y la verdad es pensé que tación y sus expectativas para con era un chiste. Le dije: 'Sí, claro, pero el evento: "Por más que soy judía, sé que un encuentro con el Papa es algo muy importante y que no podía perderme esa experiencia. Todavía no caigo. Es una locura. Estoy feliz y con mucha ansiedad", señaló entusiasmada desde Roma, horas antes del evento.

"Me llegó la invitación por WhatsApp de un productor que no conocía y cuando me dijeron que el

En diálogo con LA NACION, Guinz- Vaticano me quería invitar a conocontame un poco más y me quede esperando la estafa. Después me reenviaron un mensaje que decía que el Dicasterio me estaba buscando y recién ahí me di cuenta de que era en serio", reveló la comediante sobre la sorpresa que le generó encontrar su apellido dentro del selecto grupo de cómicos.

Una vez confirmada la veracidad de la invitación, Guinzburg empren-

dió una campaña para solventar los gastos del viaje: "El encuentro no incluye pasaje ni hotel. Casi desisto porque era mucho dinero. Por mis funciones en el teatro, solo puedo irme del país por una semana y me parecía un gasto enorme. Intenté conseguir canje, pero se complicó", le reconoció la humorista a este medio. Finalmente, la artista decidió priorizar la exclusividad de conocer personalmente al Papa y viajó por sus propios medios.

Continúa en la página 2



Malena Guinzburg

ARCHIVO

2 ESPECTÁCULOS LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024



"Estoy muy contenta", dijo cuando se enteró de la noticia

#### ARCHIVO

# Malena Guinzburg visita el Vaticano con un selecto grupo

COMEDIA. El Papa se encontrará con humoristas de la talla de Jimmy Fallon y Stephen Colbert, entre otros

#### Viene de tapa

los nombres de los convocados me alegré mucho en haber aceptado porque me di cuenta que era algo muy grosso. No sabía si había alguien más de la Argentina en la lista porque no me decían nada. Estoy muy contenta". La convocatoria incluye a comediantes norteamericanos (Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Whoopi Goldberg, James Martin, Tig Notaro, Chris Rock y Conan O'Brien), brasileros (Fabio Porchat, Cristiane Werson), ingleses (como Stephen Merchant, de The Office), mexicanos (entre los cuales está Florinda Meza, conocida como Doña Florinda y expareja de Roberto Gómez Bolaños), colombianos, alemanes, polacos, españoles (Cristina Castaño, Belén Cuesta Llamas, Sara Escudero Rodríguez y Victoria Martin), portugueses, suizos, timoreses, irlandeses y el grupo más grande (dos tercios de los participantes) será de Italia.

En reiteradas ocasiones, el papa Francisco destacó el rol del humor en la sociedad. Durante una entrevista con el canal de televisión italiano TV2000 señaló que reza diariamente según las palabras de santo Tomás Moro, y que le pide al Señor que le conceda el sentido del humor. Y eso no fue todo: durante su encuentro en junio de 2023 con artistas en la Capilla Sixtina, el Papa expresó su mirada sobre los humoristas, incluidos actores, artistas, caricaturistas y escritores y aseguró que tienen "la capacidad de idear nuevas versiones del mundo", y que a menudo lo hacen con ironía, que es una "virtud maravillosa". Además, en aquella ocasión, apuntó que, "después de todo, la Escritura misma es rica en momentos de ironía".

En 2020, en el marco de una visita del expresidente Alberto Fernández al Vaticano, el Papa le aconsejó al dirigente la lectura de nes de Estados Unidos como los una oración sobre el buen humor: recientes resultados electorales «Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo. con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es buenoy puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma

que no conozca el aburrimiento. Guinzburg se entusiasmó con la ta- las murmuraciones, los suspiros y lla de las figuras con las que com- los lamentos y no permitas que supartirá la experiencia. "Apenas lei fra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea», leyó el Papa, ante Fernández y Fabiola Yañez, que lo escuchaban atentamente.

#### La agenda del Papa Francisco

Hoy será un dia repleto de actividades para el Papa Francisco. Comenzará su mañana con la audiencia de más de 100 comediantes y a las 11.30 despegará del Vaticano en helicóptero y aterrizará en la región de Puglia para la cumbre del G7. La asistencia de un Papa a este evento no tiene precedentes y su participación está ligada a las reflexiones del papado en torno a los avances tecnológicos.

El Papa entiende que la inteligencia artificial representa un desafío crucial para la humanidad. "La Iglesia sigue considerando al ser humano como el centro de su misión. Desde esta perspectiva, está claro que lo que le interesa no es la herramienta técnica, sino cómo y en qué medida puede afectar la vida humana", explicó a la AFP Paolo Benanti, asesor del Papa y principal experto en IA del Vaticano. El año pasado, el Papa animó a los desarrolladores de inteligencia artificial a que, en sus deliberaciones, hagan de la dignidad intrínseca de cada hombre y mujer el criterio clave a la hora de evaluar las tecnologías emergentes.

A la cumbre asisten los líderes del Grupo de los Siete (G7) como el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron. Será una cita atravesada por la tensión internacional por las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza y por las turbulencias políticas tanto por las eleccioque sacudieron a Europa con el avance de la extrema derecha. El presidente argentino, Javier Milei, que inicialmente había decidido no participar, irá como invitado a Italia en un viaje breve en el que estará acompañado por su hermana, Karina Milei. Está previsto que el Papa Francisco regrese al Vaticano hoy por la noche.

## CRÍTICA DE STREAMING

# Lo absurdamente serio de un tiburón en París

#### EN LAS PROFUNDIDADES DEL SENA

\*\*\* (FRANCIA/2024), DIRECTOR: Xavier Gens. guton: Yannick Dahan, Xavier Gens et Maud Heywang, según una idea de Édouard Duprey et Sébastien Auscher. FOTOGRAFIA: Nicolas Massart. EDICIÓN: Riwanon Le Beller. ELENco: Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Léa Léviant, Sandra Parfait, Anne Marivin. puración: 101 mínutos.

DISPONIBLE EN NETFLIX

¬ l éxito descomunal de Ti-→ burón, en 1975, llevó a la aparición de un nuevo subgénero: la sharksploitation, es decir, las películas que intentaban subirse a la ola de los tiburones asesinos para aprovechar Spielberg. Tras unos años, el rubro se sumergió en el olvido hasta que surgió una nueva oleada (ya se terminan las metáforas marinas: es una promesa) en las últimas décadas. Hubo algunos esfuerzos dignos como Alerta en lo profundo o Miedo profundo (hay un evidente abuso de este resulta paradojal, porque los ataques de tiburones se dan en las zonas bajas) pero la gran mayoría se apiña en el lado bizarro del espectro estético con títulos como el ya clásico Sharknado o los menos clásicos Sharktopus, Sharkenstein o Cocaine Shark.

El nuevo estreno de Netflix titulado Sous La Seine o, en castellano, previsiblemente, En las profundidades del Sena (aunque el Sena no tiene más de cinco metros de profundidad) es otra high concept movie cuyo concepto de alto impacto no es tan extremo como un "tornado de tiburones" o "tiburones que toman cocaína" aunque también tiene un componente absurdo y puede resumirseen tres palabras: "tiburones en París". La película, sin embargo, no se permite ninguna ironia

sobre sus circunstancias poco probables, sino que se las toma rigurosamente en serio (algo que la beneficia) y hasta reparte críticas a la destrucción medioambiental y también (es su costado más inesperado y sorprendente), a la encrucijada sociopolítica en la que se encuentra Europa (volveremos sobre esto).

La historia da comienzo en el vértice de basura del Pacífico Norte, un lugar muy real donde las corrientes marinas formaron una isla de desechos plásticos que duplican la superficie de Francia. Allí, la bióloga Sophia Assalas (la franco-argentina Bérénice Bejo) y su equipo de expertos en escualos van tras el rastro de Lilith, una hembra de la especie marrajo a la que estudian desde hace tiempo con una baliza que hace posible seguir sus movimientos. Aparenlos coletazos del blockbuster de temente, el tiburón hizo de la isla de basura su hábitat. Cuando los buzos se lanzan a las aguas para verlo de cerca descubren que el animal aumentó anormalmente de tamaño, quizás a causa de la contaminación. Instantes después se transforman en involuntarios snacks de la bestia.

Tres años más tarde, Sophia, adjetivo en las traducciones que la única sobreviviente de la masacre, abandonó su investigación ytrabaja como guía en un acuario parisino. Es contactada por Mika (Léa Léviant), una joven activista de la defensa de los océanos, quien afirma no solo que puede rastrear a Lilith a través de su baliza, sino que la encontró nadando en el Sena, entre las calles de París. La película sigue de cerca la hoja de ruta planteada por Tiburón: se repiten las apariciones inesperadas del animal y de nuevasvíctimas, al tiempo que las autoridades se obstinan en negar el peligro con el fin de proteger sus intereses. En este caso, en lugar de un alcalde que no quiere clausurar la playas para no perder los beneficios de la temporada de verano, hay una alcaldesa insensible-notoriamente basada en Anne Hidalgo-que minimiza el ries-

goyrechaza cancelar el venidero triatlón parisino. También está el grupo de intrépidos, en este caso un equipo de buzos tácticos del ayuntamiento de Paris, que sale a la caza del monstruo y el final explosivo, aunque no es el mismo de la película de Spielberg.

La diferencia entre ambos films es que en el clásico de 1975 no había nadie que estuviera del ladodeltiburón. Aquí, Mikaysus amigos militantes verdes, un grupo de centennials con gorritos de lana y ropa oversize, advierten sobre la presencia de un escualo gigante en los canales citadinos no con el objeto de proteger a la personas sino al animal, cuya especie está en riesgo de extinción por la sobrepesca y la polución. Tras una congregación secreta en las catacumbas inundadas por el Sena, Mika y sus compañeros intentan proteger al escualo de la persecución de las autoridades.

La suculenta ambientalista nada junto al tiburón y le grita "¡Es totalmente inofensivo!" a Sophie, quien llega para advertirle del inminente peligro de la situación. No hay que forzar demasiado las cosas para imaginar una equivalencia entre estos jóvenes progresistas con una causa noble pero trágicamente malorientada y las recientes manifestaciones juveniles en calles y universidades de las principales democracias europeas en defensa de regimenes responsables de atentados terroristas.

Ya sabíamos que los tiburones asesinos podían ser metáforas deterrores subconscientes, pero hasta ahora no los habíamos vistocomo una metáfora política. La falta de originalidad del film en el registro terrorífico de las muertes, llamativa considerando que el realizador es el especialista del rubro Xavier Gens, e, incluso la falta de un final se compensa con algunas secuencias extraordinarias, como la que transcurre en las catacumbas parisinas, y este hallazgo insospechado. • Hernán Ferreirós

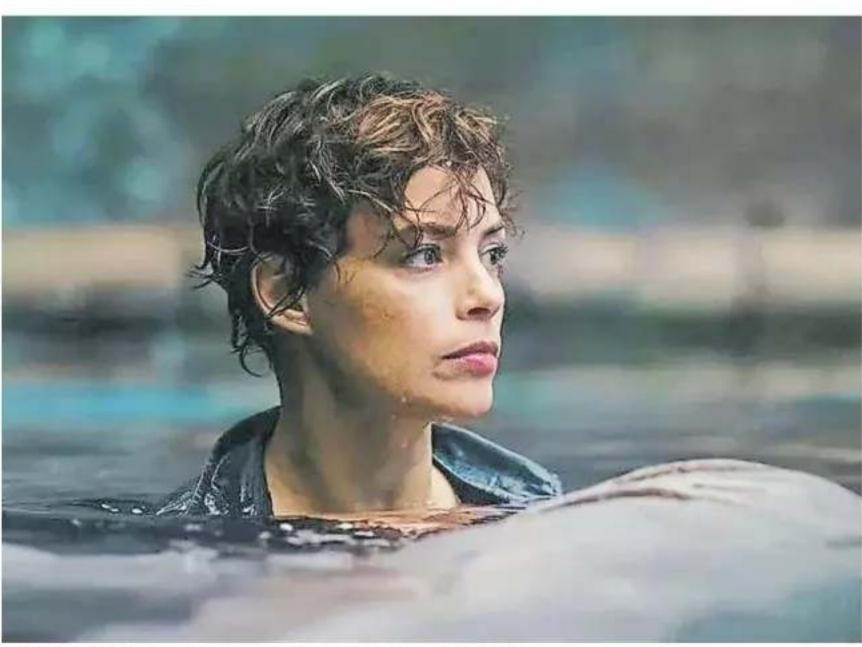

Bérénice Bejo interpreta a una bióloga en las aguas del río Sena

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

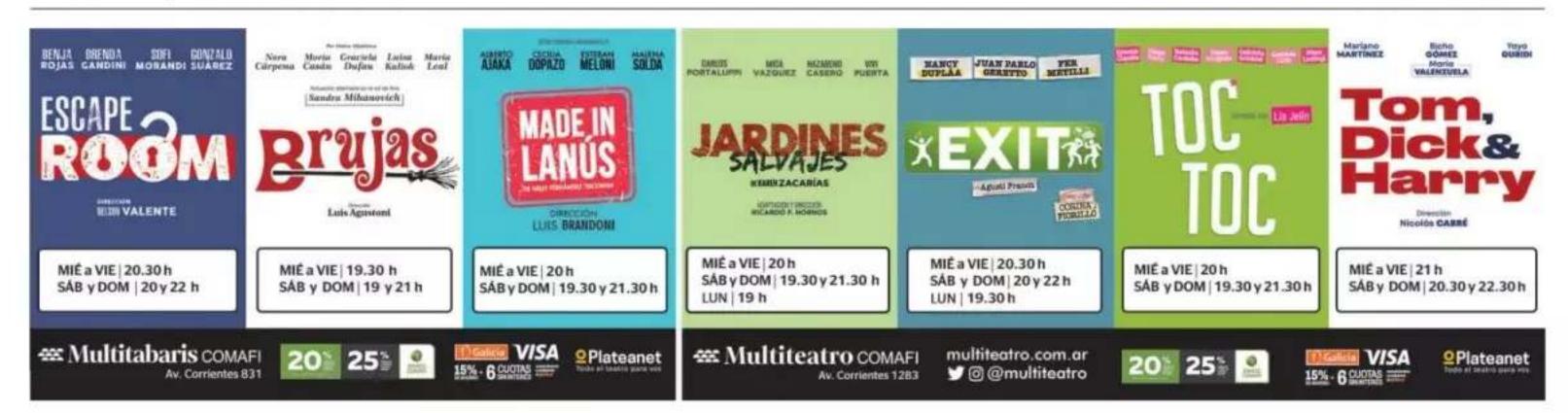

# Kevin Spacey reconoció que está en bancarrota

HOLLYWOOD. El actor dijo que tuvieron que rematarle la casa y que no tiene dinero tras afrontar varios juicios por abuso sexual

Tras las numerosas acusaciones de abuso y agresión sexual presentadas en los últimos años por varios hombres contra Kevin Spacey, el actor se confiesa endeudado en "muchos millones" de dólares. En una nueva aparición pública, el exprotagonista de House of Cards afirmó estar en una crítica situación económica y sin hogar.

En una entrevista televisiva con Piers Morgan, el presentador preguntó al dos veces ganador del Oscar cuánto dinero posee actualmente, ante lo que Spacey respondió, entre lágrimas: "Nada, y todavía debo muchas facturas por cuestiones legales que no puedo pagar".

La opacada estrella de 64 años, que se mudó a Baltimore en 2012 para filmar la serie House of Cards de Netflix dijo, además, que el inmueble donde vivía en esa localidad "está siendo embargado". Y precisó: "Mi casa se está vendiendo en una subasta, así que tengo que volver a Baltimore y recoger todas mis cosas. Por ese motivo es que no estoy muy seguro de a dónde voy a vivir ahora", se lamentó frente a las cámaras. El actor aclaró, sin embargo, que, si bien no puede pagar las cuentas, sí habría podido "evitar" declararse en quiebra, "al menos hasta ahora", afirmó.

En 2023, el actor fue absuelto en Londres de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, que lo acusaban de abusos. Si bien nunca llegó a ser condenado y negó repetidamente haber sido el autor de los hechos, el escándalo ha tenido un alto precio para el actor.

En 2017, el también intérprete Anthony Rapp se había convertido en el primero de varios hombres en acusar a Spacey de conducta sexual inapropiada. En ese momento, el artista negó los ción que estuvo "profundamente hechos y aprovechó sus palabras para sacar a la luz su homosexualidad. "Le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento de borracho profundamente inapropiado", escribió Spacey en un comunicado en ese momento. Y agregó: "Esta historia me animó a abordar otras cuestiones de mi vida. Ahora elijo vivir como un hombre gay", aseguró. En la entrevista con Piers Morgan, el actor reconsidera ahora su postura: "Fue una declaración errónea por mi parte. Debería haberme referido por separado a mi sexualidad y a la acusación".

#### Siguen los juicios

El actor todavía deberá someterse nuevamente a un juicio en el Reino Unido por una demanda presentada por un hombre que alega que el intérprete lo agredió sexualmente en agosto de 2008.

Spacey, cuya supuesta mala conducta también fue objeto de un documental llamado Spacey Unmasked, recibió el apoyo de varios colegas después de que se conociera la sentencia, entre ellos de Sharon Stone y Liam Neeson.

"No puedo esperar por ver a Ke-

vin de regreso en la pantalla. Es un genio. Es divertido, extremadamente generoso y sabe más sobre nuestro oficio que la mayoría de nosotros", expresó la actriz de Bajos instintos en declaraciones a The Telegraph.

Neeson dijo a la misma publicaentristecido tras enterarse de las acusaciones contra Spacey, pero agregó: "Kevin es un buen hombre. Es sensible, sin prejuicios y con un fantástico sentido del humor. También es uno de nuestros mejores artistas. Personalmente, nuestra industria lo necesita y lo extraña mucho".

A pesar de negar las acusaciones, Spacey admitió ante Morgan que ha hablado con un número "significativo" de hombres para disculparse personalmente por su conducta pasada. En este sentido, reconoció que sobrepasó "los límites" y dijo: "He tocado a gente de una manera que no sabía en ese momento que no estaba bien. He acariciado a la gente y he sido amable, así soy", argumentó.

En el documental que habla sobre las acusaciones de abuso en su contra, varios hombres aportan sus testimonios sobre episodios que aseguran que tuvieron lugar entre 1976 y 2013 relacionados con lo que describen como "comportamiento sexual indebido" por parte del artista. El actor ya ha confirmado su regreso al cine como parte del elenco del thriller psicológico The Contract.



"Debo muchas facturas por cuestiones legales que no puedo pagar", dijo



Galán aclaró que sólo fue un susto

INSTAGRAM

# Lucía Galán llevó tranquilidad a sus seguidores

SALUD. La cantante aclaró que le hallaron un quiste premaligno en el páncreas y se lo extirparon

Lucía Galán se sometió, en las últimas horas, a un procedimiento médico para extirparse por completo un quiste premaligno en el páncreas. La cantante del histórico dúo Pimpinela fue intervenida en el sanatorio Mater Dei y evoluciona favorablemente. Por protocolo y prevención, seguirá internada en terapia intensiva entre 24 y 48 horas.

"Queremos informarles que en el día de ayer se internó la Sra. Lucía Galán para realizarse una intervención quirúrgica. En el posoperatorio inmediato evoluciona favorablemente. La familia agradece las muestras de afecto y respeto", detalló el comunicado firmado por Roberto Dupuy de Lôme, director médico del sana-

Una vez finalizada la intervención, los allegados a Galán le llevaron tranquilidad a sus fanáticos a través de un comunicado que compartieron en la cuenta de Instagram de Pimpinela: "Queridos amigos, queremos contarles que Lucía se recupera de su intervención quirúrgica. Los médicos informaron que la operación se llevó a cabo dentro de lo previsto", señalaron sobre el estado de salud de la cantante. "Queremos agradecerles a todos por su compañía y buenos deseos. Damos las gracias también a los medios por su interés y respecto", agregaron hacia el final de la publicación.

Con el fin de evitar versiones equivocas, la propia Lucia Galán confirmó este miércoles mediante sus redes sociales que los médicos de cabecera que la atienden hallaron un "quiste premaligno" en su páncreas, por lo que debía someterse a una cirugia para prevenir el desarrollo de "cáncer", según explicó. Desde un sitio público, con tono de paz, agradeció a Dios que le hayan detecta- y cómo será el proceso". •

do esta manifestación a tiempo.

"Hola a todos, quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado, en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, hicieron milagrosamente un descubrimiento", comenzó con seriedad Lucía, e indicó: "Encontraron un quiste premaligno en el páncreas. En mi páncreas".

"Se hizo un seguimiento exhaustivo en todo este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que tengo que ir a cirugía. Tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste pegado a la pared", contó, y especificó: "Es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos. Esto es para prevenir el cáncer de páncreas".

Luego, destacó: "Esto fue un hallazgo milagroso, que a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo. Y también quiero pedirles a los médicos que hagan estos controles de abdomen, para que quizás puedan prevenir tantos y tantos casos de cáncer de páncreas y que noseademasiadotardecuandolo detecten, porque hizo metástasis en todo el cuerpo".

"Voy a estar acompañada, por supuesto, de mi familia, de mi hija que viene de Madrid... Sé que ustedes son muy respetuosos con nosotros. Seguramente que van a armar cadenas de oración que me van a venir muy bien y antes deagostovamosaestarinstalados en España, haciendo la gira como corresponde; ese es el tiempo prudencial por el que ya voy a estar de nuevo perfecta para gritarle a mihermano". Y cerró: "Así que un beso muy grande para todos y van atenernoticias de cómo salió todo

# Agustín "Rada" Aristarán. "Laburo mucho para vivir de lo que me gusta, y me lo gané"

Dice que a los 12 ya hacía magia en las esquinas de Bahía Blanca y que, antes del éxito que tiene hoy, a sus 40, hizo de todo; el actor y comediante repasa su vida, a días del debut de *School of Rock* 

Texto Lupe Torres

gustín "Rada" Aristavocación los primeros años de su existencia y nunca la dejó ir. A los 12 años ya nos Aires, donde estudió música. actuación y baile. A lo largo del tiempo, su pasión por la comedia tomó forma y Aristarán comenzó a vender sus shows en eventos y fiestas particulares. Luego de varios años en el *under* y con las redes sociales a su favor, "Soy Rada" se convirtió en uno de los standuperos más populares de Instagram y hoy sus casi dos millones de seguidores se muestran dispuestos a comprar un ticket, sentarseen una butacay disfrutar en vivo de sus espectáculos.

Hacealgunas semanas, el elencode School of Rock brindó un pequeño show en el techo del Teatro Gran Rex para promocionar la producción que se estrenará el jueves 20. Con Aristarán a la cabeza, el elenco irrumpió en la rutina porteña y revitalizó la tarde con su energía arrolladora. "No vinimos a ganar, vinimos a dar un gran show", arenga Dewey Finn (Jack Black) a su grupo de alumnos circunstanciales en la película de Richard Linklater. Aristarán comprende la potencia de esas palabras y, ahora desde el escenario del Gran Rex, hace lo suyo para interpretar con excelencia a ese entrañable músico frustrado en lo que será la gran apuesta musical de junio en la cartelera porteña.

#### -En la película School of Rock, Dewey Finn es interpretado de forma extraordinaria por Jack Black. ¿Cuál es el mayor desafío de ponerte en la piel de un personaje tan asociado a otro actor y esta vez en teatro?

-Estoy feliz de la vida. Estoy muy manija. Esen lo único que pienso y lo único de lo que hablo. Ensayo 24/7 y estoy muy ansioso. Sé que es un proyecto muy exigente. Mi personaje hace de todo: toca mucho la guitarra, canta mucho, baila mucho. Estoy casi todo el espectáculo arriba del escenario y además se suma el desafio de trabajar con tres elencos distintos de niños. Eso es una dificultad extra. no porque no lo puedan hacer igual o mejor que un adulto, sino porque hay que ensayar todo tres veces por los horarios que legalmente pueden cumplir. Además, al ser una franquicia extranjera,

gustín "Rada" Aristarán se encontró con su
vocación los primeros
años de su existencia y
nunca la dejó ir. A los 12 años ya
hacía magia y pasaba la gorra en
los semáforos de su Bahía Blanca natal. A los 19, se mudó a Buenos Aires, donde estudió música,
actuación y baile. A lo largo del

los dueños de los derechos son
increíblemente exigentes. Nada
puede correrse de lo que la biblia
de lo que está autorizado. Por
supuesto que yo le voy a dar mi
visión, mi forma, mi estructura a
Deweyy cuento con la seguridad
de tener un equipo de dirección
muy potente.

#### -¿Cómo fue el proceso que tuviste que atravesar para que te seleccionaran como el personaje principal?

-El equipo chequeó todo mi historial, tuve una clase de canto con ellos, revisaron todo mi currículum. Me dejaron claro todo lo que puedo y lo que no puedo hacer ;con un nivel de detalle que nadie en la producción había imaginado! Son realmente muy exigentes y eso también me puso feliz porque quiere decir que ellos, sin conocerme y sin saber quién soy, confian en lo que yo hago. Por otro lado, también me genera un poco de presión. Hay mucha expectativa porque hay mucha gente a la que la película School of Rock la marcó, así que si no me da nervios es porque tendría que dejar de ser actor y ser contador.

### -¿Te imaginas haciendo algo que no sea artístico?

-Si no fuese actor sería... ¡Batman! (risas). No me imagino haciendo otra cosa, no podría haber
hecho otra cosa. Amo mi vida y
amo lo que está pasando. Desde
los 12 años que empecé a laburar
con la magia y la música, y todo
lo que viene pasando es hermoso. La popularidad fue llegando,
pero si no hubiese llegado igual
me la hubiese bancado siendo artista. Siempre me la pude rebuscar... Trabajé mucho en eventos
y eso me daba placer hasta que
las redes sociales me cambiaron

"La gente cree que yo aparecí de un día para el otro, pero todo fue muy de a poco"

"Trabajé en todo tipo de eventos [...] hasta para un matrimonio que me contrató para que actúe en el living de su casa mientras cenaban" mi vida, sin duda. Busqué que la gente me conozca y que, en vez de contratarme para un evento, me compraran una entrada para ver mi show. La gente cree que yo aparecí de un día para el otro gritando en las redes sociales, pero todo fue muy de a poco. Tengo 40 años y trabajo desde los 12; fue todo paulatino y hoy me sigo sorprendiendo de las cosas que van pasando.

#### -¿Sentis que ahora que alcanzaste popularidad te pasan cosas de estrella de rock?

-¡Sí! ¡Tengo actitud y ropa de estrella de rock! Además, ¡voy a restaurantes y no me cobran! (risas). Medoymis gustos...¡Ahora acabo de instalar un tobogán rosa adentro en mi casa! Miraba mucho Chiquititas que tenían un tobogán en vez de escalera y siempre quise tener uno así, que tuvieron que romper parte de la pared y hacer varias cosas para instalarlo pero ahora puedo decir: ¡Tengo un tobogán en mi casa!

#### -¿Qué es lo más extraño que viviste cuando hacías eventos particulares?

-Hice show en casas de gente con mucho dinero... No sé si eran narcos (risas). Pasaban cosas muy locas en esas casas de gente muy millonaria: yo iba y era el payaso, me sentía el juglar del rey. Siempre me trataron con respeto pero muchas veces me dio cagazo [sic], porque no sabía muy bien de qué se trataba el lugar... Si bien yo no veía bardo, sentía que estaba adentro de una película. Me ha pasado de estar en eventos en los que había gente con armas.

#### -¿Por qué tenían armas?

-En los eventos para gente muy millonaria, llamémoslo, gente que "trabajaba de viajar", la gente de la puerta estaba armada. Todo eso me dio mucha calle. Trabajé en todo tipo de eventos, del que se te ocurra: para gente de mucho dinero, para gente de muy bajos recursos, para gente que ahorró toda la vida para festejar el cumpleaños de 15 de su hija, para un matrimonio que me contrató para actúe en el living de su casa mientras los dos cenaban...

#### -Si ese que hacía shows en cualquier lado ve tu vida hoy... ¿Sentiría que cumplió su sueño?

-Yo vivo en mi mundo, si me veo con los ojos de unos años atrás me diría: ¡Che, qué buena casa! ¿Qué problema podes tener si tienes un tobogán en tu casa? ¡Los mismos que tienen todos! -¿Cuáles?



"Estoy feliz de la vida", asegura Aristarán, a días del gran estreno en la calle Corrier



Como The Beatles: semanas atrás, el elenco de School of Rock dio un show en el techo



El desopilante Jack Black y una escena del film original, de 2003, dirigido por Richar

ESPECTÁCULOS | 5 LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024



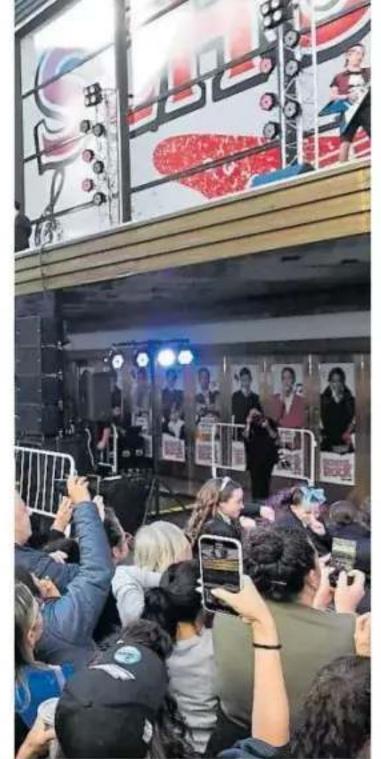

del Gran Rex

MAURO ALFIERI

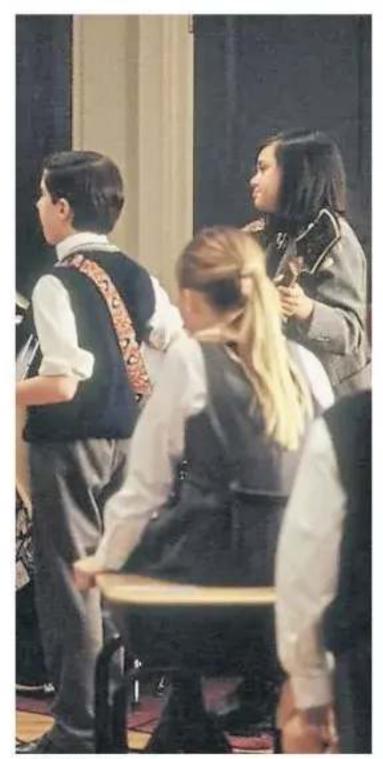

d Linklater

-Los problemas que tienen la gran mayoría. Aunque soy consciente que soy muy privilegiado. Laburo mucho para vivir de lo que me gusta y me lo gané. Hoy puedo elegir qué hacer y eso es un privilegio. Aunque lo cierto es que ya nací privilegiado porque nací en una casa donde me dieron mucho amor de movida y siempre tuve para comer. Nací en una familia súper laburante pero aún así soy consciente que eso fue un privilegio. Mi mamá es bióloga y mi papá es comerciante, pero tanto a mi como a mi hermano siempre nos apoyaron. Ellos me regalaron una caja de magia para una Navidad y así entré a este mundo. Amaba los circos y eso me adentró en el teatro, la música y la danza.

#### -Te sentís privilegiado, pero eso no te eximió de sufrir ataques de ansiedad...

-La exigencia, la ansiedad, los ataques de pánico, las enfermedades le pasan a los privilegiados. Tuve ataques de pánico hace muchos años, haciendo eventos, y me pasó hace un año y medio mientras hacía mi espectáculo en la calle Corrientes. Esa última vez fue muy loco porque me pasó arriba del escenario y tuve que frenar y pedir disculpas y bajar...

#### -¿Lo sentiste como un autoboicot?

 Me di cuenta de que había un montón de cosas que tenía que acomodar y dejar de hacerme el boludo [sic]. Creo que esa fue mi conclusión: tenía que bajar el ritmo y dejar de hacer cosas que no tenía más ganas de hacer. Olvidarme de los miedos que me hacían pensar "esto se va a acabar". Yo creo que se me despertó el miedo de darme cuenta que ahora me están convocando de todos lados pero que, por ahí, en 20 años vuelvo a hacer eventos. Los artistas tenemos un ego que necesita que nos subamos al escenario para que nos aplaudan... Tenemos un montón de temitas para resolver. Muchas veces el escenario esconde una inseguridad de fondo. Laburo mucho mi ego, lo trabajo mucho y lo analizo mucho.

#### -Tu pareja, Fernanda Metilli, y tu hija Bianca también son artistas... ¿Cómo se manejan tantos egos dentro de una misma familia?

-Considero que tanto Fernanda como mi hija y yo laburamos mucho nuestro ego. Somos conscientes que lo tenemos y nos encargamos que esté bien colocado. Creoque tenemos un ego copado, no hay nada competitivo entre los dos y eso que los dos laburamos de lo mismo. Tenemos la suerte de que a los dos nos va muy bien. Yo aprendí y aprendo mucho de Fernanda. Ella es una campeona y desde que estamos juntos, hace 10 años, siempre aprendí mucho de Fer. Ella me ubica cuando el ego se me va. La terapia también ayuda: hice conductista, psicodrama, de todo.

Aristarán no se queda quieto: mientras se prepara para protagonizar School of Rock, en Spotify se pueden escuchar sus cuatro álbumes junto con la banda Los Colibriquis, participa de la segunda temporada de Chueco por Disney+, se pondrá en la piel del hermano de Cris Miró en Ella, la serie sobre su vida (que estrena el 23 de junio) y tiene en agenda una gira con Taran, su show de magia y comedia. •

#### School of Rock

Teatro Gran Rex (Avenida

Corrientes 857). Desde el 20 de junio

Funciones: de martes a domingos. Tickets en venta en:

TuEntrada.com



La gran apuesta fue conectar a una nueva generación con el rock and roll

MAURO ALFIERI

# El desafío de montar una obra entre el juego y la disciplina; "se anotaron más de mil chicos"

El musical tiene tres elencos infantiles, integrados por pequeños actores que también son músicos; cómo fue la selección final

Juan Garff

PARA LA NACION

Los chicos acomodan los pupitres como si estuvieran en un aula. Formas dos hileras prolijas, todos equidistantes. Están en una sala de ensayos montada en lo que fueron hasta hace unos años los estudios de Crónica TV, en la calle Riobamba. "¡El cuerpo tiene que expresar lo que cantamos!", les dice la coreógrafa. Y ellos se encaraman a los pupitres y saltan con alegría corporal sincronizada, como probablemente en pocas escuelas les permitirían.

En otra sala, un grupo similar forma una ronda en el suelo, suena la base instrumental, cantan, letra en mano, en contrapunto con Agustín "Soy Rada" Aristarán. Sus rostros y cuerpos, aún sentados, le dan énfasis al reclamo en son de protesta que expresa el tema de School of Rock, el musical que están ensayando.

"El teatro musical nos propone que al cantar y bailar a la vez el cuerpo cuente la palabra y esta se incorpore al movimiento", dice Analía González, coreógrafa de la puesta.

"El desafío más grande aquí es acercar el rock como concepto a esta generación de chicos, los que están sobre el escenario y los que van a estar mirando en la platea, para la que el rock ya no está tan presente, que no es solo la música, sino todo lo que trae, esa rebeldía ante el poder", explica Sebastián Mazzoni, a cargo de la dirección vocal. "El rock es mucho más grande que lo musical. Y ese concepto debe estar impreso en todas las áreas que componen la maquinaria escénica de School of Rock, en las coreografías, en la manera de ejecutar los instrumentos y de cantar, en la escenografía y en la iluminación".

Marcelo Caballero, desde la dirección actoral, reseña el proceso de búsqueda del elenco de chicos iniciado en septiembre del año pasado: "Se anotaron más de mil chicos de entre 10 y 14 años. Tras una primera selección, llegamos

a ver a cerca de 400 niños, sobre los que se hizo un nuevo filtro para equiparar las áreas de danza, canto, actuación e instrumentos. Tras una nueva audición quedaron 80, con ellos iniciamos todos los que estamos dirigiendo el espectáculo un proceso formativo de los chicos, no de audición ni de ensayo, sino de formación puro y duro. Y ahí fuimos viendo cómo ellos adquirían las nuevas herramientas, cómo las asimilaban. Qué pasaba, por ejemplo, con el que venía que era solo músico a la hora de actuar, cantar y bailar."

#### La preselección

A fines de abril quedaron elegidos los 39 chicos y chicas que conforman los tres elencos rotativos de 13 cada uno. Y entonces sí, comenzaron los ensayos formales para el estreno programado para el 20 de junio en el Gran Rex. Cuatro chicos de cada elenco forman la banda que emerge de la historia, tocando en vivo sobre el escenario guitarra, bajo, teclados y batería.

De los que no son instrumentistas, hay 18 que ya actuaron en Matilda, el musical producido y dirigido por el mismo equipo que School of Rock. A pesar de ello, no parece haber distinción entre "viejos" y "nuevos": "A mí lo que más me sorprendió aquí fue haber conectado tan rápido con los compañeros" dice Sofía, de 11 años. Catalina, de 10, coincide y agrega que "los profes son rebuena onda, nos tratan rebien". Y esto en un contexto que no soslaya la exigencia.

"Es una construcción de mucha paciencia, de estar muyatento a todo, desde la forma en que uno habla y les pide, hasta cómo establecer límites, de cómo hacer que los chicos se enamoren de lo que hacen y a la vez entiendan que también es necesaria una disciplina de trabajo", resume Analía González la forma de abordaje de la labor escénica con los chicos. "Queremos mantener el espíritu lúdico en la creación, porque siempre que haya niños tiene que haber una pedagogía lúdica, pero a la vez encaminarlos a una

búsqueda profesional, porque estamos recreando una obra en un tiempo determinado y para un espacio teatral enorme."

La coreógrafa, que tras el estreno de Matilda pasó a formar también parte del equipo que puso en escena School of Rock en Madrid el año pasado, reivindica que a lo largo de esas experiencias se generó un método para el trabajo con niños.

Los chicos valoran el proceso de aprendizaje vivido, más allá de que varios de ellos vienen de participar en otras obras y todos tienen estudios previos en academias de canto, actuación o música. "Me impresionó la mejora que tuve en distintos aspectos", dice Milo, dellaños, que entró al elenco como guitarrista. Y se refiere con ello tanto a la forma de tocar con compañeros de edad, como a haber tenido que salir del refugio que suele ser el instrumento para los músicos, para tener que soltar el cuerpo y la voz en el juego de ensamble.

Varios de los chicos plantean que bailar les resultó de lo más difícil, a la vez que lo rescatan como lo que más les gusta. Francisco (12), tecladista, y Alma (13), que toca el bajo, reconocen que ampliaron su perspectiva: "Lo más difícil es hacer todoal mismotiempo, actuar, cantar, bailar, pero a mi me encanta", dice Alma, y Francisco asiente.

"La obra habla de la búsqueda de libertad, de niños que no son escuchados por sus padres. La irrupción del rock en sus vidas, a través de un maestro que es un outsider en la escuela en que se desarrolla la historia, significa esa libertad para transformarse, para convertirse en músicos de rock", dice Ariel Del Mastro, director general de la puesta de School of Rock.

"Y los chicos descubren que hay otro tipo de verdad", sintetiza Del Mastro en referencia a los personajes del musical. Peroaplica también a los chicos que ensayan en los viejos estudios de televisión de la calle Riobamba. Varios de ellos lo expresan diciendo, palabras más, palabras menos: "Me encantaría seguir con esto cuando sea grande.".

6 ESPECTÁCULOS LA NACION | VIERNES 14 DE JUNIO DE 2024

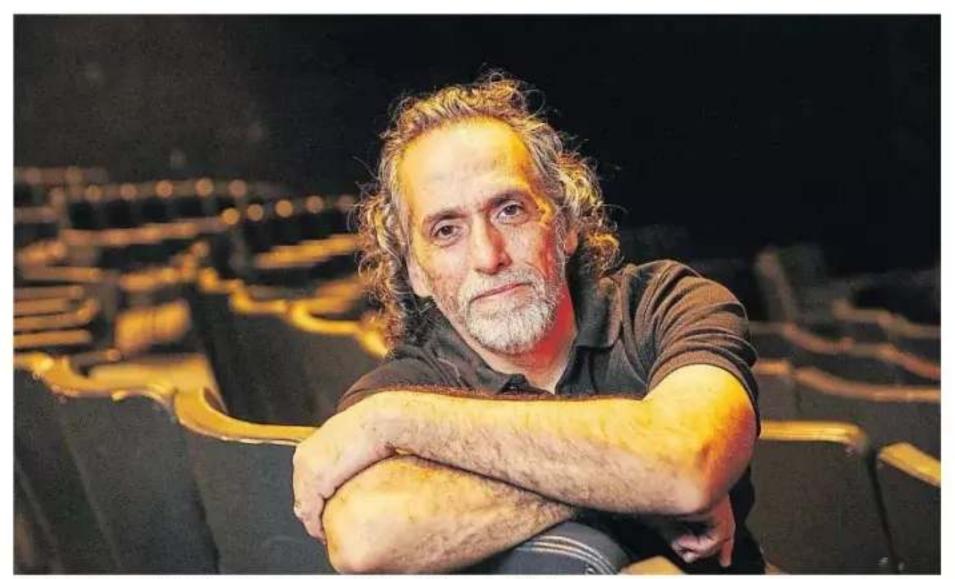

Gorlero es uno de los directores más prolíficos de la actualidad

HERNÁN ZENTENO

# **Pablo Gorlero.** En la cartelera porteña, como un pez en el agua

Luego de dedicarse casi 35 años al periodismo de Espectáculos, el dramaturgo y director hoy tiene tres obras en cartel y va por más

#### Gustavo Lladós

PARA LA NACION

Luego de trabajar casi 35 años como periodista de Espectáculos (24 de ellos en LA NACION), Pablo Gorlero decidió dar un cambio de timón en su vida profesional y dedicarse en cuerpo y alma a su otra vocación: la de director teatral. A solo un año de semejante decisión cuenta con tres obras en cartel (una de ellas, precisamente, se estrenó esta semana), otra programada para fin de mes y dos más para lo que resta del año. Aunque no se lo haya propuesto, asegura, es hoy el director más prolífico de la cartelera teatral porteña.

Si bien había codirigido con Ricky Pashkus (su socio en la creación y organización de los Premios Hugo) los ciclos Primeras damas del musical, Sras. y Sres. del musical, Sres. y damas del musical y La selección del musical, y debutado individualmente en la dirección con los infantiles Sr. imaginación y Saltimbanquis, fue recién en 2019 que se probó a lo grande en las nuevas lides al asumir la dirección general del revival del musical Hair en el Centro Cultural Konex, labor por la que obtuvo el reconocimiento unánime de la crítica especializada. A partir de ahí (y siempre en paralelo a su trabajo en la gráfica) dirigió Musiquitas, Identidad testimonial, Canciones congracia, Mi don imaginario, De eso no se canta, Al bárbaro le doy pazy Eternidades, té póstumo en hall de cine, todos espectáculos de índole musical, algunos destinados exclusivamente al público adulto y otros para toda la familia. También se hizo cargo de la puesta en escena del mega concierto UBA200, realizado en las escalinatas de la Facultad de Derecho el 4 de diciembre de 2021 para celebrar el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires (que contó con la participación de Abel Pintos, Pedro Aznar, Jairo, Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Víctor Heredia, Elena Roger, Conociendo Rusia y Mora Godoy, entre otros artistas). Yalaño siguiente, de la del recital de fin de año de Abel Pintos en el Estado Unico de La Plata.

"Siempre me encantó el periodis-

mo de Espectáculos, y de hecho hoy lo sigo ejerciendo un poco a través de mi programa radial Parece que viene bien (que va los sábados de 18 a 20 por La Once Diez, Radio Ciudad, AM 1110), pero llegó un momento que no pude conciliar más la dirección teatral con el horario firme y la demanda del trabajo en una redacción. Me estresaba muchísimo y así no disfrutaba nada". Así explica Gorlero el turning point que lo llevó el año pasado a decirle adiós a este medio y abrazar con todo la pasión nacida de tantos años como espectador de teatro. "De jovencito había estudiado muchos años actuación, canto y hasta zapateo americano, pero nunca tuve el deseo de subirme a un escenario. Hasta que, ya de grande, me di cuenta que lo mío era el detrás de escena y que la dirección me calzaba justo. Entonces me jugué y hoy estoy muy contento con mi decisión. Es muy duro auto gestionar cada uno de los proyectos, como nos suele pasar a los directores de teatro independiente, pero estoy feliz con los resultados de cada uno de mis espectáculos y con lo que se avecina", agrega. ¿Con qué está feliz hoy, específicamente? Con Alma Mahler, sinfonía de vida, arte y seducción; Gayola en París y Minoica, un absurdo musical mitológico, los tres espectáculos -bien diferentes entre sí- que conviven en la cartelera porteña.

Alma Mahler va los jueves a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543). Se trata de un unipersonal dramático sobre la vida de la (silenciada) compositoraymujerymusa de Gustay Mahler, escrito por Víctor Hugo Morales e interpretado por la actriz Raquel Ameri (a quien acompaña en piano Juan Ignacio López). "Hace unos años, Víctor fue a ver una obra mía, hablo muy bien de ella en su programa de radio y luego dijo que tenía en la cabeza una historia y que si algún día se decidía a llevarla llevaba a cabo le gustaría que la dirigiera yo". comenta Gorlero sobre la génesis del proyecto.

Gayola en París realiza funciones los viernes a las 20.30 en Patio de Actores (Lerma 568). Es un unipersonal musical de Pamela Jordan que

devuelve a los escenarios después de 20 años al actor y cantante Patricio Coutoune. Aquí da vida a un exboxeador que tiene un sueño recurrente: el del regreso de la gloria y las conquistas pasadas. Pero cuando se despierta se encuentra solo y atrapado entre cuatro paredes que le indican que aquel pasado de triunfos y loas al campeón no volverá.

Minoica debutó esta semana en el Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524) y proseguirá todos los miércoles a las 20.30. Es una reinterpretación en formato musical y paródica del mito de Teseo y el Minotauro. Además de dirigirlo, Gorlero es el autor del libroy las letras de las canciones. "Este espectáculo, del que también soy autor, nació después de conversar bastante sobre mitología griega con el actor Agustín Iannone. Pensamos sobre el entre cruzamiento que existe entre héroes y dioses, y el hecho de que todos tenían sexo entre ellos. Eso nos pareció muy gracioso, después apareció lo del mito de Teseo y el Minotauro y me vino a la memoria el cuento La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, donde hace una reinterpretación de ese mito", entiende Gorlero.

Más allá de estos tres espectáculos que ya son una realidad, el fructífero director tiene un cuarto a punto de estrenar: El zorro, el labrador y el buen hombre, del que también es autor. Desde el 22 de junio este "infantil para toda la familia" ofrecerá funciones todos los sábados y domingos a las 17 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636), e irá de martes a domingo durante las vacaciones de invierno. Se anticipa como "una historia sobre la empatía, el amor incondicional, la amistady los lazos que trascienden el plano de las almas", con actores y títeres a escala humana.

#### Para agendar

Alma Mahler, los jueves en el Centro Cultural de la Cooperación

Gayola en París, los viernes en el Patio de actores Minoica, los miércoles

en el Teatro del Pueblo

en el Teatro Picadilly El zorro el labrador y el buen hombre, desde el 22 de junio,

1946-2024

### Hugo Valía. Solista del Colón y maestro de ballet

Constanza Bertolini

LA NACION

Con tristeza se conoció el lunes la noticia del fallecimiento del exbailarín Hugo Valía, a los 78 años; tenía antecedentes de enfermedad coronaria, aunque su muerte fue repentina y, por ello, sorprendió a la comunidad de la danza. Solista del Teatro Colón en las décadas de 1970 y 1980, estaba casado con una inolvidable y querida primera figura del Ballet Estable, Silvia Bazilis, con quien tuvo dos hijas, Ana y Laura, que lo hicieron abuelo. Por su entrega a la familia, además de al arte, y por sus virtudes como maestro-sus alumnos mencionan su generosidad, sus palabras de aliento y su capacidad para "pulir" la técnica clásica- se lo recuerda afectuosamente en las últimas

to de Silvia y Hugo, marido y mujer desde 1977, una pareja Undiaantes de su muerte, había oportunidad de trasladar al escenario el amor que los hacía latir debajo de él. "Siempre fue mi maestro, el que diseñaba mis trajes, corregía mis ensayos y, además, me regalaba el tocado para cada estreno", había dicho ella a la nacion hace unos años. cuando juntos trabajaban en Segovia, como ensayistas de la compañía del español Ángel Corella. Con las hijas ya grandes y retirados, lo suyo era "el uno para el otro, y los dos para la danza". Por estos días, ambos tomaban clases de teatro; el fin de semana pasado, sin ir más lejos, él la ayudaba a pasar letra de su próxima actuación.

Como bailarín, se había retirado del Teatro Colón trasveinte años a comienzos de la década siguiente. Mario Galizzi, quien fuera primero su compañero y luego su director, recuerda que en el estreno de su versión de La bella durmiente, en 1990 – la misma que actualmente se da en la sala-, Valía había interpretadoa Catalabutte. "Meacuerdo especialmente del Predicador, en El niño brujo (Jack Carter); era muy interesante en ese tipo de roles mimados o de carác- tante", lo definió. •

ter". También habían trabajado juntos durante la gestión de Galizzi en La Plata, cuando Valía era maestro del Ballet del Teatro Argentino.

"Era una lección de vida constante -dice Karina Battilana, productora de espectáculos y exalumna de Valía-. Me terminó de formar. Él daba la excelencia. Hace pocos días le mandé un audio contándole que había usado una frase suya en una clase, esas cosas que te marcan a fuego". También en esos años, una jovencisima Paloma Herrera le agradecía su trabajo antes de viajar a Nueva York, en una foto con la dedicatoria: "Maestro Hugo, fui super feliz en sus clases. Lo recordaré siempre". El la atesoraba a la vista de todos en su perfil de Facebook.

Vecino de Villa Urquiza, Valía -que además escribía poemas, como los reunidos en Mis le-Carmen era el ballet favori- tras- era un hombre creyente y, varios subrayan, bondadoso. de compañeros en todo senti- saludado por su cumpleaños a do. Al matrimonio no le faltó una bailarina del Colón con un breve mensaje que hablaba de su visión de la vida y la fe: "Que tengas muchos años para andar sobre este Planeta y tu vida se despliegue dando amor y bienestar a todos. No olvides que Jesústiene mucho interés en vos... camina cerca de Él y llegarás a un destino perfecto".

> El coreógrafo Mauricio Wainrot despedía el mismo lunes con un sentido texto a Hugo Dante Valía, "compañero de clases y estudios desde 1965, un amigo muy querido que he respetado siempre por sus convicciones, cultura, humor y por sus hermosos textos y poemas, y mucho por la hermosa familia que formaron con una de las mas grandes y hermosas bailarinas que haya nacido en nuestro país, la querida Silvia Bazilis". Recordaba allí que se habían conocido en 1965, cuando tomaban clases de Roberto Giachero, en el Estudio de Olga Kirova, e ingresado luego en la Escuela Superior de Arte del Teatro Colón, al curso adelantado de varones. "La solidaridad, palabra que encierra tantas cosas hermosas, ha sido una cons-



Hugo Valía, en sus épocas de gloria

ARNALDO COLOMBAROLI

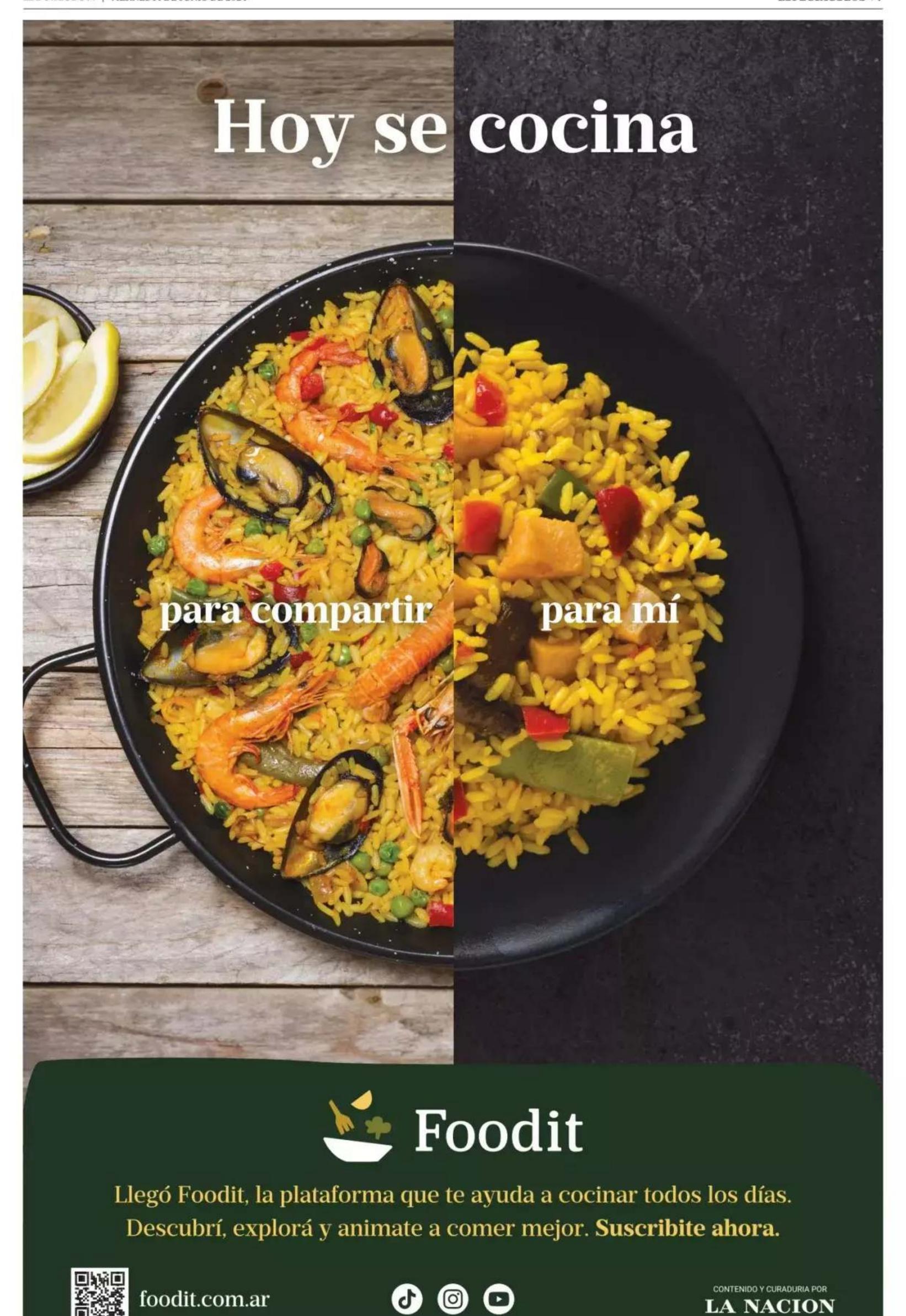

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: 5MN y Observatorio Naval



mín. 15° | máx. 21°

Mayormente nublado Probables tormentas y chaparrones.

#### Mañana

mín. 11° | máx. 20°



Despejado Vientos leves del sector sur.



**Sale** 07.58 **Se pone** 17.49

Luna

Sale 13.23 Se pone 00.46 Nueva 5/7
 Creciente 14/6

A QUE LES PEGO EN LA CABEZA.

○ Llena 21/6
 ● Menguante 28/6

SANTORAL San Quinciano. | UN DÍA COMO HOY En 1986, muere el escritor argentino Jorge Luis Borges en Ginebra, Suiza. | HOY ES EL DÍA Mundial del Donante de Sangre.

#### Sudoku DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| t | 2 | 6 | 4 | ε | 4 | 8 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Þ | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | I | 6 | E |
| ε | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | Þ | 2 | 1 |
| 8 | б | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 9 | 1 | E | 6 | Z | 8 | 5 | 4 | † |
| 2 | 5 | 4 | τ | b | ε | 9 | 8 | € |
| 6 | ε | 2 | 9 | 8 | 1 | L | I | 5 |
| S | 8 | 9 | 3 | L | 1 | 6 | b | 3 |
| 4 | + | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | E |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   | 6 | 3 |   | 9 |   |   |   | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 3 |   |   | 7 |   | 2 |
|   |   | 5 | 8 |   |   | 3 |   |   |
| 1 |   |   |   | 6 |   |   |   |   |
| 7 |   |   | 9 |   |   | 5 | 6 | 3 |
| 3 |   | 1 |   |   | 2 |   |   | 4 |
|   |   |   |   | 3 | 4 | 9 |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

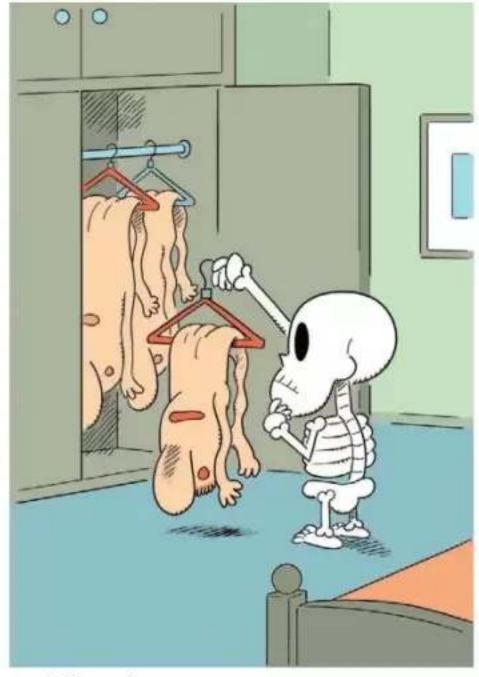

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

